# RAZ

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · LUNES 8 DE JULIO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.304 · PRECIO 2,00 € · EDICIÓN MADRID



Navas, el superviviente de la Edad de Oro, titular ante Francia P.49=51



Alcaraz se adentra en la segunda semana de Wimbledon P. 50

La España de Scariolo estará en los Juegos Olímpicos P. 58



El candidato lepenista Bardella dijo que «estos resultados arrojan a Francia en brazos de la extrema izquierda»

## Francia se moviliza para cortar el paso a Le Pen

El Nuevo Frente Popular y el macronismo consiguen desplazar a RN como tercera fuerza

Mélenchon, el líder populista, pide paso pero los moderados quieren una gran coalición

Vuelco electoral sin precedentes. La de estas legislativas es la historia de una autopista recta hacia la extrema derecha en el poder y un volantazo en el último momento que vuelve a

situar a Francia en su tradición de freno republicano a Marine Le Pen. Cuando todo lo tenía a favor, esta vez sí que sí, los resortes del cordón sanitario entraron en juego una vez más y apartaron al Reagrupamiento Nacional del gobierno de forma sorprendente y con una fuerza nitida desplazándolo a la tercera posición. P. 8 a 13

Editorial: Y la izquierda recogió el voto del miedo P.3

## El giro de Sánchez respecto a Google tras financiar el máster de su mujer

La financiación de la empresa que dirige Fuencisla Clemares se multiplicó tras el pacto para suprimir la «tasa Google»

El acercamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, a Google es evidente desde hace varios años. Según ha confirmado LARA-ZÓN, la documentación que obra ya en poder de la comisión de investigación del Senado prueba, por otra parte, que la financiación de la firma estadounidense a la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, creada para Begoña Gómez por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), creció de manera exponencial, hasta convertirse en el principal donante, según el informe sobre la situación de fondos con fecha 8 de mayo de 2024. P. 14-15

## Reino Unido garantiza a Picardo su compromiso con la soberanía de Gibraltar

Los ministros británico y español acuerdan «trabajar desde ya» para lograr un acuerdo A 18

El Senado abre una vía al PP para unirse al Supremo contra la amnistía P. 16

El veto argelino a las empresas españolas supera los dos años sin visos de solución P.20

Starmer quiere atraer a la City y desplegar un amplio plan de inversiones públicas R24-25

2 OPINIÓN

**Apuntes** 

## La Unión Europea, esa incoherencia...



Alfredo Semprún

e entiende que haya gente que no quiera ir con los socialistas ni a heredar, pero de ahí a juntarse con un aliado objetivo de Putin, como es el hungaro Viktor Orbán, tiene difícil explicación, más que nada, porque son los ucranianos quienes están poniendo los muertos en el frente de batalla y las disputas intraeuropeas señalan al Kremlin el camino a seguir. Hablamos, claro, del giro de Santiago Abascal, que ha dejado tirada a su amiga Giorgia Meloni y se ha convertido en amigo de hecho de los rusos. El problema es que la Unión Europea funciona en realidad como una asociación de Estados soberanos y es en las capitales respectivas donde se deciden las cosas de comer. Y si los que mandan consideran que una coalición entre el centro derecha y los socialdemócratas, con los liberales de aditamento, es lo mejor, ya pueden protestar esos nuevos patriotas que van a tener a la tía Ursula al frente de la Comisión los años que hagan faita. En el caso de Abascal, yo no me haría muchas ilusiones, entre otras cosas, porque los diferentes jefes de gobierno europeos han leido perfectamente el resultado de las últimas elecciones comunitarias y, salvo ejemplos extremos como el de la ministra Teresa Ribera, van a darle un bajonazo a la Agenda 2030, que es, junto con la inmigración irregular, el caldo de cultivo de los votos de protesta que han nutrido



A Abascal no le gustan los socialistas, cierto, pero no se justifica aliarse con los amigos de Putin

los partidos más conservadores. Los que somos conversos del «calentamiento global» y, por supuesto, podemos permitirnos algunos sobrecostes energéticos y en la movilidad individual, es decir, seguir viviendo estupendamente como si el planeta no se fuera a acabar mañana, estamos muy preocupados sinceramente por-

que los socialistas son expertos en predecir los cambios del viento populista y ahí los tienen votando con entusiasmo los aranceles contra los coches eléctricos chinos, incoherencia política de traca si de lo que llevan blasonando es de su compromiso con la salud de la tierra y la reducción de la semisiones de CO2. Pero es que los progres son así y no lo pueden remediar. En cuanto huelen el peligro electoral hacen lo que sea, incluso, subvencionar los combustibles fósiles, el diésel y las gasolinas, como hizo el gobierno de Pedro Sánchez con el repunte de la inflación. Por otra parte, el cambio del modelo energético hacia fuentes alternativas de generación eléctrica, a largo plazo, es deseable si tenemos en cuenta que la UE es, por definición, deficitaria en petróleo y gas natural. Argüirán que, entonces, no se entiende la fobia contra la energia nuclear, pero la percepción ideológica de las izquierdas es uno de esos misterios insondables y es una pérdida de tiempo tratar de entender unos comportamientos cambiantes y contradictorios, cuando no simplemente estúpidos. Porque cerrar una central nuclear es fácil y caro, pero hacer que vuelva a producir es prácticamente imposible. En fin, que nos perdemos en digresiones y de lo que se trataba es de preguntamos si Santiago Abascal es consciente de que España forma parte de la OTAN, sus Fuerzas Armadas están desplegadas en las fronteras con Rusia y se han firmado acuerdos de apoyo y colaboración con Ucrania. Puede que no te gusten los socialistas y que creas que la deriva política de la Unión Europea lleva a la pobreza y a la pérdida de identidad de amplios sectores de la población, los más vulnerables a la globalización, pero de ahí a irse con un aliado de Putin, hay un largo trecho.

## Las caras de la noticia



Margarita Robles Ministra de Defensa

#### La Armada desborda las previsiones en Guecho

Las jornadas de puertas abiertas de los tres buques de la Armada Española que han recalado en el puerto vizcaino de Guecho, tras varios meses de navegación en misiones internacionales, han desbordado las previsiones, con larguísimas colas.



J. L. Martinez-Almeida Alcalde de Madrid

#### Nuevo hito en la mejora de la calidad del aire.

La ciudad de Madrid ha vuelto a marcar otro hito en la mejora de la calidad del aire registrando el mejor mes de junio de su historia, ya que por primera vez en tal mes, ninguna de las 24 estaciones de medición superó el umbral de los 30 microgramos de contaminación por NO2.



Eneko Andueza Secretario General del PSOE en el País Vasco

#### Vergonzante defensa de La democracia.

Eneko Andueza, lider de los socialistas vascos, ha discrepado de la decisión del lehendakari, Imanol Pardales, de excluir a Vox de su ronda con los partidos, no porque hayan sido votados democráticamente, sino porque «no hay que dejar que se victimicen»,

«De Bellum luce»

## Los que se mueven en el PP, y no se llaman Ayuso



Carmen Morodo

odavía no se está comprando la «mercancía» que han empezado a mover, crítica con la dirección del partido, pero en el PP ya empiezan a señalarse algunos/as como los nuevos «pepitos grilio» de la gestión de la dirección nacional. Están en el Congreso, y también asoman la cabeza en puntuales comunidades autónomas.

Siempre que se habla de voces críticas o de posible alternativa al mando oficial se mira a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su equipo, como si no

hubiera forma de escapar del bucle de la etapa de Pablo Casado. Pero la realidad es que, sea acierto de Alberto Núñez Feijóo o de la propia Ayuso, el problema de los que van malmetiendo contra Génova, por A o por B, no está ahí.

Que se cuiden las espaldas porque, aunque todavía no tenga fuerza, y eso que en el grupo hay clásicos del juego siempre a la contra frente a Génova, la cosa puede complicarse en función de cómo le vaya a Pedro Sánchez en los próximos meses. Los que se quejan lo hacen porque en la «corte cerrada» de Feijóo se digan «disparates», porque no se recurra al TC con más agilidad (incluso aunque sea para perder) o porque no se esté comiendo más terreno a Vox.

Es una asignatura pendiente cuadrar del todo los intereses nacionales del partido con los de las comunidades, y que puede agravarse en unos tiempos en los que el discurso del nacionalismo del terruño cada vez tiene más impronta, o eso parece, entre el electorado. Del ejercicio de un liderazgo único, como el que se vio con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, dependen las posibilidades de Feijóo de alcanzar La Moncloa. Como le ocurría a Feijóo cuando estaba de presidente de la Xunta, también ahora hay dinámicas de la política en Madrid que incomodan a sus dirigentes territoriales, que acaban hasta esquivando entrevistas a nivel nacional que les puedan mezclar con la deriva de la política madrileña.

En resumen, Feijóo y su equipo deberían irse de vacaciones con la mosca detrás de la oreja. No vaya a ser que vuelvan, Sánchez tenga a Salvador Illa de presidente de la Generalitat y encauce sus Presupuestos, y en el PP se pongan nerviosos y se escuchen más a los que hoy en bajito ya van rumiando las quejas.

OPINIÓN 3

**Editorial** 

## Y la izquierda recogió el voto del miedo

e confirmarse los sondeos a pie de urna, la coalición de todas las izquierdas, Nuevo Frente Popular, se habría alzado con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas. La formación del presidente Emmanuel Macron, Juntos por la República, habría quedado en segunda posición, mientras que el partido de Le Pen, Reagrupación Nacional, que partía como favorito, tendría un decepcionante tercer puesto. Una vez más, ha funcionado el «cordón sanitario» impuesto a la extrema derecha nacionalista -se habían retirado de la contienda más de doscientos candidatos para evitar que las triangulares favorecleran a los lepenistas-, aunque también ha influido la «resistencia numantina» de la derecha moderada de Nicolás Sarkozy, que obtendría alrededor de los 60 escaños. Por supuesto, ninguna de las tres fuerzas en liza se acerca ni por asomo a la mayoría absoluta, dejando una Asamblea Nacional fragmentada y al presidente de la República ante la disyuntiva de reconocer su derrota e invitar a formar gobierno a la variopinta formación «Frankenstein» que lidera el populista de extrema izquierda Jean Luc Mélenchon o a buscar difíciles acuerdos puntuales para evitar la cohabitación. No se espera que Macron, que decidió disolver anticipadamente la Asamblea por razones que todavía dividen a los analistas, vaya a presentar su dimisión en vista de que ha favo-

recido el triunfo relativo de unas izquierdas que se han mostrado inflexibles frente a los proyectos de regeneración política y de las finanzas públicas impulsadas por su gobierno y que, además, mantienen unas posiciones sobre el futuro de la Unión Europea y la política exterior comunitaria, es decir, Ucrania, muy alejadas del declarado europeísmo del Palacio del Elíseo. Por otra parte, los resultados electorales dibujan una Francia fracturada, con dos extremos muy nutridos a los que, sin embargo, une el deseo de replantearse las relaciones con la UE y un modelo económico, no hay que engañarse, mucho más estatalizado que el actual, que augura nuevas tensiones en el seno de Bruselas. También se ha puesto de manifiesto la otra fractura de la sociedad gala, la que divide el voto de las grandes aglomeraciones urbanas, -donde el incremento de la participación, con índices no vistos en los últimos 20 años, ha favorecido a la coalición de izquierdas- y el voto de la Francia rural. Pero todavía es pronto para aventurar qué decisión tomará Macron a la hora de encargar la formación de gobierno. La izquierda radical, en su inveterada costumbre, ya ha exigido que se respete su victoria y se le entregue el poder. Podría ser, pero, en todo caso, a cambio de la cabeza de Mélenchon, demasiado radical hasta para sus socios de coalición. En definitiva, que Francia entra en uno de esos momentos «interesantes» de la historia de los países.

## **Puntazos**

## Confiar en este Gobierno es un error

Entre sorprendidos y desolados por la deslealtad del ministro de fusticia, Félix Bolaños, se encuentran los obispos españoles, que llevaban colaborando con aparente normalidad con el Gobierno para dar soluciones a las víctimas de los casos de pederastia en la Iglesia. No hay tal. Más aliá del rechazo que provoca en el cuerpo social el drama de los abusos, el asunto tiene todos los ingredientes que puede desear un gobierno como el actual, radicalizado e inclinado a la demagogia, para agitar las aguas contra la Iglesia católica. La maniobra de Justicia, con amenazas incluidas, no busca el resarcimiento de las víctimas, que está en el fondo de la propuesta de la Conferencia Episcopal Española, sino su oportunista manipulación. No queda más que seguir adelante, con luz y taquigrafos como ha venido haciendo la Iglesia, consciente de que la reparación absoluta es imposible, pero desde la buena voluntad.



4 OPINIÓN

## **Fact-checking**

Bill Gates
Presidente de
Microsoft

La información

La comunidad valenciana ha llevado a cabo una suelta de mosquitos Tigre genéticamente modificados, que se vincula con un experimento de Bill Gates.

Mensajes que señalan que los mosquitos liberados en Valencia son potencialmente peligrosos para la salud humana o tienen relación con experimentos biológicos de Bill Gates circulan por Instagram, X, Facebook y YouTube, lo que ha creado en algunos sectores de la población cierta alarma, dado que el mosquito Tigre es un factor de contagio de enfermedades como la fiebre del dengue.

## La investigación

Como señala el servicio de verificación de la agencia AFP, Bill Gates suele ser blanco de las campañas de bulos más absurdas. En el caso que nos ocupa, ampliamente difundido por las redes sociales, la realidad es que las autoridades sanitarias de la comunidad valenciana han llevado a cabo una suelta de mosquitos machos esterilizados, es decir, que no fecundan los huevos de las hembras, que es una técnica habitual para reducir la población de insectos.

El veredicto



FALSO. No son mosquitos Tigre modificados genéticamente, sino machos esterilizados mediante radiaciones. Es la «Técnica del Insecto Estéril», con sueltas de 45.000 ejemplares semanales.

## Letras líquidas

## Cuando los políticos silban



Alejandra Clements

o es preciso remontarse a 1821 para visualizar lo que es un cordón sanitario. Es cierto que el conceptose acuñó entonces, según nos dicen los historiadores, como freno a la fiebre amarilla que amenazaba Francia desde nuestro lado de los Pirineos, pero fue más de un siglo después cuando dio el salto a la política y se consolidó como estrategia para aislar e impedir a determinados partidos el acceso al poder. Y desde ese momento pasó a ser para los franceses una herramienta habitual en la gestión política frente a la extrema derecha sobre la que no cabía duda en el Hexágono: era un axioma grabadoen el ADN republicano hasta que las opciones que se pretendian frenar fueron creciendo y aumentando sus apoyos en cada convocatoria electoral. Surgieron titubeos y se abrió el debate sobre cómo relacionarse con el partido de Le Pen y su fuerza demoscópica.

La incógnita en tomo a cómo afrontar su auge se convirtió en debate nacional: políticos, analistas y politólogos han tratado de escrutar y resolver a lo largo de los últimos años el dilema sobre si impedir a una formación el acceso a las instituciones logra su objetivo de evitar que forme parte de la vida pública o si ese aislamiento, en cambio, da impulso a un sentimiento de protesta que va directo a depositarse en las umas. Si el oficialismo nos ignora, vamos contra él, sería el «leitmotiv» con el que muchos ciudadanos habrían decidido su voto. Psicología social en estado puro. La prensa francesa, de hecho, se enfoca ahora en examinar quiénes son esos votantes «desarraigados» que, desde los márgenes, apuestan por opciones más antisistema, o al menos poco alineadas con el orden habitual, y que las apoyan no solo por cuestiones económicas. Con esa controversia teórica, cordón sanitario sí-cordón sanitario no, Macron se lanzó al vacío y decidió convocar legislativas tras su fracaso en las europeas en un arriesgado ejercicio de ensayo-error (o de osadíaerror). Muchos quisieron ver la puesta en práctica de esa teoría que se inclina por dejar que el Frente Nacional llegue al poder y demuestre si hay algo más que retórica en sus planteamientos y que sufra el desgaste de la gestión.

Y, tras el resultado electoral que aboca a la inestabilidad, se aprecia una clara conexión con aquel órdago de Cameron al convocar el referéndum que culminó en el Brexit. Otro movimiento que fue calificado de audaz o arriesgado y cuyas consecuencias ya conocemos: el tiempo le dio respuesta y ahora lo hará en Francia. Aunque aún nos queda por discernir el alcance de la responsabilidad de esos políticos intrépidos porque Cameron, recordemos, se despidió de Downing Street silbando.

El trípode

## ¿Hasta cuándo España, nuestra aflicción ?



Jorge Fernández Díaz

ntre los Sanfermines, la Eurocopa de fútbol y las elecciones en Francia, la vida política no se ha tomado vacaciones en Cataluña. que, por obra y gracia de Sánchez, tiene en Waterloo la llave de su gobernabilidad y la de toda España, como una auténtica infamia nacional. Es un signo de la degradación a la que ha llevado la política quien llegó al gobierno -¡conviene no olvidarlo!- por medio de una moción de censura ytras dos sucesivas y estrepitosas derrotas en las urnas. Y porque según él, «peligrabala calidad de nuestra democracia» por lo que se comprometía a «regenerarla» presentándose cual si fuera un «mesías» destinado a esa misión. Tras seis años de permanencia en La Moncloa el balance de su actuación no puede ser más desolador con el denigrante espectáculo de que el máximo responsable -como presidente de la Generalitat- de un golpe de Estado para destruir la unidad nacional, y que se fugó para rehuir responder de su actuación ante la justicia, sea ahora quien tenga en su mano la llave del gobierno de España. Ayer hubo una cumbre del secesionismo catalán para debatir acerca de la investidura del próximo president, que

¡cómo no!, se realizó en Waterloo. Provoca indignación y vergüenza el patético espectáculo que damos ante el mundo con esta situación. Para que no falte de nada, Josep Rull, indultado por Sánchez, ahora presidente del Parlament declaró que el Tribunal Supremo «está en rebeldía» por no aceptar que la malversación pueda ser amnistiada. Jamás se había llegado a tal falta de respeto hacia la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, sin lo cual no hay ni Estado de Derecho, ni democracia. Los jueces son insultados nominalmente desde la Tribuna del Congreso, del Parlament y desde los medios, con total impunidad, alentados por el Gobierno que tiene en la diana al juez que instruye la causa de su mujer por presunta corrupción, lo que es otro episodio de su «regeneración democrática». Su receta pasa por controlar a los jueces y los «pseudomedios» como responsables del «lodazal de los bulos y la desinformación». Sin embargo, nada de esto debería sorprender si se tiene presente lo que es el sanchismo; una coalición de formaciones políticas de extrema izquierda y populista, comunistas, separatistas golpistas y bilduetarras, nucleadas en torno a un PSOE, digno de aquel PSOE golpista de 1934 y del Frente Popular. Que además llegó al gobierno de la República en febrero de 1936 mediante un bien documentado pucherazo electoral que culminó su hoja de servicios con la Guerra Civil. ¿Hasta cuándo España, nuestra aflicción?

## **LA RAZÓN**

O Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados, Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación publica, tratamiento o utilización comercial, fotal o parcial, de los contenidos de esta publicación por cualquier sistema o medio, sin autorización espresa y escrito del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con finas comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los articulos 8 y 32,1 de la L.P.I.

Presidente: Mauricio Casals

**Director:** Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Pedro Narvaez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo

Delegaciones: Andalucia: José Lugo; Castilla vi ofo:

Castilla y León: Raúl Mata: Valancia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redección:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martin, E. Montalbán, P. Rodríguez, LL. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Nosmí Herrerusla (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero).



Para ser conductor de primera,

# aprovecha, aproecha

# Combustibles 100% renovables



Producidos 100% con residuos orgánicos



Una nueva alternativa con la calidad de siempre



Válidos para todos los vehículos

Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600



6 TRIBUNA

## Siempre hay una excepción



Javier Sierra

ecuerdo muy bien la primera vezque pisé un curso de verano universitario. Fue en 1992, en el Eurofórum de El Escorial, para participar en un evento que llevaba semanas concitando titulares en los periódicos y minutos de acaiorados debates en las radios. J. J. Benítez -leidísimo autor de la saga Caballo de Troya-, había sido elegido por la Complutense para dirigir el primer curso monográfico sobre el enigma de los ovnis que se celebraría en sede universitaria española. Aquel no fue un tiempo cualquiera. El Ministerio de Defensa había

anunciado que iba a desclasificar cientos de páginas con sus investigaciones sobre esos objetos, y un grupo de astrofísicos enervados con la perspectiva de ver a un grupo de «charlatanes» ocupar una actividad docente tan prestigiosa, trataron de minarla a toda costa. Fue inútil. La expectación era máxima. Defensaconfirmó que el teniente coronel responsable de aquella temprana operación de trasparencia iba a acudir al evento a dar explicaciones públicas, yaun hombre

así no se lo podía menospreciar.

Yo estaba a punto de cumplir:

Yo estaba a punto de cumplir 21 años, todavía era alumno de la Facultad de Ciencias de la Información, y aun así Benítez, generoso, decidió incorporarme a una mesa redonda sobre el «futuro de la investigación ovni» en calidad de profesor. El ambiente fue eléctrico. La sensación de que aquella iba a ser una actividad de élite, con invitados llegados de Europa y América, se mezció con la imborrable certeza de que El Escorial era, por unos días, el centro neurálgico de la actualidad del país.

El curso -polémicas incluidas- fue un éxito rotundo. De hecho, regresé varias veces más por aquellos lares, en otros veranos, para tomar notas como alumno o integrarme como conferenciante en propuestas cada vez menos atrevidas. Y en cada oportunidad, de modo inexorable, fui viendo cómo aquel fulgor original iba apagándose de evento en evento. No fue cuestión de años sino de décadas. Los patrocinadores de los noventa bancos y grandes corporaciones- fueron ahogando su apoyo económico y enseguida las carpetas de piel y los bolígrafos de madera, las buenas habitaciones de hotel, los billetes de avión o las remuneraciones dignas, se oscurecieron arrastrando las ambiciones e ilusiones de los directores de los cursos a un ruedo mecánico y grís.

En los últimos años, en cursos cada vez más paupérrimos, he sido testigo de situaciones dificiles de creer. Aquellas universidades gloriosas racanean ahora hasta lo más básico. Hace tres veranos, en una cita que homenajeaba a un importante escritor contemporáneo, hicieron pagar a su esposa la parte correspondiente a la habitación que ocuparon durante el curso. No la invitaron ni a desayunar. Y eso que el evento se les llenó con un centenar de alumnos que pa-

Posteguillo -admirado y querido escritor, premio Planeta y el mayor novelista hispano del mundo romano- me pidió que acudiera al que dirige desde 2019 en la Universidad Jaime I (UJI) de Castellón, no pude decirle que no. Acabo de regresar de esa experiencia, y debo decir que ahora me alegro. Y mucho. La UJI propone una reducida oferta docente estival, la cultiva en El Palasiet, un hotel excepcional con vistas al Mediterráneo, perdido entre los pinos que separan a Benicasim de Oropesa del Mar, y su rectorado cuida hasta los menores detalles. «Magia, esoterismo y fantasía en la literatura» fue el curso (¡uno atrevido, al fin!) que la semana pasada hizo hablar al catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, José Luis Corral, de historias de ovnis en la Edad Media; a la novelista Toti Martínez de Lezea, de la brujería en la cultura vasca, o al propio Posteguillo de cómo lo sobrenatural es la columna básica sobre la que se levanta la tradición literaria anglosajona desde el Beouvulf, los Cuentos de Canterbury o el fantasma de Hamlet. Y yo, encendido por mi recuerdo escurialense, me vine arriba y les



garon religiosamente sus matrículas. «Todo es culpa de los interventores», se justificaba el responsable bajando la mirada. Pero la herida -lo vi en sus ojos- era mucho más profunda que eso. Aquello no era un tropiezo. Era un desplome.

Un verano tras otro, incauto de mí, he ido aceptando invitaciones a cursos de todo el país esperando reencontrarme con el glamur del 92. Nunca lo logré. Hasta que un día, sentado en la mesa de comedor de otro cualquiera, con un bistec delante que parecía la suela recién arrancada a la bota de un peregrino, tomé la firme decisión de no ir a ninguno más.

Ay. Lo malo de esa clase de juramentos es que nadie los esculpe en mármol. Basta que un amigo te pida que regreses, para que el furor se afloje. Las Universidades lo saben y fichan a «directores con amigos» precisamente para eso. De hecho, cuando Santiago hablé también de ovnis, pero de los que escribió Camilo José Cela en algunas de sus primeras columnas o los que disfrazó Buero Vallejo en sus obras de teatro. Incluso evoqué las «paranormalidades» que atrajeron a Valle-Inclán o Baroja en secreto, en una época en la que nuestros intelectuales se parapetaban tras una literatura más social que mágica.

Pero, no nos engañemos. La poderosa magia de esta Universitat d'Estiu la ha invocado la UJI al recuperar el espíritu y la ejecución de los cursos de antaño. Creí que todos habían muerto... pero estaba equivocado: slempre hay una excepción.

Y ahora, sin que sirva de excusa, me alegra haber violado mi juramento y haber aprendido esa lección.

Javier Sierra es escritor y premio Planeta de novela.

## Bonus Track Mágicas



Ángela Vallvey

racias al lenguaje, se cometen impunemente fechorias. Las palabras son armas poderosas de destrucción masiva, grandes «conseguidoras». Verbigracia, nadie se atreveria a pedir subvenciones a la autoridad, palmariamente, sin la evidente superioridad moral lingüística de unos «objetivos» bendecidos que permitan acceder a jugosas subvenciones. Ejemplo: «Conocedores de la iniciativa de Fulánez&Co., coincidente con lo promovido por el Fondo Social Europeo, subvencionamos este proyecto que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados». Lenguaje milagroso, conceptos maravillosos, blanqueadores palmarios de la codicia: «jóvenes desempleados», «mercado digital», «formar», etc. Al poner por delante palabras - no siempre causas reales- escudadas en la «justicia social», éstas, por sí mismas, impedirán que sean tomadas como pelotazos. A los propósitos «sociales, altruistas» nadie puede tacharlos de corrupción, creen algunos, de forma temeraria. Lo cual indica un grave desconocimiento de lo que representan un contrato mercantil, una firma por escrito, un intercambio monetario entre la Administración y los particulares, especialmente si son empresarios, etc. Que las buenas palabras progresistas protegen del delito solo puede creerlo quien no está habituado a respetar la despiadada normativa vigente. Los «jóvenes desempleados» (que no ven ni céntimo) serán un excelente «motivo social» para afanar (dado el «afán» notorio) subvenciones, pero ante un tribunal puede que no basten para excusar un trinque delictivo. Más palabras mágicas pomposas: «relanzamiento de la economía tras el Covid», «recuperación de la España vacía», etc. Es evidente que, si tú esgrimes esos conceptos como objetivos, la subvención está más cerca. Mientras que si los términos fuesen: «dispondremos de las arcas públicas para favorecer a amiguetes, y a mi menda», cualquiera se taparía un poco «los palmarios» (como diría el Piro Amo) antes de echar la solicitud, mo se puede ser tan palmario!... Resumiendo: hoy el lenguaje piadoso, ampuloso, curil, adornando objetivos «sociales», es la mejor tapadera para ocultar la vieja y zafia voluntad de lucro de siempre.

TEATRO REAL

## TU CUERPO, ESE INCREÍBLE OBJETO DE USAR Y CUIDAR.

Mayoría de pruebas sin autorización

Video consultas en pocos minutos

Más sesiones de psicoterapia

Programa Integral Menopausia ASISA

EN ASISA REINVERTIMOS TODOS NUESTROS BENEFICIOS EN TI Y EN CUIDARTE.

900 10 10 21 asisa.es Salud Dental Vida Accidentes Decesos Mascotas Viajes

asisa

mejor así



## Vuelco histórico

La izquierda y Macron desplazan a RN a la tercera posición, según los sondeos

## Gran movilización

Una participación récord del 67% pone en marcha al Frente Republicano

## Attal da un paso atrás El primer ministro francés presenta hoy su dimisión y Mélenchon pide su turno

## Francia corta el paso a Le Pen

Carlos Herranz, PARIS

uelco electoral sin precedentes. La de estas legislativas es la historia de una autopista recta hacia la extrema derecha en el poder y un volantazo en el último momento que vuelve a situar a Francia en su

tradición de freno republicano a Marine Le Pen, Cuando todo lo tenia a favor, esta vez sí que sí, los resortes del cordón sanitario entraron en juego una vez más y apartaron al Reagrupamiento Nacional del gobierno de forma sorprendente y con una fuerza nitida. Porque ya no solo es que Le Pen no haya llegado primera sino que se ha visto superada por el frente de izquierdas y el macronismo.

El efecto del frente republicano habria funcionado en muchas circunscripciones del país para parar a la extrema derecha. El Nuevo Frente Popular, la alianza de izquierdas, será primera fuerza en la nueva Asamblea Nacional con una horquilla de entre 172 y 192 escanos y el macronismo llega segundo, en una sorprende recuperación,

con entre 150 y 170 asientos en la nueva Asamblea Nacional, una pérdida importante de diputados pero mucho menor de lo esperado hace una semana. La extrema derechasolo llegaría tercera con entre 132 y 152 escaños. En resumen, parece que la configuración de una Francia tripolar se mantendrá en la nueva Asamblea Nacional pero cambiando el orden de factores

con una mayoría simple de la izquierda. Los Republicanos salvan los muebles llegando cuartos con una horquilla de entre 57 y 67 escaños. Y todo ello en una jornada que volvió a estar marcada por una alta movilización del electorado, que denota una toma de conciencia de lo decisiva que era esta segunda vuelta. La tasa de participación se situó en torno a 67%, décimas por



El presidente de Reagrupación Nacional, Jordan Bardella, reconoce la derrota y ve cómo se esfuma su sueño de gobernar

encima de la primera vuelta. Un récord que no se veía en Francia desde hacía cuatro décadas y que se ha traducido en un auténtico vuelco electoral.

El efecto de euforia tras la primera vuelta en la sede de Le Pen contrastaba esta vez con la decepción en las caras en su sede, donde al cierre de esta edición había más periodistas que representantes del partido. El primer ministro, Gabriel Attal, que muchos consideran artífice de la recuperación del centro en el tramo final de la campaña, decidió presentar hoy su dimisión a Macron tras la pérdida de mayoría simple en el hemiciclo y a falta de conocer quién dirigirá al país desde mañana. En caso de que las negociaciones no avancen, podría ser mantenido en el cargo temporalmente.

Los escenarios que se abren ahora son múltiples y complejos. La

primera sesión de la nueva Asamblea Nacional tendrá lugar el próximo 18 de julio, será entonces cuando se elija al presidente de la cámara. Para entonces, Macron ya habrá empezado a sondear las opciones de candidatos a primer ministro sin un plazo fijo que marque la Constitución. El presidente tiene libertad para llamar a uno u otro candidato aunque debe tener en cuenta los resultados electorales y las posibles mayorias en el hemiciclo. Asílas cosas, el único escenario que ya parece completamente descartado es el de la temida cohabitación de alto voltaje entre Macron y el delfin de Le Pen, Jordan Bardella, quien ha criticado que los acuerdos del cordón sanitario deian a Francia ahora «en manos de la izquierda radical de Mélenchon»,

La victoria de la izquierda y la recuperación de Macron proyec-



Bardella acusa a Macron de dejar el país en manos de la «izquierda radical de Jean Luc Mélenchon»

tan un escenario completamente distinto en estos momentos. Sobre el papel, el escenario sería una amplia coalición republicana pero tan heterogénea y con tantos vetos y líneas rojas entre centristas e izquierda radical que parece sino utópica, muy complicada en un país sin práctica en el arte del compromiso y la coalición. La izquierda ya ha afirmado que en ese caso

el primer ministro no podría ser un macronista y los centristas ya piden la exclusión de la izquierda radical de Mélenchon de la coalición. Por suparte, el líder del Nuevo Frente Popular, Jean-Luc Mélenchon, emplazó ayer al presidente, Emmanuel Macron, a encargarles la formación de gobierno. «El presidente tiene el poder, tiene el deber de convocar al Nuevo Frente Popular para gobernar», remachó el dirigente de izquierdas.

En esta configuración las miradas se centrarian en alguna figura de la socialdemocracia como el secretario general del PS, Olivier Faure. En caso de que estas duras negociaciones no diesen fruto, cabria la posibilidad de que Macron se viese forzado a buscar una figura tecnocrata para configurar un gobierno interino y salir del paso con un acuerdo entre partidos para una repetición electoral en el plazo mínimo de un año como marca la carta magna. Se cierra de esta forma el proceso de unas legislativas anticipadas que dieron lugar a una campaña improvisada y frenética y punto seguido se abre otro periodo, no menos complejo, que debe traducir los votos de los franceses en una mayoría para que Francia despeje el fantasma temido de ingobernabilidad.

La correlación de fuerzas entre los dos principales bloques, la lzquierda y el macronismo determinarán a priori las negociaciones que se abren desde este lunes para la formación de gobierno. El líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon ya ha afirmado al conocerse los sondeos que el nuevo Frente Popular debe gobernar pero su propia figura crea muchas divisiones para cristalizar una futura coalición.

## **Análisis**

## Una Asamblea Nacional colgada

Quedarse fuera del

poder es bueno para Le

Pen de cara a 2027

### **Emmanuel Cherrier**

#### ¿Será casi inevitable que en algún momento Marine Le Penacabe ganando la presidencia francesa en las elecciones de 2027?

Las elecciones presidenciales tendrán lugar en abril y mayo de 2027 (a menos que Emmanuel Macron dimita, provocando unas elecciones presidenciales anticipadas). La derrota de Jordan Bardella es un escenario bueno para Marine Le Pen porque así preserva su figura sin gobernar. Si Bardella hubiera ganado y se hubiera convertido en primer ministro

hubiera podido ser un problema para su jefa porque sería un rival para las presidenciales de 2027. Cabe recordar que Marine Le Pen fue candidata tres veces a las elecciones presidenciales (2012, 2017, 2022) y en las tres fracasó. Pero la derrota de Bardella es un escenario favorable para ella.

Con este resultado, Marine Le Pen se presenta aún más como la única alternativa a los partidos clásicos que formarán una alianza tras estas legislativas. Esto es probablemente lo que desea ella en secreto, porque es la situación más favorable para ella en las próximas elecciones presidenciales. Oímos a muchos votantes justificar el voto RN diciendo «todavía no hemos probado con este partido», por lo que quedarse fuera del poder reforzaría este carácter de último recurso en 2027, contando con el fracaso de los partidos que gobernarán en las próximas semanas. Y ahí, sería realmente muy difícil impedir que Marine Le Pen fuera elegida presidenta.

¿Cree que Emmanuel Macron acabará dimitiendo

#### si una posible cohabitación con la izquierda paraliza la vida política de Francia?

En teoría, no es imposible, si estallara una crisis importante entre el presidente y el Gobierno y la mayoría que surgida de las elecciones de anoche. Sin embargo, Emmanuel Macron declaró recientemente que no iba a dimitir. Y, de hecho, es poco probable durante el año siguiente a esta inesperada elección legislativa. Cuando se ha llevado a cabo una disolución, el presidente, sea quien sea, ya no puede disolver la Asamblea Nacional durante un año, según la Constitución. Esto significa que hasta julio de 2025, una dimisión del presidente de la República llevaría al poder a un nuevo presidente, pero que tendría que

gobernar con la Asambiea elegida en 2024. Al no haber una mayoría clara, un cambio de presidente no tendría mucho interés antes de julio de 2025. Además, la ausencia de mayoría obligaría a una coalición, a una negociación entre partidos, y esto hace que el presidente tenga margen de maniobra,

haciendo inoportuna su dimisión. Por último, podemos pensar que, como Emmanuel Macron muestra un cierto amor por el poder, acortar su mandato cuando no puede presentarse a las futuras elecciones no tiene mucho interés para él. Para concluir, una dimisión del presidente solo podría producirse en caso de bloqueo absoluto de las instituciones francesas en los próximos meses, como por ejemplo si se da el caso de que una mayoría de partidos se negara a formar gobierno mientras Macron siga en el poder como presidente de la República.

Emmanuel Cherrier es profesor e investigador de Ciencias Políticas en la Universidad de Valenciennes, Francia



## ASAMBLEA NACIONAL ACTUAL





Andreina Flores, PARIS

El líder del Nuevo Frente Popular, Jean-Luc Mélenchon, ha emplazado este domingo, tras la victoria de su coalición en la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas, al presidente, Emmanuel Macron, a encargarles la formación de gobierno. Macron «tiene el deber de llamar al Nuevo Frente Popular a gobernar». «El primer ministro debe irse» y Macron «debe ceder y admitir esta derrota sin intentar eludirla de ningún modo».

Los líderes del frente popular, compuesto por el Partido Socialista, el partido ecologista Los Verdes, el Partido Comunista Francés y sobre todo, la ultraizquierda de La Francia Insumisa, han tenido que poner sus propios apetitos políticos en remojo para formar esta inesperada coalición, y frenar a Marine Le Pen. A partir de ahora se abre una negociación para ver qué sector asume más porciones de poder.

La primera manzana de la discordia se llama Mélenchon, un personaje de verbo fuerte, con evidentes rasgos de egocentrismo que no se esfuerza por esconder. «L'état c'est mol» («El Estado soy yo») llegó a decir Mélenchon cuando su despacho fue allanado por la policía en 2018. Esto, parafraseando al rey Luis XIV y ganándose una lluvia de críticas que lo acusaron de asumir una actitud monárquica frente a la ley.

Nadie ha proclamado al ultra izquierdista como jefe del Nuevo Frente Popular pero Mélenchon actúa naturalmente como tal. Fue el primero en reaccionar ante la victoria de la extrema derecha el 30 de junio para anunciar la estrategia de retirar a los candidatos de izquierda en los casos triangulados en los que no estuvieran en la mejor posición para vencer a Reagrupación Nacional. Es también la personalidad más mediática del bloque y, electoralmente, la más apoyada en los últimos años. La Francia Insumisa logró un 22% de los votos en las elecciones presi**Nuevo Frente Popular** 

## Mélenchon, un político divisivo y con mucho ego

El líder de la Francia Insumisa insta a Macron a designar un primer ministro de izquierdas, a pesar de no tener mayoría



Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia Insumisa y excandidato presidencial

#### La clave

«El Estado soy yo», llegó a decir Jean-Luc Mélenchon en 2018, parafraseando al rey Luis XIV. Por este comentario fue acusado de tener una actitud monárquica ante la ley.

denciales de 2022, muy por encima de los porcentajes tristemente infimos del Partido Socialista, del PCFy de los Verdes que, sumados, no llegaban al 10%.

Su capital político sigue siendo atractivo pero, al mismo tiempo, su presencia puede ser contraproducente. Mélenchon es acusado hoy en día de promover el antisemitismo en Francia, enarbolando la bandera palestina en sus actos de campaña. En la noche del 30 de



«Mélenchon es candidato pero no será primer ministro», asegura la líder del partido ecologista

junio, tras la primera vuelta de elecciones legislativas, Mélenchon se dirigió al pueblo francés acompañado de Rima Hassan, eurodiputada de origen sirio que llevaba puesta la tradicional kufiya, el pañuelo símbolo de la causa palestina. Y ese ha sido uno de los puntos álgidos al momento de firmar el programa común de la izquierda: La Francia Insumisa quiso restarle importancia a la lucha contra el antisemitismo mientras los demás partidos insistieron en hacer de ello un punto de honor.

Por su verbo recalcitrante y sus ideas extremas, sus colegas de izquierda no lo tienen en muy alta estima: el presidente del grupo socialista en el Senado, Patrick Kanner, dice que Mélenchon «se ha convertido en un lastre»; Marine Tondelier, secretaria general de los ecologistas asegura que «Mélenchon es candidato pero no será primer ministro», haciéndose eco de los partidos minoritarios del Nuevo Frente Popular.

Y justamente, el mayor tema de fricción entre las izquierdas es quién debería ser el nuevo inquilino de Matignon, la sede de gobierno del primer ministro. Mélenchon ya ha declarado en la televisión pública francesa que «se siente capaz» pero ha tomado la precaución de no autoproclamarse. Por otra parte, suena el nombre de Boris Vallot, actual presidente del grupo socialista en la Asamblea Nacional que, con una actitud mucho más conciliadora, podría lograr la hazaña de construir un consenso entre la izquierda radical y los macronistas.

En cualquier caso, las fuerzas de izquierda han logrado ponerse de acuerdo al menos en los temas relacionados con el poder adquisitivo: un aumento del salario mínimo que se ubicaría entonces en 1.600 euros netos, ajustar todos los salarios de acuerdo a una escala de indexación directamente ligada a la inflación y aplicar mayores impuestos a las grandes fortunas, una medida que Macron había suspendido desde su primer gobierno y que le ha valido la etiqueta de «presidente de los ricos».

## Opinión

## Una Francia ingobernable

#### Robert Gildea

## ¿Cuáles son las razones del desgaste de Macron en las urnas?

Macron abrazó la lógica del neoliberalismo y es una especie de Thatcher a la francesa, treinta o cuarenta años después de ella. Ha atacado a los sindicatos franceses y al «modelo social francés». Las clases trabajadoras y las «clases medias» de las pequeñas ciuda-

des y de la Francia rural han sufrido mucho, mientras que a la burguesía de París y de los grandes centros regionales le ha ido bien. En 2017 construyó un movimiento centrista que abrió una brecha entre la izquierda y la derecha. Pero este movimiento centrista (La Republique En Marche, más tarde Renacimiento) perdió su mayoría en 2022 y ahora la izquierda y la derecha tienen mayoría. En las segundas vueltas de las elecciones presidenciales de 2017 y 2022, Macron pidió a

los votantes franceses que defendieran la República frente a Marine Le Pen. A esto se le llama «disciplina republicana»: mantener fuera a un partido que durante mucho tiempo se ha considerado antirrepublicano. Como en 2002, mucha gente de izquierdas se tapó la nariz para votar a Emmanuel Macron. La cuestión ahora era cómo iban a votar los macronistas en la segunda vuelta. No querían a Reagrupación Nacional, pero tampoco a la izquierda, a la que odian. Así

#### C. Herranz, PAR-S.

Las caras de decepción en la sede del Reagrupamiento Nacional no se podian ocultar al caer los sondeos a pie de uma que mostraban ese nitido vuelco electoral que situaba a la extrema derecha como gran perdedora de la noche electoral superada por la izquierda y por los macronistas.

El candidato a primer ministro y delfin de Le Pen, Jordan Bardella, saltó a valorar las primeras proyecciones al poco de conocerse los sondeos criticando duramente al cordon sanitario que ha hecho posible el vuelco, «Esta alianza contra natura de todos los partidos no oculta que RN ha obtenido un resultado histórico», arrancó el delfín de Marine Le Pen. La frustración del lider de extrema derecha era evidente: «Estos acuerdos llevan a Francia a los brazos de la extrema izquierda de [Jean-Luc] Melenchon», declaró en referencia al lider de La Francia Insumisa. y parte del Nuevo Frente Popular. «Lo digo esta noche, y lo digo con gravedad, privar a millones de franceses de llevar su opción politica al poder, lleva al país a la incertidumbre y la inestabilidad. Priva a los franceses de una dirección clara».

Las altas expectativas del partido de extrema derecha, que gano
con contundencia y un 33% de los
sufragios la primera vuelta, han
quedado aguadas nada más publicarse los primeros sondeos.
«Conozco la frustración de muchos franceses», confirmó Barde
lla. «El RN no es como otros. RN
estará al lado del pueblo francés.
Queremos el poder para devolvérselo al pueblo francés, Se ha levantado un viento de esperanza en el
país. Estaré ahí hasta la victoria.
Esta noche comienza todo».

Más tarde salió Le Pen quien lamentó la derrota de su partido en las legislativas, pero recordo que han duplicado sus apoyos, por lo que consideró que «pone los cimientos de la víctoria futura». «Esto es una victoria en diferido», aseguró, que no pidió la dimisión

## Reagrupación Nacional

# Le Pen mira a 2027: «Es una victoria en diferido»

Decepción en las filas de RN tras acariciar el Gobierno mientras Bardella arremete contra el cordón sanitario



Le Pen salió ayer a valorar los resultados decepcionantes para su formación

#### Laclave

Nadie oculta la dificultad de este pacto por lo que tampo-co se descarta que Macron opte por un gobierno técnico y convocar elecciones en un año.

del presidente, Emmanuel Macron, pese a lo que consideró un -fracaso» del jefe del Estado. La lider de la extrema derecha desta có la progresión de su partido -pese a tener a todos en contra, incluida a la prensa, que ha toma do partido en esta campaña»

Ningun sondeo de los publicados en la recta final de campaña habia vaticinado este vuelco electoral, pero sí habian reflejado la tendencia a labaja de la formación



La proliferación de candidatos racistas o antisemitas en las listas ha frenado el ascenso de RN de Le Pen. Según se aproximaba la cita de la segunda vuelta la campaña de la extrema derecha iba perdiendo fuelle a pasos de gigante. Los medios franceses han publicado estos días las listas de «ovejas negras», candidatos del RN con pasado antisemita, antivacunas o complotistas. La sensación de no manejar el casting de candidatos se habia apoderado de las filas del Reagrupamiento Na cional. El propio Bardella, visiblemente pervioso, afirmaba el mier coles por la noche en el televisión que se trataba de «cuatro o cinco errores de casting». Pero en las redes no ha dejado de circular los perfiles en ocasiones surrealistas de algunos de sus candidatos a diputado que desmentian los esfuerzos de Marine Le Pen de desdiabolizar el partido. El primer ministro saliente, el macronista Gabriel Attal, llegó a afirmar que «uno de cada tres candidatos del Reagrupamiento Nacional ha hecho declaraciones sexistas, racistas, antisemitas u homofobas». La iniciativa de apartar a binaciona les de puestos claves en la administración también ha ido creando lastre en el tramo final de la campaña de la extrema derecha.

Fue en 2022 cuando Marine Le Pen cedió la presidencia del partido a Bardella, que tres años atrás habia liderado la candidatura del partido a las europeas con solo 23 anos e incluso llegó a superar a la experimentada candidata europeísta de Macron por un punto. Bardella pudo acceder a un electorado que se le resistia a Le Pengracias a su perfil. un chico joven con buenas maneras, nada faltón en la refriega politica, hecho a si mismo desde unos orígenes humildes. Crectó en uno de los rincones más pobres y complicados de Francia, hijo de padres separados y descendiente de emigrantes italianos, con dotes para la oratoria y ningun vinculo con el oscuro pasado del partido. Bardella se ha esforzado en cultivar su storyte-Iling aunque no son pocas las voces que ponen en tela de juicio varios aspectos de su biografía.

que Le Pen se podia beneficiar de esta coyuntura, pero al final ha funcionado el cordon sanitario.

Francia podría vivir un bloqueo político mucho más pronunciado que el que arrastra desde hace meses tras el 7 de julio. ¿Podría darse este escenario con una salida difícil al menos durante el próximo año?

La mayoria presidencial va a ser aun menor

a partir de este domingo de lo que fue en las legislativas de 2022. La apuesta de Macron para clarificar el mapa politico francés ha fracasado. Se enfrentará desde la Presidencia a una izquierda y una derecha ampliadas y tendrá que pactar con una de ellas o gobernar con poderes de emergencia.

Le Pen ha sido superado por la izquierda y el campo macronista pero sigue cosechando resultados abultados. ¿Por

#### qué?

El avance de Le Pen es un shock, pero amenazaba desde hace tiempo. El Frente Nacional se fundó en 1972 y se abrió paso tras la derrota de Giscard en 1981. En 2002, Jean-Marie Le Pen llego a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, obligando a la izquierda a votar a Chirac para derrotarle. Su hija Marine tomó el relevo en 2011 y ha intentado «desdemonizar» el partido. Estuvo a punto de derrotar a Macron en 2017 y 2022. Francia tiene un pasado revolucionario, pero también contrarrevolucionario. Tras la derrota de Francia en 1940, el régimen de Vichy abolió la Republica y colaboró con los nazis. La guerra de Argelia de 1954-62 produjo un movimiento colonial francés muy derechista y antiárabe. El FN debe mucho a ambos.

Robert Gildea es profesor de Historia en la Universidad de Oxford, Reino unido

## Elecciones francesas La Escenarios





Pedro G. Poyatos. MADRIO

Francia respira aliviada después de que el maltrecho «frente republicano» haya logrado frenar el avance de la extrema derecha de Marine Le Pen y su delfin, Jordan Bardella, en la segunda vuelta de las legislativas ayer. Su partido, Reagrupamiento Nacional (RN, heredero del viejo Frente Nacional) ha quedado contra todo pronóstico como tercera fuerza. El «frente republicano» dispone de una mayoría alternativa en el Parlamento. La cuestión ahora es saber si ese cordón sanitario es lo suficientemente fuerte para gobernar Francia al menos hasta dentro de un año, cuando se puede disolver de nuevo la Asamblea y convocar electiones.

«Hay dos certezas. La Asamblea Nacional [Cámara Baja] surgida del 7 de julio no podrá disolverse antes del 9 de junio de 2025» y «el país no puede quedarse sin Gobierno», resume la constitucionalista Anne-Charlene Bezzina, de la Unaversidad de Rouen.

En Francia, el sistema electoral mayoritario a dos vueltas ha primado las amplias mayorías parlamentarias, por lo que no existe una

## Macron explorara una inédita Gran Coalición

De la izquierda moderada a la derecha podrían buscar un consenso mínimo dejando de lado a la Francia Insumisa

tradicion de coaliciones postelectorales como en Alemania, Italia o Paises Bajos. Como muestra, en la Asamblea Nacional que disolvio Emmanuel Macron tras la debacle sufrida en las elecciones europeas y que fue elegida en 2022, el presidente contaba con una mayoria simple de 250 de los 577 diputados, frente a los 149 del bloque de la izquierda y los 88 de la ultraderecha. Sin embargo, no fue posible que los centristas llegaran a un acuerdo de legislatura ni siquiera con la derecha tradicional, Los Republicanos, con cuyos 61 escaños habrían superado ampliamente la mayoria absoluta (289 asientos). En cambio, los dos últimos años se convirtieron en un calvario para el Gobierno, que no pudo sacar adelante sus iniciativas y recurria constantemente al arti-

culo 49.3 de la Constitución, que le permite aprobar leves por decreto sin debate parlamentano.

En las últimas semanas suena con fuerza una eventual coalición centrista que reuniria alrededor de Juntos, la alianza macronista. una especie de Gran Coalicion con la izquierda moderada (socialistas, comunistas, verdes y un sector pragmatico de La Francia Insumisa de Jean Luc Melenchon) y Los Republicanos (LR) que no se han aliado con la ultraderecha. Un encaje de bolillos dificil de tejer en una Francia tan polarizada como la actual

Uno de los protagonistas de este experimento politico, el lider socialista, Olivier Faure, adverna esta semana en una entrevista en el canal France 2 que una hipotética coalición deberra centrarse en las



Las claves

La Francia Insumisa de Mélenchon es la principal fuerza del Nuevo Frente Popular por lo que puede dinamitar la gran coalición moderada.

En caso de parálisis, Macron podria optar por nombrar a un primer ministro técnico como Christine Lagarde para el plazo de un año.

El primer ministro Gabriel Attal presentará hoy su dimisión

cuestiones «que más preocupan a los franceses», como la subida de los salarios o de las pensiones. «Si no, el freno a Reagrupamiento Nacional habrá sido solo un respirohasta las próximas elecciones, advirtió Faure

Pero hallar un programa común que compartan el bloque de iz quierdas, los centristas y la derecha moderada se antoja difícil Máxime con el papel hoicoteador que puede ejercer desde fuera el lider de la Francia Insumisa, Jean Luc Melenchon, El Nuevo Frente Popular prometió durante la campaña derogar la controvertida reforma de las pensiones de Macron y aprobar un impuesto a las gran des fortunas, dos «líneas rojas» para sus eventuales aliados.

La expresidenta oficialista de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, evocó la idea de una «gran coalicion» que deje fuera a RN y sus abados, y también al alaradical del NI-P representada en La Francia Insumisa (LFI). Sin embargo, LIT, principal fuerza del NFP, podria volverse indispensable para una mayorta y su ltder, Manuel Bompard, ya advirtió de que solo aplicarian el programa de la coalición de izquierdas.

En caso de que los partidos fran ceses no fueran capaces de ponerse de acuerdo, Macron podria optar por nombrar a un primer ministro técnico que contara con el necesano apoyo parlamentano. Entre los nombres que suenan para un escenario comun, por ejemplo, en Italia, pero completamente inedito para el pais vecino, se sitúan la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que ya fue ministra de Economia con Nicolas Sarkozvi el actual gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau; o el presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher.

Finalmente, y para evitar que Francia no disponga de Gobierno durante los Juegos Olímpicos de París que se inauguran el 26 de julio, el primer ministro, Gabriel Attal, está dispuesto a permanecer en funciones mientras duren las negociaciones. «Su campo de actuación se limitaria a los estrictamente necesario: pagar a los funcionarios, asignar los recursos necesarios a las administraciones. recaudar fondos para que Francia pueda financiarse», recuerda Bezzina. Attal es uno de los miembros del actual gobierno que mejor valoración tiene

## La UE respira aliviada tras el retroceso de la extrema derecha

Bruselas veía con preocupación una subida al poder de RN por sus lazos con Putin

Mirentxu Arroqui, BRUSELAS

Las cancillerías del viejo continente han estado conteniendo el aliento en las últimas semanas, ante el resultado de las elecciones legislativas francesas y una posible victoria de la extrema derecha. La convocatoria sorpresiva de estos comicios anticipados, por parte del presidente francés Emmanuel Macron, después de que el partido de Marine Le Penganara los comicios europeos ha sido un golpe dificil de digerir. El primer en pronunciarse ha sido el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien ha expresado «felicidad» al conocer que la ultraderecha ha perdido: «En París entusiasmo, en Moscu, decepción; en Kiev alivio suficiente para ser feliz en Varsova»

En la capital comunitaria se observaba con gran preocupacion las consecuencias una revuelta antieuropea en el corazón de la Ul. Tras las elecciones a la Eurocamara y la consiguiente fragilidad del Inquilmo del Eliseo, Bruselas ternia un club comunitario sin un timón claro y que el saito geopolitico que deben realizar los Veintistete en los próximos años, para hacer frente a Rusia y China, se quede en papel mojado.

Al cierre de esta edicion, los sondeos apuntaban a un vuelco electoral con el Nuevo Frente Popular formado por fuerzas de izquierda, verdes y la Francia Insumisa de Jean-Luc Melenchon- en primera posición, mientras el partido de Macron se situaba en segundo lugar y la ultraderecha casa hasta el tercer puesto. La posibilidad de una cohabitación entre Macron y el candidato de Reagrupamiento Nacional, Jordan Bardella, parecía esfurnarse y con ella muchos temores, aunque aun queden muchos interrogantes por resolver y los resultados electorales reflejen

rá limitar el libre movimiento en

un pais fuertemente polarizado. «Desde una perspectiva europea el peor escenario es un gobierno de Reagrupamiento Nacional, que entre otras cuestiones intenta-

En París entusiasmo; en Moscú, decepción; en Kyiv alivio; suficiente para ser feliz en Varsovia»

**Donald Tusk** Primer ministro polaco

Schengen, renacionalizar las politicas migratorias, reducir las contribuciones al presupuesto europeo, violar las normas fiscales, limitar el apoyo a Ucrania rechazar las sanciones contra Rusia o poner en cuestion la lucha contra el cambio climático y la transición energética», aseguraba a LA RAZÓN Eric Maurice, analista del «think tank. European Policy Centre cuando se le preguntaba qué escenano podria resultar más negativo para Bruselas tras estas elecciones. No es la primera vez que un partido de tinte euroesceptico llega a formar gobierno en un pais comunitario: vease Giorgia Meloni en Italia, Viktor Orban en Hungria. el anterior Ejecutivo de Ley y Justicia en Polonia o el recién entrenado Gobierno en Paises Bajos liderado por la extrema derecha. Pero



Las claves

Francia es el único pais de la UE que tiene la bomba nuclear y un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En Bruselas, et partido de Le Pen préocupă porque quiere limitar la libertad de movimiento del Tratado de Schengen.

Francia no es cualquier socio. Es el segundo país en términos de PIB de la zona euro, socio fundador y, tras la salida de Remo Unido del bloque comunitario, el unico Estado de la Unión Europea con asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU y que, por lo tanto, tiene capacidad de veto. A pesar de su peso economico, Alemania no está representada en este foro ya que fue una de las potencias perdedoras de la Segunda Guerra Mundial.

Francia también es el único miembro del bloque con arsenal nuclear, en un momento en el que la guerra en Ucrania ha reabierto del debate sobre el rearme. Con la posible vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y el fuerte ascenso de China como potencia geopoliuca de primer orden, una Francia debil y replegada sobre si misma supone una Unión Europea sin brujula. De ahi que estos comicios hayan adquirido una importancia existencial para la UE. Ahora se abre el interrogante sobre quién se convertirá en primer ministro y qué consecuencias tendrá para el liderazgo de Macron que su partido haya quedado en segunda posición.



Partidarios del Frente Popular en la plaza de la Republica de Paris Carmen Morodo, MADRID

l acercamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Google es evidente desde hace varios años, Según ha confirmado LARAZÓN, la documentación que obra ya en poder de la comisión de investigación del Senado prueba, por otra parte, que la financiación de la firma estadounidense a la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, creada para Begoña Gómez por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), creció de manera exponencial, hasta convertirse en el principal donante, segun el informe sobre la situación de fondos confecha 8 de mayo de 2024. El registro

da cuenta de tres pagos en 2023, en el plazo de dos meses, por importe cada uno de ellos de 36.000 euros, sumando untotalde 108.000 euros. Los recibos de los pagos son de marzo, uno de ellos, y otros dos del mes de abril.

El informe sobre la situación de fondos con fecha de 9 de febrero de 2022, donde no habia todavía lingresos por parte de Google, revelaque entonces el volumen de financiación de esta cátedra de Transformación Socialy Competitiva se quedó en los 86 400 euros. Aquí ya no contahan con Reale Seдигов, рего ві

se mantenia La

Caixa (fueron los dos primeros que firmaron el patrocinio con la creacion de la cátedra). Ambos habían acordado inicialmente un ingreso anual de 15.000 euros.

Cabe recordar que los gigantes del mundo de la tecnologia lograron doblar el brazo al Gobierno de Sánchez y a una de las medidas estrella de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que se apuntaron el tanto de hacer que el PSOE decidiera enterrar la llamada «tasa Google» que aparecia en su programa de gobierno de 2019. Así constaba en el programa «España avanza», el documento que

▶108.000 euros en 2023. La financiación de la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense se multiplicó tras el pacto para suprimir la «tasa Google»

## El giro de Sánchez respecto a Google tras financiar el máster de su mujer

cuidado los gestos de apoyo a Google por su apoyo a la transforma ción digital y a la ciberseguridad en España, como subrayaba en un tuit publicado por Moncloa el pasado mes de enero, y que llevaba como apoyo una imagen de Sánchez con Kent Walker, presidente de asuntos globales de Alphabet y una de las personas más influventes de Google y de Silicon Valley

Además de dar dinero a la catedra, esta gran tecnológica, como otras empresas como Telefónica o Indra, participaron gratuitamente en la creación de un software para el master de Begoña Gomez, para lo que la mujer del presidente se reunió con directivos de estas tres compañías. Elegaron a invertir hasta 150.000 euros en la aplicación. Las empresas acabaron retirandose del proyecto por un poslble conflicto de intereses, ante lo que el Rectorado de la UCM sacó a concurso un contrato para ter-

PRODUCT SERVICE DE SETURCION DE PONDOS

FRONTAS SERVICES SUIT. AND SER

ONIVERSIDAD COMPLUTENSS DE MADRID

Documentación remitida al Senado sobre la aportación de Google a la cátedra de Begoña Gómez

Ferraz presentó para avanzar en las negociaciones de cara a las votaciones de la investidura de Pedro Sánchez. Una de las principales rectificaciones fiscales del PSOE fue retirar esa tasa y dejarla como un futuro impuesto tecnologico, pero a nível europeo.

En 2021, la «tasa Google» o el impuesto sobre determinados servicios digitales, se aplicó a principios de año para imponer impuestos o cargas tributarias a aquella grandes tecnológicas con un 3% sobre los ingresos derivados de servicios de publicidad, en línea, intermediación en línea y transmisión de datos. Tras su puesta en marcha, unos meses después, el Gobierno españolilego a un acuerdo con Estados Unidos para suprimir la «tasa Google» con fecha 31 de diciembre de 2023 como limite. También llegaron a ese mismo acuerdo otros países como Austria, Francia, Italia y el Reino Unido.

A partir de ahí, el presidente ha



ESPAÑA 15

minar la plataforma, que fue adjudicado a Deloitte Consulting, con un presupuesto de 60.500 euros

Según otro de los informes que ha recibido la comision de invesngación del Senado, que el PP activo con la mayoría absoluta que

mara, de lo aportado por Globalia se confirma que tenía contratado como asesor externo a Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y uno de los

principales comisionistas del «caso Koldo»; remiten una misiva avalando la existencia de un contrato firmado por el propio Aldama y Javier Hidalgo, el CEO de la compañía con el que se reunio Begoña Gómez dias antes del rescate de Air Europa. También admiten el pago de los billetes de

avional Africa Center, aunque precisan que no se abonaron directamente a la esposa del presidente del Gobierno.

Los informes que maneja la comisión de investigación de la Cámara Alta están suviendo como

Globalia pagó

billetes de avión

al Africa Center,

pero no a Gómez

directamente

en el grupo socialista se asiente la idea de que Begoña Gómez no debió buscar financiación para el Africa Centet, que puso en marcha con el Instituto de

Empresa, por la via de pedir dinero para sufragar sus actividades desde su posición institucional de mujer del presidente del Gobierno. También creen que recurrir al CEO de Globalia, un empresano heterodoxo, amplifico el error, y que mantener encuentros con el, coincidentes además con la negociación del

rescate de Air Europa, fue una imprudencia que, aunque no tenga consecuencias penales, si tiene un alto coste reputacional,

A raiz de la documentación recibida, el PP ha hechovaler su mayona absoluta en el Senado para aprobar en el Pieno la ampliación del objeto de la comisión de investigación sobre la trama koldo a fin de aclarar también asuntos que afectan a la esposa del presidente del Gobierno, además del «caso Dekry». En paralelo, siguen abiertas las diàgencias de investigación con Begoña Gomez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El PSOE ya habia propuesto ampliar el objeto de la comisión, antes de votar su creación, pero para que afectase a todos los contratos de la pandemia por parte de todas las Administraciones Publicas, a fin de que ese foro no se circunscribiera solamente al «caso Koldo».

## Alegría tacha al PP de «partido del insulto»

▶El Gobierno ha vuelto a satir at paso de las criticas del PP a la actuación de Begoña Gómez, investigada por la supuesta comisión de delitos de tráfico de Influencias y corrupción en los negocios por su actividad profesional. En este caso ha sido la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, quien aseguró ayer que «el PP de Feijóo es el partido del insulto, la mentira y la exageración». En un video difundido por el PSOE, Alegria afirma también que «el PP de tanto copiar las políticas de la ultraderecha ha acabado mimetizándose con ella». «El Partido Popular de Feijóo es el Partido Popular del insulto, la mentira y la exageración. La derecha del fango y del todo vale. La derecha de la palabra y el trazo grueso», Informa Ep.

Fuencisla Ciemares, que hasta marzo fue directora general de Google para España y Portugal. Al lado, Begoña Gómez

## El PP ve La Moncloa como un «coworking» de Begoña Gómez

Irá a la UE si Sánchez censura a los medios con su plan de «regeneración»

C. S. Macias, MADRID

Los populares inciden en su «marcaje» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que su esposa, Begoña Gómez, signalargando la «agonia» a la que dicen, está sometiendo a todos los españoles. Y es que en el partido que lidera Alberto Nuñez Feijoo consideran que la esposa del presidente no tiene interés en colaborar con la Justicia, después de que el pasado viernes se aplazara su declaración hasta el 19 de julio.

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Nuñez, pidió ayer al presidente del Gobierno que de je de convertir La Moncloa «en un espacio de coworking para beneficiar a su entomo más cercano». En declaraciones a los medios en Logrono, y junto al alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, Nuñez indicó que siguen reclamando explicaciones a Sánchez y que «dé luz a todo» lo que se está conociendo relativo al proceso judicial de su esposa, Begoña Gómez. «La imagen del Gobierno esta profundamente deteriorada, no son solo los escandalos, esa corrupcion politica que venimos denunciando durante todo el año, sino que todos los escándalos que rodean al entorno más cercano del presidente son imposibles de camuflar y de maquillar, desde su hermano, que tributa fuera de nuestras fronteras y que en su puesto de trabajo no le conocen, hasta lo que hemos conocido esta semana, esa no declaración de la esposa del presidente», afirmó Nunez.

En el PP también cuestionan el plan de «regeneración democrá oca» que anunció Sanchez al ver cómo algunos medios de comunicación sacaban a la luz las actividades de su esposa. En el partido consideran que ese plan que quiere acometer es en realidad un proyecto de «degeneración democratica» que ha quedado patente tras el paso por el juzgado de Begona Gómez para declarar en una investigación por presunta corrupción.

Por otro lado, la portavoz del Partido Popular y vicepresidenta del Grupo del PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, avisó ayer de que denunciará ante la Unión Europea a Sánchez si censura a los medios de comunicación en su anunciado plan de «regeneración».

La vicepresidenta del PPE recuerda que la ley europea en la que pretende Sánchez escudar su plan de «regeneración democrática» nace con el objetivo de proteger a los medios frente a injerencias gubernamentales y no lo contrario, «En la UE no cabe la censurantel senalamiento a los medios de comunicación. Sánchez busca una España a medida de su gusto e Interes

Montserrat advierte de que el presidente «busca una España a medida de su interés político»

Destaca que las leyes europeas protegen a los medios de las injerencias del Gobierno

politico», afirma Montserrat.

Señala tambien que «no es casualidad» que el jefe del Ejecutivo esté anunciando medidas contra los medios de comunicación en plena investigación judicial contra mienibros de su entorno. La eurodiputada popular ha prometido dar todas las batallas, al igual que hizo y dice que seguirá haciendo con la amnistía en Europa, en esta ocasión también contra la «preocupante deriva de Sánchez que pretende dañar la independencia judicial, la libertad de prensa y la alternancia politica». «Europano puede tolerar bajo ningún concepto ninguna ley nacional que reduzca el pluralismo informativo, acalle a los medios de comunicación o cree organismos gubernamentales para controlarlos».



# El Senado abre una vía al PP para unirse al Supremo contra la amnistía

Si la Sala Penal acaba recurriendo al TC, los populares podrán hacer alegaciones a través de la Cámara Alta

Javier Gallego, MADRID

El PP tiene hasta principios de septiembre para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Amnistía y, de momento, parece que va a apurar los plazos. En todo caso, mientras mide los tiempos y contemporiza, se van produciendo movimientos en el Tribunal Supremo, ya que todo apunta a que la Sala de lo Penal va a presentar una cuestión de inconstitucionalidad para que el TC valore el encaje de la Amnistra en la Carta Magna. Si se acaba produciendo esa maniobra, el Constitucional dará voz en este pleito al Gobierno, al Congreso y al Senado para que presenten alegaciones: en este marco, el PP, que tiene mayoria absoluta en la Carnara Alta, también podrá unirse al Supremoen el pleito contra la amnistra.

Habitualmente, segun explican fuentes conocedoras de los entresuos del Tribunal Constitucional, cuando jueces o tribunales hacen uso de la cuestion de inconstitucionalidad para recurrir una ley, el Tribunal de Garannas da la palabra al Gobierno, al Congreso y al Senado porque tienen capacidad legislativa y las dos camaras legislativas suelen ponerse a disposición del TC para colaborar y prestar la documentación que sea necesaría. Sin embargo, en esta ocasión, el Senado puede desviarse de ese rol «tradicional» y aprovechar para hacer alegaciones contra la ley. Segun las mismas fuentes, esa circunstancia nunca se ha dado en los ultimos 46 años de democracia parlamentaria.

De momento, tal y como explicó LA RAZÓN la semana pasada, en el PP están esperando a que se forme la nueva Comisión Europea para dar el paso y presentar un recurso en el TC. Pero los populares pueden disponer de una oportunidad antes en el Senado para hacer las alegaciones oportunas contra la Ley de Amnistía. En este sentido, tanto el tribunal del «procés», con

Manuel Marchena como ponente, como el magistrado Pablo Llarena han dado diez dias alas partes para que puedan expresarse sobre la idoneidad de presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistra, aunque acotándola al delito de desobediencia ya que consideran que la malversación queda exenta de la aplicación de la medida de gracia. Tal y como explican juristas consultados, lo previsible es que se plantee la cuestión de constitucionalidad por vulneración de los artículos 9.3. 14 y 117 de la Constitución.

El plazo dado a las partes concluírá previsiblemente a mediados de julio y ahí será cuando el Supremo decida si plantea una cuestión de inconstitucionalidad. Lo previsible es que el TC admita a trámite la cuestión de inconstitucionalidad y dé voz a las partes, aunque está por vercuándo se acaba pronunciando sobre el fondo de la cuestión ya que, tal y como ha explicado LA RAZÓN, cabe incluso que se opte por dejar la dormir en el trempo hasta dos años, cuando Candido CondePumpido haya dejado la presidencia. No obstante, la mayoria progresista en el TC seguirá porque la renovación se produce por terceras partes cada tres años (cada tres años se escoge à cuatro magistrados).

En todo caso, segun fuentes parlamentarias, el Senado puede alegar los plazos y ahí puede dar argumentos de todo tipo, desde la falta de competencia del Congreso para aprobar la Ley de Amnistia (la Cámara Alta amagó con plantear un conflicto de atribuciones durante la tramitación de la norma) hasta los «errores en la tramitación» o la propia inconstitucionalidad de la iniciativa. La Ley de Amnistia ha tenido una tramitación convulsa ya que tivo que ser devuelta del Pleno

Ante una cuestión de inconstitucionalidad, el TC dará voz en el pleito a Gobierno. Congreso y Senado

del Congreso a la Comision de Justicia tras un voto en contra de Junts, algo inedito y que ha abierto muchos interrogantes sobre la viabilidad jundica de la maniobra.

Asimismo, fuentes parlamentarias señalan que en el Congreso,
liderado por el secretario general
Fernando Galindo, ya ha habido
movimientos preparatorios para
diseñar la estrategia jurídica ante
cualquier circunstancia. De hecho,
segun explican, el propio Galindo
se ha puesto a la cabeza, con el apoyo de un grupo de letrados de la
Secretaria General.

La Ley de Amnistia entró envigor el pasado 11 de junio y ya habido jueces y tribunales que han resuelto a favor de los independentistas (también a favor de 46 policias), aunque el principal obstaculo reside en las altas instancias judiciales (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional), ya que asumen los delitos mas importantes. También el luzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que investiga un posible delito de alta traición, que sobre el papel queda fuera de la amnistia.

La medida de gracia ha beneficiado ya al menos a 86 personas

L. R. T. MADRID

Al menos 86 personas se han visto ya beneficiadas por la Ley de Amnistia, entre condenados que han sido exonerados y absueltos que han visto cancelados sus antecedentes penales -incluidos los policiales-desde que la norma entró en vigor el pasado 10 de junio. Todas las amnistías concedidas hasta ahora han sido acordadas en los tribunales y Juzgados con sede en Cataluña. El pasado viernes, la Audiencia de Barcelona amnistió a ocho procesados: cuatro de ellos manifestantes imputados por delitos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad, resistencia grave a agentes de la autoridad y deli tos leves de daños; y los restantes, todos ellos agentes de los Mossos, acusados de delitos contra la integridad moral y lesiones.

Por su parte, el Juzgado Penal número 2 de Figueres (Gerona) amnistió el jueves a la exalcaldesa de este municipio Marta Felip (PDeCAT), que fue procesada por desobediencia y se encontraba a la espera de juicio por su participación en la preparación del referendum independentista del 1-0.

Un dia antes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
aplicó la amnistía a un exsecretario del Ayuntamiento de
Hostalric (Gerona) que fue
condenado por un delito de
prevaricación a nueve años de
unhabilitación por «exagerar»
la actuación de un grupo de
personas que acudió al pueblo
para retirar lazos amarillos y
pancartas en apoyo al proceso
independentista.

Por otro lado, el tribunal del 
procés» debate mañana si cabe amnistiar a los condenados por desordenes publicos, el expresidente de la ANC Jordi Sanchez; el expresidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los exconsejeros Josep Rull y Joaquim Forn. Al tener todos las penas extinguidas, el tribunal estudia rási procede borrar sus antecedentes penales, informa Ep.

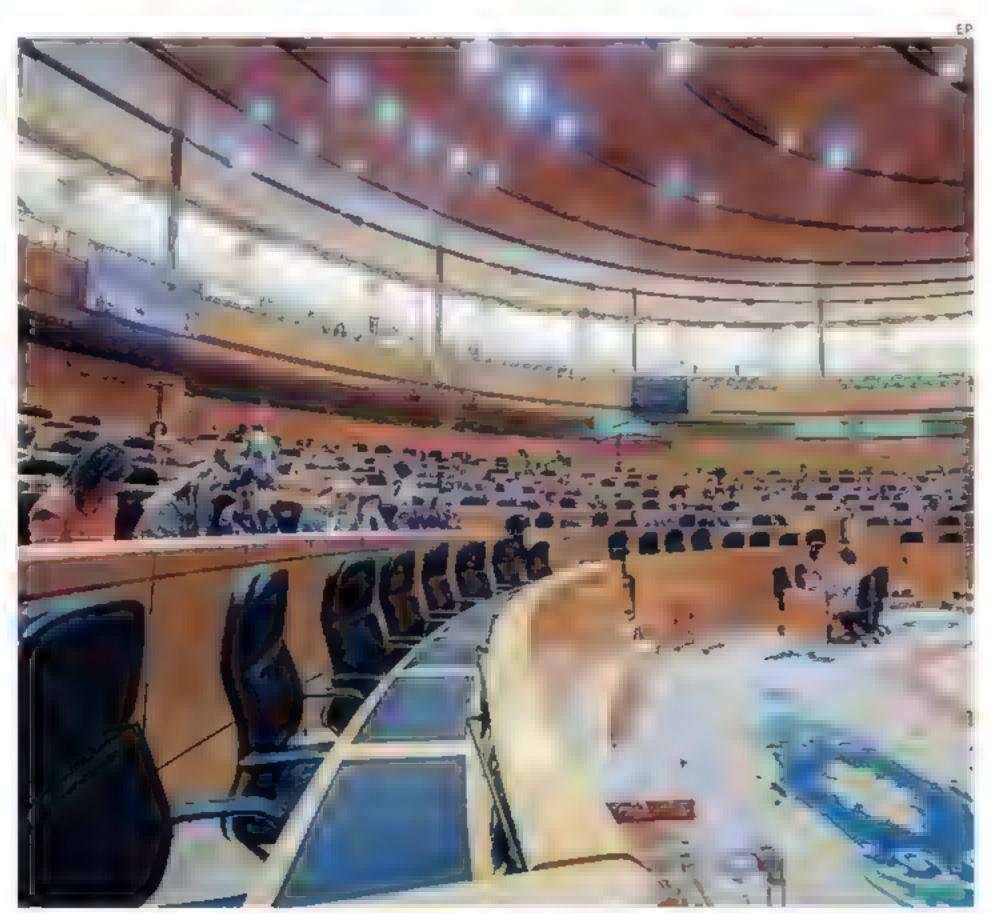

El Senado quiere pronunciarse contra la amnistia ante una probable cuestión de inconstitucionalidad del TS

ESPAÑA 17



Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional

## Miguel Ángel Recuerda Girela

as distintas sentencias que el Tribunal Constitucional está dictando en estos dias sobre el caso de los ERE de Andalucía suscitan sospechas respecto a su acierto por cuatro motivos principales, primero, por su incidencia en un partido político relevante; segundo, por la desconhanza que produce que ese tribunal esté integrado por personas vinculadas a ese mismo partido político; tercero, por la endeblez de sus argumentos, que estan adornados con descalificaciones hacia otros tribunales, lo cual es inadmisible; y, cuarto, por la dilapidación de cientos de millones de euros publicos que han supuesto los ERE.

Para comprender el problema conviene recordar en primer lugar que el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales. Su función principal es unificar las interpretaciones de las normas que realizan los juzgados y tribunales inferiores.

En el caso de los ERE, el Tribunal Supremo ha revisado y confirmado en parte la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que condenó a varios miembros del Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía por su participación en el diseño de un sistema de concesión de ayudas sociolaborales para evitar todo control ad ministrativo, disponiendo del dinero publico al margen de toda legalidad.

## **Análisis**

# Tribunales en conflicto: razones y sinrazones

La postura del TC en el caso de los ERE da una protección desmesurada a los condenados y crea zonas de inmunidad en la gestión de fondos públicos

Contra las sentencias que dicta el Tribunal Supremo se puede interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si se ha vulnerado uno de los derechos fundamentales de los articulos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución. En el caso de los ERE, los condenados por las sentencias de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo decidie-

ron aprovechar todos los medios de defensa a su alcance y presentaron recurso de ampa ro. Casi el 99% de los recursos de amparo son madmitidos. Sin embargo, los recursos de los ERE fueron admitidos y ahora estan siendo resueltos y estimados, al menos parcialmente, con gran polemica.

La principal línea de defensa envia de amparo ha consistido en argumentar que tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo vulneraron en sus sentencias el principio de legalidad penal al realizar una interpretación que no era previsible del artículo 404 del Código Penal, que regula el debito de prevancación. Dicho de otra forma, se sostiene que esos tribunales realizaron una

interpretacion extravagante y absurda de un tipo penal. Este argumento asombroso presenta al menos tres senas objectiones jurídicas, primera, que la interpre-

tación de los tipos penales corresponde a los tribunales ordinarios y, en ultima instancia, al Tribunal Supremo como maximo inter prete de la legalidad ordinaria, segunda, que esa interpretación del Tribunal Supremo no es revisable por el Tribunal Constitucional, salvo que no se hava razonado o sea urazonable; y tercera, que es dificilmente concebible que los magistrados de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo, expertos en la materia, no hayan razonado en sus sentencias su interpretación o que esta sea urazonable. Basta leerlas para comprobar que no

es así, se este o no de acuerdo con ellas.

De todos modos, lo cierto es que el Tribunal Constitucional puede revisar las senten cias del Embunal Supremo, aunque de forma limitada, en cuanto afecten a derechos fundamentales. Esta facultad del Consutucional ha contribuido a la generación de importantes conflictos con el Supremo desde la creacion del primero en 1979. Uno de los más sonados tuvo lugar con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1999, que anuló la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna por colaboración con ETA, con el argumento de que las penas eran desproporcionadas. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional nunca hasta ahora habia anulado una sentencia del Tribunal Supremo por una infracción del principio de legalidad penal debida a la interpretacion de un tipo penal. Por tanto, esta es una situación inedita y preocupante

La existencia de zonas de interferencia que pueden provocar excesos de jurisdicción, la normal autonomía interpretativa y aplicativa de las leyes que poseen los magistrados, y la especial configuración del Tribunal Constitucional son las causas principales de los conflictos con el Tribunal Supremo.

En la primera de las sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional en el caso de los ERE, siete magistrados han estimado que las sentencias de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo vulneraron el principio de legalidad penal porque no era previsible el caracter delictivo de la elaboración de anteproyectos de leyes de presupuestos, su aprobación como proyectos de ley y la aprobación de modificaciones presupuestanas para la gestión de los ERE.

En cambio, los cuatro magistrados restan tes han considerado que las sentencias condenatorias no vulneraron el principio de le galidad penal porque realizaron una interpretación razonada y razonable del artículo 404 del Código Penal, y porque los actos realizados por los condenados se encuadran perfectamente en dicho precepto.

En definitiva, para la mayoria del Tribunal Constitucional no hay razones que sustenten en Derecho la solución de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo, pero para estos tribunales y para la minoría del Constitucional sucede exactamente lo contrario, que no hay razones que apoyen el

Sus sentencias sobre

el fraude de las ayudas

suscitan sospechas

criterio del Tribunal Constitucional.

Mas allá de estas disquisiciones y de las dudas que genera el cuestron a ble criterio mayoritano del Tribunal

Constitucional, es evidente que su postura en el caso de los ERF tiene varias consecuencias. En primer lugar, proporciona una protección desmesurada a los condenados. En segundo lugar, disminuye la capacidad para perseguir los delitos cometidos por las autoridades. Y, en tercer lugar, crea zonas de inmunidad en la gestión de fondos publicos. Todo esto resulta particularmente grave.

**Miguel Ángel Recuerda Girela** es catedrático de Derecho Administrativo

## Reino Unido garantiza a Picardo la soberanía de Gibraltar

Albares y su recién nombrado homólogo británico acuerdan «trabajar desde ya» para lograr un acuerdo

F. de la Peña, MADRID

Elministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y su recién nombrado homólogo británico, David Lammy, han mantenido una primera conversacion en la que han acordado «trabajar desde ya» en asuntos como «alcanzar el acuerdo en relación a Gibraliar», según informó ayer el ministro español en redes sociales.

Al mismo tiempo, Lammy ha trasladado al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, su compromiso con la soberanía gibraltareña en su primera conversación tras la victoria del Partido Laborista británico en las eleccio nes generales del Jueves.

Por su parte, Albares aseguró en un mensaje en X que tambien han hablado del «bienestar de nuestros ciudadanos residentes en el otropais» y de alcanzar consensos en «movilidad, comercio, inversiones», además de «en apoyo a Ucrania y la crisis en Gaza»,

Lammy fue nombrado el vier nes ministro de Asuntos Exteriores del nuevo Gobierno del Reino Unido dirigido por keir Starmer tras la aplastante victoria laborista en los comicios.

El titular britanico de Exteriores señaló a Albares que espera «fortalecer» la relacion entre Reino Unido y España y «aprovechar los profundos vinculos» entre los ciudadanos y las empresas, además de culminar «el logro de un acuerdo sobre Cibraltar».

Pocos dias antes, aún como portavoz de Exteriores del Partido Laborista, David Lammy, dijo que si asumía el puesto de jefe de la diplomacia abordaria el acuerdo sobre el futuro de Gibraltar postbrexit desde donde dejó la negociación el actual ministro, David Cameron.

En este senudo, el nuevo ministro de Exteriores británico ha trasladado a Picardo su interés en apalabrar el estatus del Peñón. He hablado, bace unos momentos, con David Lammy, comenzando el proceso de colaboración con el nuevo Gobierno laborista en el Reino Unido. El compromiso reafirmado esta mañana por David Lammy sobre la soberania británica de Gibraltar es muy bienvenido, por supuesto, aunque nunca podria estar en duda, sobre todo teniendo en cuenta que fue un compromiso asumido por primera vez por un Gobierno laborista», aseguró al ministro principal de Gibraltar en un comunicado.

Fabian Picardo indicó ayer que
 queda mucho por hacer, sobre todo para reiniciar los aspectos

Cronologia

## 2020

En los acuerdos de Nochevieja se fijaron las líneas maestras de la futura relación del Peñón con España y el resto de la Unión después del Brexit.

## 2022

Hubo más de ocho rondas negociadoras desde el principio de acuerdo en diciembre de dos anos atrás.

## 2024

En mayo, Albares
regresó de Bruselas sin
éxito pese a producirse
«avances importantes»
y a que el pacto se
estaba «acercando».

Las negociaciones para Gibraltar llevan encalladas hace años politicos del trabajo para un Tratado entre el Reino Unido y la UE en relacion con Gibraltar», aun que manifestó también que «las posiciones están totalmente alineadas» y «continúa este importante trabajo juntos, mano a mano con el Reino Unido, en plena colaboración».

El ministro principal de Gibraltar anadió además que «por primera vez en la historia, partidos socialistas gobiernan en Londres, Madrid y Gibraltar» y que «esa solidaridad ideológica sin duda nos ayudará en nuestro trahajo».

En respuesta, publicada en su cuenta de la red social X, Lammy traslado a Picardo su deseo de trabajar en común «para concluir un tratado en nombre del pueblo de Gibraltar, que preserve la prospendad de Gibraltar y salvaguarde su soberanía».

El ministro principal de la Roca, Fabian Picardo, se congratuló el viernes de que un «partido hermano» del suyo, los laboralistas, haya obtenido en las elecciones del Reino Unido «una mayoría histórica y holgada» y afirmó que ahora toca «acelerar el trabajo» para lograr sellar el acuerdo sobre el encaje de la colonia británica tras el Brexit.

En declaraciones a Canal Sur-Radio, Picardo manifestó que en su partido están «encantados» de que el Partido Laboralista del Reino Unido haya logrado en las elecciones «la más amplia mayoría que nos podiamos haber imaginado», con una diferencia de «casi 300 escanos» con el Partido Conservador. No obstante, Fabian Picardo señaló que este partido ha hecho estos anos «una gran labor» en defensa de Gibraitar Una tarea. que ahora espera que continue el Partido Laborista, ya que su portavoz de Exteriores, David Lammy, ha manufestado que como titular de la diplomacia abordará el acuerdo en continuidad con la tarea de su predecesor.

Asimismo, sobre el control de fronteras si desaparece la Verja a través de Frontexcon Policia espanola, Picardo recordó que «ya se hizo una declaración muy clara» con el acuerdo de Fin de Año de 2020 de cómo se iba a gestionar. «Estamos en el detalle y no vamos a hablar del detalle», insistió.

El pasadomavo, el Reino Unido, España y la Comisión Europea (CE) consiguieron en Bruselas importantes avances en la negociación sobre el encaje del Peñón en la Unión Europea (UE) tras el Brexit. Las partes lograron avances en materia económica, de comercio, movilidad, medio ambiente y bienestar social, pero no aportaron detalles de las áreas en las que aun no hay acuerdo.



# SIN PLAN? Fues vieigeiko de Ultimo horol

ES LO QUE TIENE ESTAR DE VACACIONES

## CRUCERO MEDITERRANEO

CORTA EMERALDA 6 dice // Roches/(PC) ESPANA FTALIA FRANCIA

desde 699€

## ZANZIBAR

desde 1.090€

## TUROUIA

ESTAMBUL, CAPADOCIA, PAMUKKALE E IZMIR.

i Aprilos deede Madrio Fisteles 4"/4 TAD à 5 cernido

desde 1.185€

## CRUCERO

TORIEGAS

1.1996

## **AGUADULCE**

- 68€

## CARTAYA

70€

## IULTIMAS PLAZASI VERANO 2024

The Property of the State of th

NAUTALIA

14 J. M. 2 Z T

H y

a 44 2 1

no V z A ray = yw T SA, A R

A WALL OF TAXABLE



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Mohamed VI en Rabat

### Antonio Navarro, RABAT

El pasado 9 de junto se cumplieron dos anos desde la entrada en vigor del veto con el que las autoridades argelinas castigan a las empresas españolas en respuesta al giro protagonizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en favor de Marruecos en el Sáhara Occidental en marzo de 2022. A pesar de los signos esperanzadores que en el arranque del año apuntaban a una vuelta a la normalidad diplomática con Argel -incluido el a la postre fracasado viaje del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. a la capital magrebí a finales de febrero-, la situación sigue encallada. Y, a pesar de los lamentos recurrentes de los empresarios españoles por las millonarias pérdidas sufridas, sumida en un casimevitable olvido.

«Es como si el problema ya no existiera, pero sigue estando igual o peor de lo que estaba. Las empresas españolas estamos blo queadas», confiesa a LA RAZÓN el empresario español Juho Lebrero. «Lo peor es la falta de empatía del Gobierno de España con nosotros, Nos hemos dirigido a dos ministerios en las últimas semanas y no hemos obtenido ni respuesta», lamenta el presidente de la Asociación de Empresarios Afectados por la Crisis de Argelia, una plata-

## La inacción del Gobierno enquista la crisis con Argelia

▶El veto del régimen argelino a los empresarios españoles tras el giro de Sánchez en el Sáhara en favor de Marruecos supera los dos años sin visos de solución

íorma constituida en mayo de 2023, y gerente de Aecombel, em presa aragonesa dedicada a la fa bricación de maquinaria de obra publica con larga tradición en el mercado argelino

Una opinion semejante tiene el empresario español Alfonso Tapia.

- Prácticamente todo sigue igual Las aperturas parciales a principios de año, permitiendo la entrada de productos del sector avícola primero y carne de vacuno después, hacian presagiar el inminente fin de la crisis politica. Pero la "no visita" del ministro Albares ha dejado las cosas tal como estaban en el primer trimestre del años, asegura a LA RAZÓN el CEO de Omnicrea, una consultoría experta en el Magreb con oficinas en Argel,

Casablança, Nuakchot y Túnez.

La turbulenta agenda nacional e internacional ha eclipsado un problema al que desde el Ejecutivo nadie se refiere ya en publico. La ultima vez que desde Exteriores se hizo referencia a las relaciones con Argelia fue con ocasión de la cancelación, en el ultimo minuto, del viaje de Albares a la capital norteafricana a finales de febrero. Despues, el 8 de abril, el jefe de la diplomacia española se borró de la entrega de cartas credenciales del embajador argelino Abdelfetah Daghmoum.

Desde Argelia, que celebrará elecciones presidenciales anticipadas el próximo mes de septiembre, el mutismo ha sido también marcado en relación con una cuestion

«Lo peor es la falta de empatía del Gobierno de España con nosotros», se queja un empresario

«Vemos pasar grandes oportunidades en proyectos gigantes que asumen Italia o EE UU», lamenta otro que toca la fibra más sensible del regimen, aunque las autoridades del país magrebí han insistido en distinguir el problema particular con Sanchez de las relaciones con el pueblo español. Desde junio de 2022 para las autondades argelinas el Tratado de Amistad, Buena Vecandad y Cooperación firmado con Espana hace cast 22 anos y las rela ciones entre ambas administraciones son mexistentes a pesar de que en noviembre pasado las relaciones diplomáticas se restauraran parcialmente a raiz de que Argel concediera el placet a su nuevo embajador en Madrid.

La gran novedad de los últimos meses ha sido el inicio el pasado 14 de junio por parte de las autoridades europeas de un proceso de resolucion de litigios con Argeha, que incide en el incumplimiento por parte del pais norteafricano de sus compromisos de liberalización comercial en virtud del Acuerdo de Asociación en vigor. La posición de los empresarios, con todo, es escéptica, «No creo que la intervención de la UE vaya a ser buena, presionar con Bruselas a los argelmos nos puede perjudicar más que beneficiar», augura Lebrero, «No pienso per sonalmente que a corto plazo esto vaya a amedrantar a las autoridades argelmas, pero sí, es un paso relevante que desde Bruselas se haya indicado nuestra problemática», opina, por su parte, Tapia.

Desde el empresanado español se lamentan las oportunidades perdidas en un país próximo que es potencia en el ámbito de los hidrocarburos en un momento de turbulencias energéticas mundiales como el actual. «Es una pena que las autoridades españolas sean hoy por hoy incapaces de hacernada por reconducir una situación, con todo el trabajo que hemos hecho en Argelia, el aprecio de este pueblo por nuestros productos, un pais con 45 millones de consumidores», lamenta Lebrero. «Vemos pasar grandes oportunidades en proyectos gigantes de agricultura, industria, energía, que están capitalizando principalmente paises como Italia o Estados Unidos. Y evidentemente en este escenario cualquier adjudicación a una empresa española de una licitación publica es una quimera», hace hincapié Tapia.

Por su parte, el CEO de Omnicrea insiste en que, pese a todo, «el interés en nuestro pais vecino y en sus oportunidades, derivadas de su más que interesante escenario económico, no ha dejado de crecer por parte de las empresas y asociaciones empresariales españolas. Nuestras empresas siguen

## Cronología

## Abril 2021

El Gobierno autoriza la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y abre una grave crisis con Marruecos.

## Marzo 2022

El giro de Pedro Sánchez en la politica española sobre el Sáhara, apoyando el plan de autonomía de Rabat, solivianta a Argelia.

## **Junio 2022**

Argel suspende el Tratado de Amistad con España de 2002. El veto a las empresas españolas ha costado ya más de 1.500 millones de euros. por los empresarios y las instituciones empresariales argelinas. Argelia es un pais interesantistmo para nosotros, con grandes oportunidades en sectores en los que somos fuertes en España».

Al respecto de qué pasos adoptar en adelante para evitar que el problema diplomático y politico con Argelia acabe relegado al olvido, los empresarios son realistas. Hasta ahora las sociedades que han podido han tratado de compensar la pérdida de cuota de mercado con triangulaciones a traves de terceros países o con estructuras filiales. «En estos momentos desde la Asociación de Afectados nos queda organizarnos para presentar una reclamacion patrimonial al Estado de manera conjunta. Pero por el perfil del empresariado español en Argelia, sobre todo pequeñas y medianas sociedades, embarcarse en un proceso así resulta muy caro. Somos pyrnes, como la mayona de empresas de nuestro país. El Gobierno demuestra no conocer la economía española», lamenta a este medio Lebrero. « Por lo menos pedimos que sean sinceros y nos digan que no hay solucion, que no pueden hacer nada», zanja el empresario español.

## Llega a El Hierro un cayuco con 146 personas y una mujer fallecida

L. R. N. MADR D

Un cayuco con 146 personas a bordo, una de ellas una mujer muerta, llegó en la madrugada de ayer a la isla canaria de El Hierro. Segun informaron fuentes del Centro Coordinador de EmergenciasySegundad112del Gobierno de Canarias, la embarcación arribó al puerto de La Restinga, en el municiplo de El Pinar, pasada la una de la madrugada, temendo que ser trasladados tres de los ocupantes del cayuco al Hospital Insular Virgen de los Reyes con diversas patologias, informa Efe.

El cayuco liegó por sus medios y fuentes de los servicios de salvamento señalaron que entre sus ocupantes habia 109 hombres adultos, 23 mujeres (una de ellas muerta) y 14 menores, todos ellos de origen subsahariano, de los cuales siete son menores no acompañados, según han informado las mismas fuentes.

Los tripulantes de esta embarcación fueron trasladados al Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde fueron atendidos por miembros del colectivo Corazón naranja-Ebria Sonko, aunque permanecerán bajo custodia policíal hasta que sean derivados a otros centros de acogida fuera de la isla.

Por otro lado, los encargados de la vigilancia de las playas de Ceuta localizaron ayer, a 300 metros de la playa del Chorrillo, el cuerpo sin vida de un joven inmigrante marroquí, de unos 20 años, que habría intentado entrar a nado en la ciudad llevando puesto un traje de neopreno y unos manguitos. Se trata del décimo cuerpo sin vida hallado en las inmediaciones del litoral ceutí desde princípios de este año.

**PUBLIRREPORTAJE** 

## ¿Diarrea? ¿Dolor abdominal? ¿Flatulencia?

▶ Ayuda eficaz contra estas molestias del colon irritable

Diarrea, dolor abdominal o flatulencia recurrentes son una realidad que muchas personas conocen muy bien. Explicamos lo que a menudo se esconde detrás de las dolencias y lo que realmente ayuda.

Ayuda eficaz con la

hifidobacteria B. bifidum.

HI-MIMB678

uestro intestino es una verdadera mara villa: en una longitud de unos seis metros descompone los ali

mentos en componentes vitales como vitaminas, enzimas y oligoelementos. A los 75 años, el órgano mas

grande de nuestro cuerpo ha procesado alrededor de 30 toneladas de alimentos. A pesar de su gran rendimiento, el intestino también es muy sensible. Muchas personas sufren repetidamente dolencias como diarrea, dolor intestinal o flatulencia. Segun los expertos, la causa suele ser una barrera intestinal dañada. A través de la mas minima lesion penetran sustancias nocivas y agentes patogenos en la pared intestinal, lo que puede causar las típicas molestias intesti-

eficaz. Kijimea Colon Irritable PRO, disponible en farmacias sin receta medica.

## Efecto-Parche PRO

El secreto de Kijimea Colon Irritable PRO: sus bifidobacterias especiales inactivadas PRO. Las bissobacterias se adhieren como un parche protector a las áreas dañadas de la pared intestinal. Así, esta puede recuperarse y está protegida contra nuevas irritaciones. De esta forma, pueden reducirse la diarrea, el dolor abdominal y la flatulencia.

#### Eficacia clínicamente probada

Un estudio a gran escala sobre el colon irritable demuestra la eficacia de Kuimea Colon Irritable PRO: las molestras intestinales recurrentes como diarrea, dolor abdominal y flatulencia se alivian significativamente con la cepa B. bifidum HI-MIMBb75 inactivada termicamente. Ademas, la calidad de vida de los afectados mejoro considerablemente. Pregunte directamente en su farmacia por kijimea Colon Irritable PRO.



## Kijimea Colon Irritable PRO:

- ✓ Con Efecto-Parche PRO
- Mejora significativamente las molestias intestinales.
- ✓ Más calidad de vida

Para su farmacia

Kijimea Colon

Irritable PRO

(CN-195962 1)

www.kijimea.es



Kiymes Colon Imitable PRO comple con la normativa vigeme sobre los productos sanitalios. Se requiera no primor dinguéstico médico del police insitable. CPST/Dub8CAT

#### Fernando Cancio, MADRID

En la pasada Cumbre de la OTAN de Madrid de 2022, los aliados acordaron que, progresivamente, los ocho batallones terrestres desplegados en el flanco Este para hacer frente al desaffo ruso crecerían hasta convertirse en brigadas. Entonces, Espana formaba parte solo de uno, el de Letoria, al que ahora se suman el de Eslovaguia (al mando desde el lunes pasado) y el de Rumanía (a partir de octuhre). Y es ese batallón letón, al que nuestro país aporta unos 620 de los 1.700 efectivos que la componen, uno de los que acaba de iniciar oficialmente su andadura como brigada multinacional. Aumentará su tamaño hasta los cerca. de 3,500 efectivos de 13 países, con Canadá como maximo contribuyente al ser nación lider y España como el segundo pais que más aporta. Además, un teniente coronel español ejercera como segundo jefe del mismo.

Fue el pasado miércoles, en la base de la localidad de Adazi, cuando se celebro una parada militar y un acto para certificar esta transformación. Una ceremonia que estuvo presidida por la general Jette Albinus, Jefe de la Division Multinacional Norte de la OTAN y perteneciente al Ejercito danés, quien quiso destacar tanto la «importancia de la misión» como «los retos a los que se enfrenta» esta fuerza de disuasión que ahora duplica su tamano y se refuerza aun más después de haberlo hecho ya tras la invasión de Ucrania por par-

## El batallón de la OTAN en Letonia escala a brigada con el impulso de España

Nuestro país mantiene su actual aportación: 620 de los 3.500 militares que la integrarán

te de Rusia, con nuestro pais como uno de los que más se implicaron, tanto en estos contingentes terrestres como en los aéreos y navales. En este acto, asumió el mando de la nueva brigada «Letonia» el coronel canadiense Céderic Aspirault, y se nombro como segundo jefe al teniente coronel Juan Antonio Gonzalez Vergara, actual jefe del contingente espanol integrado en esta musión aliada de Presencia Avanzada Reforzada (eFP).

Presentes, numerosas autoridades civiles y militares, entre ellas el ministro de Defensa leton, Andris Spruds, y el jefe de las Fuerzas Armadas letonas, teniente general Leonids Kalninš, ast como los embajadores de Canadá y Espana en Letonia.

A partir de ahora, la brigada estará compuesta por esa fuerza de alrededor de 3.500 militares de 13 países: Canadá, España, Albania, Republica Checa, Italia, Polonia, Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, Islandia, Macedonia del Norte, Suecia y Dinamarca, aliados estos dos últimos que se estrenan y que se turnarán entre ellos en diferentes periodos.

Comonación lider de la brigada, Canada es la que más efectivos aportará (unos 1 500), seguida de Espana, con los 620 actuales, entre los que se incluven los 87 que controlan la batería de misiles antiaéreos «Nasams» y que protegen la base aérea de Lielvarde. En tercer lugar en lo que a contribución se refiere se situarian Dinamarca y Suecia, que alternaran un batallon mecanizado reducido de unos 600 uniformados con tres meses de presencia cada uno al año.

En concreto, tal y como explica el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un comunicado, la brigada contará con un Grupo Táctico multinacional mecanizado y acorazado (en el que se encuentran el subgrupo táctico y la unidad de ingenieros españoles), el batallón sueco y danés, un batallón canadiense, un grupo de fuegos (en el que se integra la arulleria autopropulsada española), unidades de apoyo logístico al combate y el Cuartel General, al que España también aporta personal.

Las principales aportaciones de nuestropais, además del sistema de defensa antiaérea, son seis carros de combate «Leopardo 2F», 14 blindados de Infantería «Pizarro», vehiculos de transporte oruga (TOA), artilleria pesada, misiles contra carro «Spike», vehículos de combate de zapadores o una unidad de drones, Una contribución que, segun señala el EMAD, es de «gran importancia», ya que España «aporta personal en todos los órganos de decisión y planeamiento».

#### **Nuevas instalaciones**

El aumento del numero de efectivos en esta fuerza de disuasión ha provocado que el acuartelamiento actual de «Camp Adazi» y su campo de entrenamiento se queden pequenos. Por ello, el Gobierno de Letonia se comprometió a la construcción de unas nuevas Instala ciones en la región de Selonia, a unos 100 kilómetros al Este de la actual ubicación y mas cerca de la frontera rusar a unos 150 kilometros. Será, segun el Ejecutivo letón, el mayor campo de entrenamiento militar de los países bálticos, con una extension de unas 26.600 hectareas, casi el doble que la base de Adazi. El objetivo es que la primera fase esté lista en el segundo semestre de 2025.

De momento, esta brigada multinacional tiene aun por delante una serie de hitos hasta alcanzar su plena operatividad y contar con todas sus capacidades. Así, para este otoño esta previsto que lleve a cabo su primer ejercicio a nivel brigada y supere la certificación de la OTAN. Y a lo largo de 2025 se pretende alcanzar el total de efectivos que la compondrán, tal y como señala en un comunicado el Gobierno canadiense.



Uno de los «Leopardo» españoles durante un ejercicio en Letonia



Militares españoles desplegados en el batallón letón en unas maniobras

LARAZÓN • Lunes 8 de julio de 2024

## ...y más

Ricardo Coarasa, MADRID

osé Maria Asencio es un juez polifacético. Cuando deja la toga a un lado, una de sus grandes pasiones es la musica, que ahora plasma en un libro, «Entre acordes y cadenas» (Mankell Editorial), en el que elige la banda sonora de acontecimientos históricos del último siglo, del hundimiento del Titanic a las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pasando por la Revolución cubana, el movimiento hippie o la Movida madrileña. Porque, como él mismo mantiene, «mientras quede humanidad» ningun período histórico, por tragico que sea, puede hacer enmudecer una canción.

#### Ha escrito un libro en el que repasa un siglo de acontecimientos históricos a través de la musica. Los acordes resuenan en sus páginas, pero ¿cuáles son las cadenas de un juez?

No creo que un juez, cuando ejerce como tal, esté encadenado deninguna forma. Nosotros aplicamos la ley emanada del Pariamento, nos guste o no nos guste, pues no es nuestro trabajo hacer la norma, sino solo interpretarla y aplicarla. Ahora bien, esto no obsta a que, cuando escribimos un artículo o intervenimos en algun coloquio, podamos criticar dicha norma. Es más, considero que, como conocedores de la ley, tenemos una suerte de responsabilidad de hacerlo. Por ejemplo, en el caso de que un texto normativo adolezca de errores. manifiestos, como ocurno con la llamada Ley del «solo sí es sí», o pueda vulnerar derechos fundamentales, como sucedería con una futura ley que limitase la libertad de prensa.

## La música, dicen, amansa a las fieras, ¿y a los jueces?

Los jueces, aunque algunos vociferen lo contrario, no somos fieras. Y, por tanto, ningun politico debería tratar de recluirnos en una jaula o de ponemos un bozal. Soy consciente de que, para los que meten la mano en la caja o se aprovechan de su posición, somos seres molestos. Pero ellos deben serio tambien de que, por imperativo legal, cuando existen indicios de comisión de un delito, nosotros tenemos que actuar. No es nada personal. Es la ley. Eso si, siempre pueden cambiarla y des-



### = Entrevista =

José María Asencio Juez y escritor

## «La banda sonora de la amnistía es "Lies", de los Rolling Stones»

El magistrado catalán pone música a un siglo de acontecimientos históricos en el libro «Entre acordes y cadenas»

penalizar la malversación o el tráfico de influencias.

Pone música a la Revolución Francesa, al hundimiento del Titanic, la revolución cubana, el movimiento hippie y hasta a la descolonización de África. ¿ Qué periodo de la historia

#### haría enmudecer cualquier canción?

Ninguno, mientras quede humanidad. Incluso en los momentos más terribles de la histona, en las trincheras de la cruel yfratricida Primera Guerra Mundial, la musica dio esperanzas de paz a los soldados. Una anécdota, relacionada con el villancico
«Noche de Paz», que narro en el
libro. O, avanzando mas en el
tiempo, el sentimiento de solidaridad que se extendió por los
pueblos proximos al festival de
Woodstock, cuando los asistentes se quedaron sin comida. Y
bueno, la musica de Ismaël Lô,
que ha dado voz a los silencios
del África poscolonial.

## ¿Escucha musica cuando pone sentencias?

Nunca. Hay quien oye musica, de fondo, como si fuera el ruido del tráfico, y pone sentencias. Pero escuchar musica al tiempo en que uno escribe una sentencia creo no es posible, al menos si uno guiere hacer bien una de las dos cosas. Oir es tan solo algo fisico, involuntario. No requiere de esfuerzo alguno. Escuchar, sin embargo, es distinto. Se trata de una actitud consciente y deseada, en la que hay que ponerlo todo. Ocurre lo mismo con los conceptos de ver y mirar. Para el primero solo hace falta un ojo, ni siquiera dos. Pero mirar exige tiempo, minutos arrebatados a nuestra atropellada existencia. La vida no se ve; se mira, se contempla. Y la música no está para ser oida, sino escuchada.

# Confiesa que se levanta por las mañanas con «Al Alba», de Luis Eduardo Aute. Con la agitación que vive el mundo judicial a raíz de las acusaciones de «lawfare» y de los ataques de políticos, habrá días que cueste ponerse la toga.

Quienes trabajamos en los juzgados de primera línea, en micaso, por ejemplo, en un Juzgado de lo Penal de Barcelona, aun creemos en la Justicia, en la ley, como única forma para solventar los conflictos entre los ciudadanos, Y, cuando después de una larga mañana de juicios, hemos logrado aunque sea un ápice de este objetivo, regresamos a casa con la convicción de que la justicia funciona. Y ello a pesar de los ataques de unos y otros y de sus esfuerzos por desprestigiar a quienes, solo por vocación, nos ponemos la toga.

## ¿Qué banda sonora le pondría a la Ley de Amnistía?

Como en el libro dedico una parte al rock, el contexto pre-aprobatorio de la ley me recuerda mucho a aquel estribillo de la canción «Lies» de los Rolling Stones. Ese que decía varias veces «lies, lies, lies», «Mentiras en cada paso que das», «mentiras susurradas dulcemente en mi oido». Una gran canción, aunque poco conocida, incluida en su álbum «Some Girls», de 1978.

# Habla de La Movida como «el inicio de algo nuevo». ¿Qué nos hemos dejado por el camino como sociedad hasta estos tiempos de crispación y maximalismos?

Algunos de los participantes en La Movida, con quienes he tenido la oportunidad de charlar para escribir el libro, vieron en este movimiento algo similar a lo sucedido en Francia con las politicas de Jack Lang, ministro de Cultura en el Gobierno socialista de Mitterrand. En la interpretación española, claro. La nueva cultura como bandera para socializar a los españoles y olvidar las viejas rencullas guerracivilistas que todavía subyacian. Pero las cicatrices que los políticos de antaño se esforzaron por cerrar han sido abiertas de nuevo por los actuales, a quienes solo interesa la confrontación y que juegan al maniqueismo para ganar votos. Una lastima.

## Elecciones británicas



▶ Expectación en Reino Unido El nuevo primer ministro quiere atraer a la City y desplegar un amplio plan de inversiones públicas y anular el polémico Plan Ruanda contra los inmigrantes ilegales

## Comienza la era Starmer marcada por la cautela

Celia Maza, LONDRES

odos los primeros ministros hacen un guino a las personas que no los apoyaron en su primer discurso al ilegar a Downing Street. Pero en el caso de Keir Starmer, más que un guino, es la necesidad de ganarse el respaldo de la nación. El dirigente laborista ha ganado con una aplastante mayoría absoluta los ultimos comicios en el Reino Unido donde, tras catorce años de gobierno conservador, los británicos pedian a voces un cambio de clclo. Con todo, debido a las particularidades del sistema electoral britanico, pese a la mayona de escaños, la proporción de votos fue sorprendentemente baja. Obtuvo el 33,8 por ciento de las papeletas, que es el porcentaje más pequeño de cualquier primer ministro en la historia reciente, y menos que el logrado por el radical Jeremy Corbyn en 2017.

Los laboristas también perdieron o estuvieron muy cerca de perder varias batallas en algunas circunscripciones frente a candidatos independientes y activistas pro palestinos, evidenciando la pérdida de confianza del electorado musulmán, hasta ahora clave para la formacion.

En definitiva, Starmertiene mayoria en Westminster, pero no entusiasma en la calle. Y con un electorado de lo más volátil en los ultimos años, esto va a tener repercusiones en la manera en la que afronta un mandato que comienza con plenos desafios geopoliticos con dos guerras (Gaza y Ucrania) cuyas fronteras pueden ampliarse en cualquier momento. Y todo bajo la posibilidad, cada vez más real, de un retorno de Donald Trump al poder en Estados Unidos, con las repercusiones que eso tiene para el futuro de la OTAN, que celebra su próxima cumbre en

## Visita a las cuatro naciones de Reino Unido

El nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer. inició ayer un tour por las cuatro naciones del Reino Unido, con una primera parada en Escocia, donde los nacionalistas encajaron un fuerte revés electoral en los recientes comicios generales. A pocos días de haber asumido su nuevo cargo, Starmer destacó que busca «reiniciar de inmediato» las relaciones entre el Gobierno de Londres y los territorios que conforman Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte). Starmer arrancó el periplo con una primera parada en Edimburgo (Escocia), donde aseguró que quiere «convertir el desacuerdo en cooperación»,

También trató este domingo sobre Oriente Medio con su homólogo israeli, Benjamin Netanyahu, y con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, a quien le prometió que Reino Unido mantiene su propósito de reconocer el Estado palestino en un futuro.

Washington este martes.

Será el próximo 17 de julio, con el llamado Discurso del rey, cuando Starmer presente su hoja de ruta en Westminster. En la antesala de las elecciones de 1997, cuando Tony Blair consiguió una victoria histórica acabando con casi dos decadas de gobierno conservador, el entonces lider laborista fue comparado con «un hombre cargando un jarrón chino Ming de valor incalculable sobre un suelo muy pulido». El jarrón representaba la gigantesca ventaja que sacaba en las encuestas. Y el miedo a que se le cayera estaba grabado en su rostro.

Lo mismo ha pasado ahora con Keir Starmer. Durante la campaña no quiso salir de un guion por miedo a dar un paso en falso. Nadie sabe aun en qué consiste el «Starmismo». Pero, sin el carisma de Blau, y sin el entusiasmo en la calle, aun no puede soltar el jarron. Quizá quede aun tiempo para ver realmente cuales son sus cartas. Aunque ya ha avanzado que quiere mejorar las relaciones con Bruselas tras los turbulentos anos del Brexit. Sus líneas rojas siguen siendo estar fuera del bloque, mercado unico y unión aduanera. Pero la posibilidad de que los ciudadanos de la Union Europea y de Reino Unido de entre 18 y 30 años puedan moverse con libertad bajo las propuestas realizadas recientemente por la Comisión Europea que pasan, entre otras, por limitar el periodo hasta cuatro años- es ahora muy plausible.

El Acuerdo de Comercio y Cooperación «el conocido por pacto de divorcio firmado en su dia por Boris Johnson-contempla su propia revisión en 2025. Y los laboristas no quieren desaprovechar la oportunidad. La próxima reunión el 18 de juho de la Comunidad Politica Europea, en la que Reino Unido actuará como anfitrión ante 47 bderes tanto dentro como fuera de la Uniñon Europea, será

una gran carta de presentación para el nuevo inquilino de Downing Street. Fue Emmanuel Macron quien impulsó este nuevo foro de cooperación europea. Pero la posicion del presidente galo esta más cuestionada que nunca, especialmente si la segunda vuelta de las elecciones a la Asamblea Nacional de París termina con Jordan Bardella como potencial nuevo primer ministro de extrema derecha. La crisis al otro lado del Canal de la Mancha no puede ser más inoportuna para las filas de Starmer, ya que la cooperación anglo-francesa en materia de defensa es la piedra angular del pacto de segundad que quieren alcanzar ahora con el bloque.

Por su parte, en materia de inmigración, el nuevo Gobierno ya ha anunciado que va la abolir el polemico Plan Ruanda para extraditar a los sobcitantes de asilo llegados por rutas irregulares. Y en economia, los laboristas han conseguido recuperar la confianza de la City gracias al «securenomics», una estrategia de la «Economia de la Segundad», que combina el estimulo de la oferta de mano de obra y el aumento de productividad con fuerte inversión en infraestructura publica y facilidades fiscales para la economia verde, un enfoque teórico incipiente que está influyendo actualmente en los Estados Unidos con la Administración de Joe Biden.

Detrás de la estrategia está Rachel Reeves, la primera mujer en ponerse al cargo del Tesoro en la historia del Remo Umdo, Educada en el rigor presupuestario después de su paso por el departamento de Estudios del Banco de Inglaterra, promete un gobierno «que sea pro-trabajadores y pro-empresas, sabiendo que cada uno depende deléxito del otro». Reeves tambien se ciñe al guion de que no habra reincorporacion a la UE. « No vamos a volver a entrar, ese barco ya zarpó», repite en sus entrevistas.



Pero al mismo tiempo recalca que las relaciones con el bloque «se pueden mejorar». Su objetivo es «devolver la estabilidad». No ha brá un «Presupuesto de emergencia». Quiere que todos sus pianes sean evaluados y puntuados primero por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria -el orgarusmo independiente que fiscaliza los presupuestos y cuentas del Gobierno- por lo que su primer presupuesto no saldrá hasta otoňo, como muy pronto. Asimismo, plantea celebrar una cumbre mundial de inversores en los primeros 100 días de un ejecutivo laborista para subrayar sus credenciales.

LARAZÓN . Lunes, 8 de julio de 2024



El nuevo primer ministro británico inició ayer una gira por las cuatro naciones en Edimburgo con el lider de los laboristas escoceses. Anas Sarwar

## Análisis

## Promesas sin una clara financiación

## Filippo Trevisan

¿Cuáles serán los principales desafíos que enfrentará el Gobierno laborista de Keir Starmer tras instalarse en el número 10 de Downing Street?

Sir Keir Starmer se convirtió en primer ministro de Remo Unido el viernes, las encuestas de opinión ya habian sido notablemente consistentes al mostrar una gran mayoría para el Partido Laborista de Starmer y, paralelamente un numero históricamente bajo de miembros conservadores en el Parlamento.

#### Hay dudas, sin embargo, sobre cómo logrará mejorar los servicios publicos sin subir los impuestos...

Esta ha sido la principal línea de ataque de los conservadores durante la campaña electoral: que el Partido Laborista no lo dice ahora, pero una vez en el Gobierno aumentaralos impuestos para financiar un aumento del gasto público. Para ser justos, el Partido Laborista ha sido bastante vago sobre

cómo planea financiar algunas de sus propuestas durante la campaña, pero el electorado lo ha pasado por alto porque parecía haber un fuerte y generalizado deseo de cambio.

#### ¿En qué situación se encuentra el Partido Conservador después de su debacle electoral?

Los conservadores han estado en el Gobietno durante los ultimos 14 años y han tenido dificultades especialmente desde el referéndum del Brexit en junio de 2016. Están atrapados en una posición dificil en la que estan siendo atacados tanto desde la izquierda por el Partido Labonsta como desde la derecha por Reform UK. El primer ministro saliente, Rishi Sunak, ha tratado de «desintoxicar» la marca conservadora du

rante esta corta campaña electoral, pero fue demasiado poco, demasiado tarde y mal ejecutado.

#### ¿Por qué la campaña de Sunak evitó enfrentarse al discurso racista y xenófobo de Farage?

Los conservadores no pueden darse el lujo de alienar a una porción relativamente grande de sus votantes, que son susceptibles a los argumentos antunmigratorios de Farage y están tentados a votar por su partido, lo que los hace incapaces de cuestionar seriamente algunas de las escandalosas retóricas y propuestas de Reform UK.

Filippo Trevisan es profesor de la Escuela de Comunicación de la American University

El dato

11.400

millones se han emitido de deuda en lo que va de julio

El Tesoro Público ya he colocado más de 11.400 millones de euros en deuda a medio y largo plazo, pero to ha hecho a un interes marginal superior, lo que supuso que pago más por este tipo de deuda a los inversores.

3,135% pago por las obligaciones

la semana pasada



La empresa



Acciona presenta hoy su primer vehículo eléctrico agero de cuatro ruedas, el unico fabricado en España que cuenta con bateria extraíble, y con el que la compañía refuerza su negocio de movilidad tras los tres modelos de moto

La balanza



La Generalitat ha provisionado un total de 365,6 millones de euros para hacer frente a la sentencia que le obliga a indemnizar a la concesionaria de la antigua Aigues Ter-Liobregat, una empresa denominada abora Aigua Ter-Liobregat (ATL)



Hoy será el último día en el que los inversores podrán adquirir acciones de Indra con derecho a percibir el dividendo de 0,25 euros brutos por titulo y con cargo a los beneficios del ejercicio anterior que la compañía abonará el próximo 11 de julio.

Inma Bermejo, MADRID

I fin del curso escolar ha despertado la inquietud entre los padres sobre el permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años porque aun no se sabe si se retribuirá finalmente o no. El acuerdo firmado entre PSOE y Sumar el año pasado para reeditar la coalición de Gobierno establece que este permisoempezaría a retribuirse a partir de agosto de 2024, para cumplir con la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo, que obliga a remunerar los permisos parentales de cuidados a más tardar el 2 de agusto de este año. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció en diciembre de 2023. durante el acto de toma de posesion de los altos cargos de su departamento, que en 2024 se retriburíancuatro de las ochosemanas de este permiso, que lleva en funcionamiento desde 2023, tras incluirse en el Estatuto de los Trabajadores pero sin remuneración Bustinduy lo reiteró en mayo de 2024. Sin embargo, aun no hay un desarrollo normativo que lo garantice. La pregunta estrella es, ¿lo habrá antes de que acabe el plazo al que se comprometió el Ejecutivo para evitar que los padres sigan temendo que asumir una pérdida de sueldo por cuidar a sus hijos

Desde Trabajo no dan un si tajante. Insisten a LA RAZÓN en que
las negociaciones para el desarrollo normativo de su remuneración
están en pleno funcionamiento y
no descartan que se cumpla con
el plazo, pero tampoco lo aseguran. «Si fuera por nuestra voluntad, los permisos ya estarian retribuidos», apuntan desde Derechos
Sociales, que quiere sacar adelan-

este verano?

▶El Gobierno no ha aprobado la medida, ni se sabe cuántas semanas serán remuneradas. Derechos Sociales y Trabajo tienen posturas diferentes

# El permiso parental, sin retribución ni fecha a la vista



La remuneración del permiso parental sigue pendiente de su desarrollo normativo y la UE puede imponer sanciones

te su pago «lo antes posible». Insisten en que desde ambos ministerios se está reclamando que se empiecen a remunerar, pero estan a la espera de que el Ministerio de Hacienda dé el paso.

Con el retraso que lleva, si no se implementa en tiempo y forma, la

Of puede miciar un procedimiento sancionador. No obstante, desde Trabajo insisten en que la sanción no es inmediata, ya que Bruselas tiene en cuenta que el Estado miembro esté dando pasos para poner solución al incumplimiento lo antes posible y también valora que se amphen y remuneren otros permisos, como el de lactancia o el de paternidad y maternidad. Bruselas establece que la retribución debe ser «suficiente», lo que no implica que deba ser el 100% de la base reguladora. Por tanto, no se descarta que sea inferior. El Ministerio de Bustinduy mantiene su postura y defiende que se deben remunerar cuatro semanas, tal y como recoge el acuerdo de coalición para formar Gobierno. En cambio, el Ministerio de Yolanda Diaz no es claro a este respecto y plantea que otros permisos preECONOMÍA 27

## **Opinión**

## La falacia de la negociación

Juan Carlos Hugueras\*

omo suma y sigue de los costes laborales que ya soportan los empresarios, el Gobierno ha decidido emprender una cruzada para reducir la jornada laboral. Bajo la apariencia de nobles intenciones como mejorar

la calidad de vida de los trabajadores y fomentar la conciliación, se esconde un pequeño detalle que parece haberse pasado por alto, el objetivo real de la medida, ademas de sus costes y viabilidad. La medida conllevauna transformación significativa en la estructura laboral del país, donde los empresarios se llevan la peor parte, pues son «lentejas», mientras el Gobierno negocia con los sindicatos, dejando al margen a los verdaderos protagonistas, que son quienes pagan estas ocurrencias políticas. Y si lo pagan los empresarios, a largo plazo, trasladarán esos sobrecostes, via precios, a los consumidores, para mantener sus margenes, lo que implica que todos terminamos pagando es-

tas ocurrencias. Realizarlo supone imponer un nuevo sobrecoste al empleador, otro más a la colección, que se apoya en la falacia de que existe una cantidad fija de trabajo que se puede repartir entre mas personas. Quizás, lo que realmente persiga sea, aparte de votos, reducir el paro estructural forzando a contratar a más trabajadores para cubrir las horas perdidas. Si se mantuviese, que no ocurrirá, el «statu quo», se crearian 1,35 míliones de nuevos empleos, lo que reducina la tasa de paro a la mitad. Trabajar menos horas y ganar más dinero es posible, sin aumentos de productividad, en un mundo ideal, donde hay pleno empleo, con un mercado laboral flexible, sin regulaciones, pues el individuo tendra libertad para elegir su jornada de trabajo y decidir si cobra por hora trabajada o por el resultado final de su actividad. No es el caso de España. Esta medida es como organizar una fiesta y no invitar al dueño de la casa, que es quien debe pagar los costes y reparar los daños causados. La proxima idea para los que argumentan que los trabajadores descansados son más productivos será implantar las vacaciones anuales de 90 días, lo que podría acabar de raíz con el paro, al menos sobre el papel, a golpe de Real Decreto.

J. C. Higueras es profesor del EAE Business School

vios podrían sumarse al cómputo total para calcular estas cuatro semanas pagadas, por ejemplo, el permiso de lactancia. No obstante, insiste en que las negociaciones siguen en marcha y que los detalles de su remuneración todavía siguen en el aire. Algunas informaciones recientes apuntan a que se daria por cumpiido el compromiso con la UE de retribuir los permisos al garantizar la acumulación del permiso de lactancia para todos los trabajadores sin necesidad de depender de la negociacion colectiva.

Pero, Jeso es realmente así? La respuesta es no. El decreto dice lo siguiente sobre la extensión del permiso de lactancia, que se puede disfrutar acumulando las horas retribuidas hasta un total de 15 dias: «Con ello, se avanza en la mejora y se incrementa el nivel de reconocimiento y protección de los permisos de conciliación, cumpliendose por tanto la exigencla de un permiso parental retribuido, tal y como aparece en el artículo 8.3 en relación con el artículo 20.2 de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019». Desde Trabajo señalan que con ello se dan pasos para cumplir las exigencias de la UE, pero no satisface todos los compromisos recogidos en la directiva. Por lo tanto, la remuneración el permiso parental de ocho semanas, que no alcanza solo a lactantes sino a ninos de hasta ocho años, necesita un desarrollo normativo propio. Asimismo, desde Derechos Sociales insisten en que insisten en que la retribución del permiso de ocho semanas aun está pendiente y nada tiene que ver con el permiso de lactancia.

Con todo, la remuneración sigue pendiente de su desarrollo normativo. La Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo relativa a la concibación de la vida familiar

#### Claves

La UE establece que la retribución debe ser «suficiente», pero esto no implica que deba ser el 100% de la base reguladora.

P¿Estaria exento de IRPF como el permiso de maternidad y paternidad? Aun está por determinar en la negociación y se revelará cuando se (legue a un acuerdo entre los departamentos implicados, entre ellos Trabajo, Seguridad Social, Hacienda y Derechos Sociales,

→¿En qué consiste? El artículo 48 bis del Estatuto de Trabajadores establece que los trabajadores etendrán derecho a un permiso perental de 8 semanas para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla 8 años».

P¿Qué pasa con la cotización a la Seguridad Social? A principios de 2024, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (Dgoss) emitió un criterio que establece que «durante el disfrute del permiso parental a tiempo completo deberá mantenerse el alta y la cotización respecto de la persona trabajadora».

y profesional de los progenitores y cuidadores establece que su plazo maximo de transposición por los Estados miembros era el 2 de agosto de 2022. En noviembre de 2023. Bruselas denunció a España, junto a otros Estados miembros, por no introducir en el derecho nacional esta normativa. No obstante, el plazo para remunerar los permisos se extiende hasta 2024. Según el artículo 8.1 de la Directiva, los «trabajadores que ejerzan su derecho a disfrutar de uno de los permisos contemplados» recibirán «una remuneración o una prestación económica».

«Extenderemos el permiso de paternidady maternidad hastalas 20 semanas, incorporando mayor flexibilidad con el trabalo a tiempo parcial desde la semana 16 y avanzaremos en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo con la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo, con el objetivo de remunerar al menos cuatro semanas por hijo/ a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector publico», recoge el acuerdo de coalición firmado por PSOE y Sumar.

El pasado 15 de mayo, Bustin duy volvió a reiterar el compromiso del Gobierno para remunerar cuatro de las ocho semanas de este permiso. El proyecto de ley de familias, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2024 y en tramitación parlamentaria urgente en el Congreso de los Diputados, no hace mención a la retribución de este permiso paternal. Por lo tanto, la retribución de los permisos parentales podria incorporarse, por ejemplo, via enmienda a la Ley de Familias o ser aprobado por el Consejo de Ministros como Real Decreto. Pero, de momento, no hay solución.

## CEOE y Moncloa fuerzan a Díaz a volver a negociar

Trabajo se olvida del ultimátum y flexibizará hoy su reducción de jornada

J. de Antonio, MADRID

El Ministerio de Trabajo ha decidido obviar el ultimátum que él mismo lanzó y volverá a sentarse con los agentes sociales para intentar reconducir la negociación de la reducción de la jornada laboral, tras una semana de enfrentamientos y rupturas entre Ministerio y patronal, que culminó con un durísimo manifiesto de Cepyme contra el «monologo» de Yolanda Diaz en la negociación, que logró dos objetivos: abrir fisuras en el Gobierno y que Moncloa impulsara un acercamiento que permita abordar una nueva propuesta de regulacion.

A pesar de que las organizacionesempresanales decidieron no presentar propuesta alguna por escrito en la reunion del pasado 1 de julio, aduciendo que «ya hemos presentado todas nuestras posiciones y han sido rechazadas sin consideración por el Ministerio». Díazha anunciado que llevará hoy a la mesa de negociación una nueva propuesta, dirigida fundamentalmente a CEOE, con el fin de atraerla hacia al acuerdo. Aunque no han trascendido cuáles serian estas concesiones «por respeto a la mesa de negociacion», fuentes gubernamentales manifestaron a LA RAZÓN que estarian en línea con lo señalado esta semana por el ministro de Economia, Carlos Cuerpo, que apuntaba a «flexibilizar los plazos de aplicación y a aumentar las bolsas de horas en algunos sectores», como reclamaban desde la CEOE

Esosí, Diaz advierte de que no se acometerá una «reducción de jornada fake». «Si la propuesta que hace el senor Garamendi es que aceptan reducir 37 horas y media a cambio de ampliar las horas extraordinarias a 150 horas, ya les digo yo que eso no va a ser posible».

Sobre la negociación sobrevuelan las advertencias de las pymes de convocar un paro patronally de negarse a firmar cualquier acuerdo que perjudique sus intereses. Cepyme denunció en su manifiesto el «intervencionismo y hostigamiento» del Gobiemo a los empresarios y rechazó su política «persecutoria e incriminatoria» hacia a las empresas. «La reducción de jornada es solo el último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa de ma nera umlateral, sin evaluar sus medidas y perjudicando a la empresa. Está demostrándose que haypoco espacio para la empresa privada ante un Gobierno que adopta tesis comunistas. Negociar en estas condiciones resulta muy difficil, a veces hasta nos parece estéril», alertó el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

00000

Que debo ABSOIVER y ABSUEWO a criminalmente responsable de un deuto de calumnias con publicidad, declarando de oficio la mitad de las costas procesales.

Que debo CONDENAR y CONDENO a FRANCESC SANTANDREU CALLART como autor cominaimente responsable de un delito de injurias con publicidad previsto y penado en los arts. 208 y 209 del Código Penal, sin ta concurrencia de cucunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de seis meses a razon de una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en art. 53 CP en caso de impago, consistente en un día de privacion de fibertad por cada dos cuotas impagadas, y al pago de la mitad de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Cue debo CONDENAR y CONDENO a FRANCESC SANTANDREU GALLART y a la editorial GRAFEIN EDICIONES ASOCIACION Editorial GRAFEIN SA a que indemnices conjunta y solidariamente a Janer Rigau Rafois en la cantidad de 1.000 euros en concepto de daño morál.

#### AUTOMOVILES CUZCO, S.A. (Sociedad Unipersonal) Anuncio de transformación en sociedad de responsabilidad limitada

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 10 1 del Real Decreto ley 5/2023, se hace publico que el día 3 de julio de 2024 el Socio Unico de la Sociedad decidió la transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada en los términos establecidos en el Proyecto de Transformación elaborado por los miembros del consejo de administración de la Sociedad, aprobandose como Baiance de Transformación el baiance de la Sociedad cerrado a fecha 31 de mayo de 2024 y aprobándose, igualmente, unos nuevos estatulos sociales adaptados al nuevo tipo socia

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto integro de la decisión adoptada y del balance de transformación.

> Modrid, a 3 de julio de 2024 La Secretoria del Cansejo de Administración de la Sociedad Of Pilar Ganzalez Ganzalez

CTAL ON FIBRA OPTICA, S.L.U.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de lusion

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, sobre, entre otros, las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (la "LME"), se hace publico que por decisiones de-socio unico de AION SE ECOMUNICACIONES. S.L.U. y CTAL ON FIBRA OPTICA, S.L.U. de fecha 28 de junio de 2024, en ejercicio de las competencias de la Junta General de dichas sociedades se aprobó (i) la fusión por absoruón entre A.ON TELECOMANICACIONES, S.C.U., como sociedad absorbente, y QTAL ON FIBRA OPTICA S.L.U., como sociedad absorbida, con extinción de la sociedad absorbida que transmite en bioque su patrimonio a la sociedad absorbente. la que adquinrá a titulo universal por sucesión universal todos los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, (II) que la fecha de efectos contables de la fusión será el 1 de enero de 2024 y, por ello, las operaciones que se realicen por la sociedad absorbida desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha de inscripción de la fusión en el Registro Mercantil de Sevilla se entenderán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad absorbente, todo ello conforme ai proyecto de fusión redactado por los organos de administración de las dos sociedades participantes, y (ix) con fecha de efectos de la lecha en que la fusión tome efectos la sociedad absorbente cambiará su denominación a AION QTAL ON FERA OPTICA, S.L.

A fos efectos previstos en el artículo 53.1 en relación al artículo 561 de la LME se hace constar que tanto la sociedad absorbente como la sociedad absorbida tienen el mismo socio único y, por tanto, están integramente participadas de manera directa por el mismo socio.

Al haberse adoptado dicha decisión de fusión por el socio único de la sociedad absorbente y de la sociedad absorbente y de la sociedad absorbida, en ejercicio de las competencias atribuidas a la junta general de socios de ambas compañías, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la "ME

Se advierte expresamente a los acreedores y a los trabajadores de las dos sociedades participantes en este proceso de fusión de su derecho a obtener el texto íntegro de la decisión adoptada y de los balances de fusión presentados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la LME

Durante el plazo de un (1) mes contado a partir de la ultima publicación de este anuncio de fusión, los acreedores de cada una de las dos sociedades participantes en la fusión podrán oponerse a la misma, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la UME

Arahat-Poradas (Sevilia), 28 de junto de 2024 Di Agustín Itza Diat, administrador único de AJON TELECOMUNICACIONES, S.L.U (sociedad absorbente) y de OTAL ON FIRRA OPTICA, S.L.U (sociedad absorbida) PALRI, S.A. (SOCIEDAD ABSORBENTE) ARASIN DIT LANGE & A.V. (SOCIEDADE ABSORBENTE)

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a as consecuencias económicas y sociales de la querra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Union Europea en matena de modificaciones de las sociedades mercantifes y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y de ejecución y rump imiento de Derecho de la Unión Europea en adeiante, el ROME se hace publico que ei dia 29 de iunio de 2024, la Junta General Extraordinalia y Universal de accionistas de la sociedad PALR IS A isociedad absorbente Iha aprobado por unanimidad la fusion de PAURI S.A. por absorcion de su sociedad integramente participada JUEGOS DEL DUERO, S.L.U., sobre la base dei proyecto comun de fusion de fecha 27 de mayo de 2024, con la consiguiente displucion sin liquidación y extinción de la sopedad absorbida y el traspaso en bioque de fode su patrimonio social a lavor de la sociedad absorbente ly sin ambiración de rapida lisocial de la sociedad absorbenie, por hai arse la sociedad apsorbida integlamente participada por la absorbente, y todo ello en base a sus respectivos balances cerrados el 31 de diciembre de 2023 las operaciones de la sociedad absorbida se entenderan efectuadas par la absorbente a partir del 1 de enero de 2024.

tà fusion se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 53 del Real Decreto-ley 5/2023, al tratarse de una fusión por absorción de sociedad integramente participada y pudiendo acogerse, por tanto, al procedumiento semplificado de las fusiones especiales. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 del Real Deuleto-ley 5 1123 no ha sido necesar a a publicación y deposito previo de los documentos exigidos por dicha norma.

Se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de las sociedades a solicitar y obtener gratuitamente el texto integro del acuerdo de fusion y barance de fusion en los términos det articulo 10 del Real Decreto-ley 5, 2023, documentos que están a disposición de los interesacios en el domicilio social de la Sociedad Absorbida, donde podrán consultarios o solicitar su entrega o emiro gratuitos

Se hace constan el derecho de protección a los socios y de oposición que asiste a los acreedores de las sociedades, durante el plato de un mes, a contar desde la techa de la publicación del ultimo anuncio de fusión, en los terminos previstos en el articulo 13 del Real Decreto ley 5,7023.

Madrid, 29 de junio de 2024
Dño. Monico Palomares Rincon, representante
persona fisica KELLYMATIC, 5.1
Administrador unico de PILRI, 5.4. y de
XXEGOS DEL DUERO, 5.1. IX

FIBRAWORLD TELECOM, S.A.U. (SOCIEDAD ABSORBENTE) CABLEWORLD, S.L. U (SOCIEDAD ABSORBIDA) Anumgo de lusión

En cumplimiento de la dispuesta en el

artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, sobre, entre piros, las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (la 'LME se hace publico que por decisiones del socio unico de FIBRAWORED TELECOM SAG CABLEWORLD, 5.1.U. de fecha 28 de junio de 2024, en ejercicio de las competencias de la funta General de dichas sociedades se aprobó (i) la fusión por absorción entre FIBRAWORLD TELECOM, S.A.U., como sociedad absorbente, s CABLEWORLD, S.L.U., como sociedad absorbida. con extinción de la sociedad absorbida que transmite en bioque su patrimonio a la sociedad absorbente, la que adquinrà a título universal por sucesión universal todos los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad absorbida; y (fi) que la fecha de efectos contables de la fusión será el 1 de enero de 2024 S research of programmers and the second of oterrestata alaborationa destrice ex de envere que consi hasta la fecha de inscripción de la fusión en el Registro Mercantil de Alicante se entenderán realizadas, a electos contables, por quenta de

realizadas, a efectos contables, por quenta de la sociedad absorbente, todo ello conforme al proyecto de fusión redactado por los órganos de administración de las dos sociedades participantes. A los efectos previstos en el artículo 53.1 en rejación al artículo 56 ° de la LME se hace constar.

que tanto la sociedad absorbente como la sociedad absorbida tienen el mismo socio unico y, por tanto, están integramente participadas de manera directa por el mismo socio Ai haberse adoptado dicha decisión de fusión por el socio unico de la sociedad absorbente y

por el socio unico de la sociedad absorbente y de la sociedad absorbida, en ejercició de las competencias atribuidas a la junta general de socios de ambas compañías, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la LME. Se adnerte expresamente a los acreedores

y a los trabajadores de las dos sociedades participantes en este proceso de fusión de su derecho a obtener el texto integro de la decisión adoptada y de los balances de fusión presentados, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 10 de la LME

Durante el plazo de un (1) mes contado a partir de la última publicación de este anuncio de fusión, los acreedores de cada una de las dos sociedades participantes en la fusión podrán oponerse a la misma, en los términos dispuestos en el articulo 13 de la UME Eldo (Aliconte) y Murcio, 28 de junio de 2024

De Beatra Miralles Cremodes, en calidad de representante persona fisica de GRUPC SA RINA S.L. - administradora unica de FIBRAWORLO TELECOM S.A. - (sociedad absorbente y de CABLEWORLO S.L. - (sociedad absorbida



Elma Saiz, ministra de Saguridad Social, ha recibido duras criticas de ATA y UPTA

## El caos en Seguridad Social paraliza la mesa de autónomos

ATA y UPTA denuncian el bloqueo de Saiz a las reformas pendientes

L de Antonio, MADRID

Otro frente se le ha abierto al Gobierno en las mesas de dialogo social Las asociaciones de autónomos cargan contra Elma Saiz por haber incumplido sus compromisos con el colectivo y no haber dado todavia una respuesta a la reforma de la prestacion por cese de actividad, una cuestion que está pendiente desde hace meses y que no ha avanzado debido « a la paralisis que se vive en el Ministerio Segundad Social- que dirige Saiz, y que continúa sin clarificar su posición respecto al llamado «paro de autónomos». Desde UPTA, su presidente, Eduardo Abad, acusa directamente a Saiz de haber provocado esta «parálisis total en situaciones que son de extrema urgencia, por lo que reclamamos que se reactive el dialogo porque llevamos meses sin que haya habido ningun avance.

En el mismo sentido ya se manifestó en su comparecencia en el Congresos de los Diputados el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que reciamó directamente que hay que aprobar una «reforma de esta prestacion, que se deniega al 60% de los solicitantes, algo inasumible».

Fuentes internas del Ministerio han confirmado a LA RAZÓN que el ambiente del Ministerio se está volviendo irrespirable y se han acumulado ya varias dimisiones entre altos directivos. Es notoria su mala relación con algunos cargos principales mínisteriales no fines a Saiz y varios funcionarios se han que jado abiertamente de sus malas formas en el trato.

Esta situación ha redundado en menoscabar el trabajo y la capacidad de negociación del Ministerio. No en vano, el pasado mes de febrero, Seguridad Social abno el observatorio para el cese de actividad de los autónomos

70.000

autónomos siguen pendientes de ver si flexibilizan la devolución de ayudas para abordar esta reforma, comprometida para que se alcanzara un acuerdo en el primer semestre del año, pero ni se han registrado avances y, según denuncian las asociaciones de autónomos, «en la mayoría de los casos ni han sido convocados ni se han presentado nuevas propuestas por parte del Ministerio».

También está pendiente una delas cuestiones que ambas asociaciones apuntan fundamentales y que urgen a resolver; los requerimientos que se han hecho a miles de autónomos para obligarles a devolver las prestaciones extraordinarias de cese de actividad concedidas durante la pandemia y que se consideran que fueron concedidas de forma irregular. En esta situación se encuentran al menos 70 000 del miltón y medio de autónomos que cobraron esta prestación.

Ambasorganizaciones denunciaron ante Saiz esta situación y solicitaron ampliar el plazo de devolución, para que los autónomos afectados tuvieran una ma yor flexibilidad en los pagos. Pero, «como con todos los temas pendientes, tampoco hamos obtenido respuesta», reiteró Abad.

Asimismo, nada han sabido sobre su petición de obtener datos del nuevo sistema transitorio de cotización por ingresos reales que arranco en 2023, sobre el que «no sabemos cómo ha ido el sistema ni quiênes han tenido que regularizar su tramo de cotización. Tenemos un desconocimiento total de esta materia». Por ello, tanto ATA como UPTA exi gen una reunión urgente, que denuncian se les niega.



## Motor



#### R. Mansanet, MADRID

El nuevo Tiguan llega completa mente renovado apoyandose en todo el potencial del grupo Volkswagen para ofrecer todo tipo de soluciones tecnológicas a sus clientes, apostando por el híbrido enchufable con autonomia de cien kilómetros como la mejor opcion. Con una estética genuina pero completamente nueva, más atractivo, un poco mas grande, más aerodinámico y contundente, y respaldado por una gama motriz que lo incluye todo para ayudar al cliente a elegir la opción que de verdad necesita. Introduce cuatro mecánicas hibridas, desde interesantes semihibridos de 48 voltios hasta híbridos enchufables de última generación como el nuevo eHybrid con autonomía electrica de 100 km. Posiblemente la mejor solución en momentos de incertidumbre tecnologica de cara al futuro inmediato, porque en el dia a dia es un coche electrico que no consume nada de combustible por debajo de esos 100 km, y que para trayectos más largos da paso a un eficiente motor turbo de gasolina de 1,5 litros que arroja una autonomía total de más de 800 km. que no está nada mal. Y todo ello

con una completa oferta económica que arranca en los 36.600 euros para un Tiguan con hibridacion ligera de 48 V con 130 CV que se desenvuelve perfectamente

#### 100 kms eléctricos

Hibrido enchufable, hi brido ligero, gasolina o diésel. Los hibridos enchufables disponen de 204 o 272 CV para garantizar unas prestaciones incluso deportivas, y en ambos casos vinculados a una bateria de 19,7 kWh que es directamente responsable de esa autonomia de hasta 100 km que le convierte en un auténtico vehículo eléctrico para el dia a dia. Una opción realmente atractiva, dado que, según diferentes estudios, hasta el 95 % de los travectos diarios en coche son inferiores a 50 km y el 99 % son infenores a 100 km. El eHybrid es quizas la opción más interesante por ser también la más tecnologica. No hay que olvidar que además del motor de combustión hay un motor eléctrico, en este caso con 85 kW, asociado al cambio DSG de 6 velocidades. Además, la nueva bateria de 19,7kWh incorpora una avanzada tecnología de celdas con módulos y refrigeración externa rentes fases y conseguir así un importante ahorro de combustible. Y luego están los TSI de gasolina y los diesel TDI con tracción delantera y traccion integral,



afamada tracción total 4Motion. que gracias a la electrónica y al embrague de tipo Haldex que da paso al tren trasero se desenvuelve realmente bien en pistas.

Mas alla del atractivo diseño exterior, más Volkswagen, más contundente y con un aspecto claramente más robusto que las versiones precedentes, donde más ha ganado es en su interior. Mas limpio, casi diafano por la amplitud de sus plazas, el nuevo Tiguan mejora notablemente en su tercera generación equipando mucho mejor su versión de acceso; denominada «Tiguan», por debajo del acabado medio, «Life» y de las versiones superiores «Elegance» y «R Line». El acabado Tiguan in-

cluve una amplio equipamiento tecnico y de confort, con una gran pantalla para el sistema de infotamment de 12,9 pulgadas, el clímatizador automatico, útiles o mejor dicho imprescindibles puertos USB-C con buena capaci dad de carga, un airbag central delantero adicional y airbags laterales traseros como complementos de seguridad en el habitáculo y sistemas de asistencia a la conducción como el asistente de cambio de carril, el de frenada de emergencia, el sistema de aviso de salida del carril o el de cámara de marcha atrás, inmejorable para las maniobras. También destacan los faros LED, que funcionan muy bien, y llantas de aleación de 17 pulgadas que le dan un aspecto robusto y deportivo. Todo el equípo mejora un poco con el acabado «Life», en este caso en especial por la llegada del control de crucero adaptativo como un elemento realmente útil para viajar. En los niveles de acabado superiores, - Flegance» y «R Line», se anaden los faros Plus LED con luz de curva integrada, ventanas oscurecidas en la parte trasera y llantas de aleacion de 18 pulgadas en el «Eiegance» y de 19 pulgadas en el deportivo «R-Line». El Tiguan ya está a la venta.



parto de pesos.

Para los que no quieren andar con el enchufe a cuestas estan los propulsores eTSI, dos opciones mecanicas híbridas ligeras de 48 V, una con 130 CV y otra con 150 CV. En ambos casos asociadas al excelente cambio de doble embra gue DSG de 7 marchas que ofrece un funcionamiento agradable y se beneficia de la recuperacion energetica del alternador para ayudar

al motor de combustión en dife-

## Motor

Su potencia de recarga, 270 kWh, es la mejor del mercado

ductor con un pequeño curvado muy bien resuelto. Y, a su vez, sigue con otra pantalla

que solo puede contro-

lar el acompañante,

que puede conectar de forma independiente su
smartphone e
incluso ver
contenido
Unas imáge
nes que desde
la posición del
conductor no
se ven y así se
evitanlas distrac

ciones. La verdad

porque su tamaño de 10,9 pulgadas es suficiente, por supuesto es más estable que cualquier fijación que usemos para cualquier otro dispositivo y

además podriamos ayudar al con ductor en determinados momentos, por ejemplo, con indicaciones

de navegación.

El coche tiene la opción de incorporar realidad aumentada para las indicaciones de navegación, algo que resulta muy útil ya que ves los giros y demas información reflejada en la propia carretera. Pero claro, al menos en nuestra prueba, requiere cierta adaptación y por momentos no era muy preciso. También hay que decir que el escenario de la presentación en algunas zonas resultaba complicado para cualquier navegador. Pero vayamos a lo importante. En cuanto a la autonomia el paso dado es muy importante. Todos introducen una bateria de 100 kW con unos consumos que oscilan entre los 16.6 y 18,4 kWh a los 100 kilómetros. Segun Audi la autonomia WLTP oscila entre los 590 y 640 kılometros. En un viaje por autovía rodando a unos 120 km/h podríamos recorrer tranquila mente más de 350 kilometros y apurando con cierta eficiencia al canzar más de 400 dejando algo de margen. Para algo el desarrollo de este coche se ha hecho en conjunto con Porsche, que utiliza la misma tecnologia en su nuevo Macan. Además, la autonomía está bien controlada a través del planificador de rutas de Android Automotive (Google). El precio del Q6 e-tron oscila entre los 76.000 y 105.000 euros. Y sí, es un coche a tener en cuenta para pasarse ya a la experiencia eléctrica y no sufrir «ansiedad» y afrontar el dia a dia sin contrattempos.



Fran Castro. SAN SEBASTIAN

La transición a lo electrico que de

mandan ahora las Administraciones (que no el mercado, todavía) trajo dudas a la marca Audi. Sus comienzos fueron dubitativos v sus rivales enseguida se pusieron por delante en cuanto a desarrollo ytecnologia en productos con propulsion cien por cien eléctrica Mientras sus competidores lanzaban modelos en varios segmentos en la companía alemana se limitaban a automóviles de muy alta gama y no eran los mejores precisamente Sinembargo, al fin, Audi ha dado el puñetazo en la mesa que todos esperaban y su despertar ha sido rotundo. Productos como el Q8 ya estaban a la altura deseada y ahora han vuelto a dar un paso de gigante con el lanzamiento del Q6 e-tron, un coche que tuvimos la oportunidad de probar en los alrededores de San Sebastián en carreteras de todo upo y condiciones cambiantes. Respecto a otros Audi, el coche mejora la capacidad de sus batenas, la autonomia, el diseño inte-

## Audi recupera el trono con su nuevo eléctrico

La marca, aunque tarde, vuelve a ofrecer con el Q6 e-tron un automóvil muy avanzado con propulsión cien por cien eléctrica. Rinde potencias de hasta 490 cv y una autonomía de 640 kms

rior, el comportamiento y sus prestaciones, no solo dinámicas, sino tambien a la hora de parar y recargar ya que ofrece una potencia de hasta 270 kWh que en solo 10 mi nutos podria obtener hasta 255 kilometros de autonomia. O completar las baterias del 10% al 80% en solo 21 minutos. Eso si, hay que tener claro que el punto de recarga y la infraestructura puedan conseguir esas velocidades (y mantenerlas) que sí tiene el coche. Porque el Q6 e-tron se ha puesto ya a la altura de los mejores por no decir que el salto es muy grande. Se comercializa en tres variantes: una con propulsión trasera que rinde una potencia equivalente a 306 cv;

otra con tracción total con doble motor electrico que se va a los 387 cv; y una version muy deportiva denominada SQ6 el tron con tracción total y también doble motor atrás y delante cuyo rendimiento asciende a los 490 cv. Una maquina con suspension neumatica y amortiguación adaptativa que re-

El precio del coche, que ya está a la venta en España, oscila entre los 76.000 y 105.000 euros sume muy bien lo que viene por parte de Audi en los próximos meses y años. Esta version acelera de 0 a 100 en solo 4,3 segundos y para quienes se pregunten por sus cualidades «offroad» elsistema puede elevar la altura de la carroceria hasta 45 milimetros.

El interior tambien ha evolucionado, para muy bien, en el Q6 etron. Se ve ya otra cosa en relación a los modelos anteriores. El salpicadero está gobernado por hasta tres pantallas que se extienden por el habitáculo. El cuadro de instrumentos digital tiene un tamaño de 11,9 pulgadas que continua con otra pantalla central de 14,5 que termina orientada hacia el con-

## Agricultura

os mercados de dos de los principales productos agrícolas de España, como son el acerte de oliva y los cereales, se caracterizan en estos momentos por una acusada tendencia a la baja, aunque los motivos son muy diferentes. En el caso del acerte de oliva, durante la semana pasada se registraron importantes recortes, como consecuencia de las favorables perspectivas de producción de cara a la próxima campaña y de que se parte de unas cotizaciones muy elevadas. Las condiciones climatológicas registradas en los últímos meses han provocado una floración de olivar que puede considerarse normal, lo mismo que el cuajado posterior de la aceituna. De ahí que las previsiones actuales sean las de una campaña 2024-25 que podria considerarse casi normal, aunque dependiendo de lo que suceda durante los tres meses que faltan para su comienzo.

En este contexto, y debido también a la escasa demanda, los precios en origen se situaron la semana pasada en 7.427 euros por tonelada para los extras, mientras que el virgen y los lampantes quedaron a 6.853 y 6.613 euros por tonelada respectivamente. Desde Oleoestepa destacan las pocas operaciones que se realizaron y los recortes que, en algunas categorias, alcanzaron los 350 euros semanales.

Por otro lado, en la Lonja de Extremadura, de periodicidad quincenal, se anotaron bajadas de hasta 550 euros por tonelada. Ahora solo falta que estas bajadas en origen terminen trasladando-se alos consumudores, lo que pue de llevar su tiempo, porque el aceite que está ahora mismo en los lineales de las tiendas se compró a precios mucho más elevados.

En los cereales la tonica dominante también es la de cotizacionesa la baja, debido a la confluencia de una serie de factores. Por un lado, está la mejora de la cosecha en Espana, que podria duplicar la del año pasado, ya que se situará en más de 20 millones de toneladas; por otro, estan los bajos precios que se registran en los puertos para mercancia de importación y, finalmente, que las cotizaciones en los mercados de futuros también son bajas. Se produce asi lo que podria calificarse de tormenta perfecta desde el punto de vista de los intereses de

El análisis



César Lumbreras

## El olivar y el aceite, con precios a la baja

Los mercados del aceite y el cereal tienen una acusada tendencia a la baja por las perspectivas de producción y las cotizaciones

los agricultores. En este contexto hace ya varias semanas que los precios de la cebada se han situado hace ya unas semanas por de bajo de la barrera sicológica de los 200 euros por tonelada.

Por ejemplo, la ultima cotización en León fue de 186 euros por tonelada para la de nueva cosecha; en Salamanca fue de 189 euros yen Ciudad Real este cereal osciló entre los 174 y los 180 euros por tonelada. Por otro lado, los precios de la paja, que durante el segundo semestre del año pasado alcanzaron nivel históricos debi do a la escasa producción, también han experimentado importantes bajadas en los ultimos meses, volviendo a niveles que pueden considerarse «normales»

Finalmente, un tercer apunte sobre precios, en este caso a rivel mundial. Según el indice que elabora la FAO (organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) estos se mantuvieron estables en junio respecto a mayo. Sin embargo, esa Las previsiones de la campaña 2024-25 del olivar podrían considerarse casi normal

> Debido a la escasa demanda, los precios en origen se situaron en 7.427 euros

estabilidad oculta diferencias importantes dependiendo de cada uno de los productos. Así, por ejemplo, subieron los precios mundiales de los aceites vegetales, el azúcar y los productos lácteos, mientras que bajaron los correspondientes a los cereales.

Las cotizaciones de las carnes no registraron variaciones. Mientras sucede eso en una parte de los mercados, en política agraria destaca que la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrolla Rural aprobó la semana pasada el conjunto de modificaciones en el Plan Estratégico Nacional de la PAC (Pepac) que habia presentado el ministro de Agricultura Luis Planas. Sin embargo, eso no significa que los consejeros estén de acuerdo con esos cambios. Los del PP, por ejemplo, consideran que no son suficientes y tienen escasa envergadura para lo que se necesita y así se lo han hecho saber a Planas. No obstante, ha decidido dar su vísto bueno a las modificaciones para que los agricultores y ganaderos que reciben avudas de la PAC conozcan antes. de septiembre todas las reglas del juego que deberan prespetar du rante la próxima campaña. De esta manera podrán realizar su planificación de siembras en un contexto de seguridad jurídica, del que han carecido durante las

dos ultimas campañas.





LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

Lunes

## El callejón del gato



## El mejor aire en un mes de junio



La capital obtuvo el pasado mes los mejores valores de calidad del aire de un mes de junio desde que en 2010 se empezaron a registrar estos datos, con todas las estaciones medidoras de contaminación por debajo de los 30 microgramos de dióxido de nitrógeno (NO2). La capital cumple así con el valor limite que marca la directiva europea de calidad del aire para el NO2, que se establece en 40 microgramos por metro cúbico.



Custro agentes pertenecientes a Alemania, Francia, Italia y Portugal, ayudados por un Policía Nacional, patrullan estos dias las calles

## Ciudadano M

## Policías de «Erasmus» (y de servicio) en la capital

#### Martin Benito, MADR D.

Un alemán, un francés, un italiano y un portugués, vestidos con los uniformes policiales de sus respectivos países, patrullando por las calles de la capital. No solo no están disfrazados; están trabajando, Loic, Samuel, Giuseppe y Carlos trabajarán hasta el próximo viernes en las comisarias de Retiro, Salamanca y Centro, zonas consideradas de especial densidad turística. Son los conocidos como policías «Erasmus×

Esta actividad se lleva repitiendo anos y cada vez con mas convencimiento, pues los expertos confirman sus buenos resultados. El objetivo de estos funcionarios pasa por realizar labores de prevencion del delito en espacios publicos, brindar asistencia en casos de denuncias ciudadanas, avudar a los turistas en tareas de traducción y establecer un intercambio de conocimientos con agentes espanoles. La Division de Cooperacion Internacional de la Policía Nacional coordina y planifica el Proyecto Comisarias Europeas,

donde se involucra a varios países para enviar funcionarios de policia de estos países a territorios de otros estados con el propósito de formar patrullas muxtas. Estas patrullas tienen la tarea de atender a turistas que visitan zonas de interes sociocultural en su propio idioma, entre otras labores.

Por otro lado, con esta iniciativa, se busca ahondar en la integracion entre países europeos mediante la cooperación entre los distintos cuerpos de segundad. La experiencia confirma que los modelos de trabajo son muy parecidos y que comparten prácticamente los mismos problemas, aunque respetando las idiosincrastas. Por otro lado, la aplicación de este proyecto facilità la comunicación entre los turistas y la policia durante la canícula, que es cuando Madrid recibe más extranjeros. Algo que es de mucha ayuda en la capital, donde el turismo no deja de crecer año tras año. En los cinco primeros meses del año nos visitaron un total de 3.593.480 visitantes internacionales, lo que supone un incremento del 22,2% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo a los datos más recientes del INE.

## Los lunes de los alcaldes



Jesús Muñoz Paracuellos de Jarama

# «Cuando llegamos, no había ni para pagar la sal de las calles»

El regidor popular presentó la semana pasada un proyecto de «regeneración urbana» después de un año al frente del gobierno municipal. En las elecciones de mayo de 2023 pasaron de dos a 11 concejales

#### Santiago Cañas Bonci, MADRID

esús Muñoz ha vivido sus 36 años en Paracuellos de Jarama, el municipio de 27 000 habitantes ubicado a unos 25 kilómetros al nordeste de la capital. En la legislatura pasada, la 2019-2023, Munoz fue el concejal de Educación, Deporte, Culturay Juventudy formaba parte de un gobierno de coalición con Chidadanos en el que los populares contaban con dos escaños. Cuando faltaban cuatro meses para las elecciones de mayo, el PP abandonó el gobierno. En esas municipales de 2023, el PP pasó de los dos concejales a la mayoría absoluta (11), «Creo que las cuatro fueron muy bien gestionadas y que fueron parte de la culpa de conseguir 11 concejales», afirma Muñoz en su despacho del Ayuntamiento. El gobierno popular aprobó el pasado martes 18 de junio un proyecto de «regeneración urbana»: la construcción de un Auditorio, un Centro de Arte y una piscina municipal cubierta, la mejora del parque de Las Cornisas y la reforma de la plaza de la Constitución. El objetivo es «sentar las bases para que los vecinos sientan orguilo de Paracuellos».

#### ¿Cómo define la politica municipal?

Es muy bonita. Aunque muchas de las decisiones tardan mas en llegar de lo que nos gustaria. Por toda la parafernalia administrativa que tiene la administración publica, para mi es muy poco ágil, los vecinos creo que tampoco la entienden. Para mover hasta un banco tienes que pedir miles de

informes. Pero es muy bonita porque tus decisiones repercuten in mediatamente, aunque no lo temprano que nos gustaria, en los vecinos. Y puedes ver un resultado inmediato de dar un servicio, de dar una respuesta a la ciudadama y que esa decision la tomas tú. Eso es lo bonito de la política. Luego es muy dura. Primero porque la con ciliación no existe. Y muchas veces por la soledad o la incomprensión

## ¿Qué ha significado ser alcalde de su pueblo?

Es un orgullo. A mivel profesional creo que no hay nada mejor. Supongo que cada uno tiene sus inquietudes, pero para mí es un sueño. Pero es lo mejor que le puede pasar a alguien que ha vivido o ha crecido en un municipio: ser alcalde de su pueblo y tomar decisiones ahora y en el futuro para el disfrute y la mejora de la calidad de vida de todos. Lo mejor que te puede pasar en la vida si tienes vocación de servicio.

#### ¿Cómo fue la legislatura pasada?

Fue un gobierno de coalición Tuve cuatro competencias muy bonitas y muy duras porque requerian mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho tiempo que eran Cultura, Educación, Deporte y Juventud. Creo que las cuatro fueron muy bien gestionadas y que fueron parte de la culpa de conseguir 11 concejales. Fue nuestra carta de presentación del trabajo que ibamos a desempeñar. Se apostó por dar visibilidad a todo tipo de deportes, no solo al furbol. A nivel cultural queríamos una politica que ademas de dar nuevas ofertas también queriamos dar espacio al



La política es muy dura. La conciliación no existe. Y por la soledad o la incomprensión»

«Ser alcalde es lo mejor que le puede pasar a alguien que ha vivido o crecido en el municipio»

«Nos fuimos del gobierno porque entendimos que era un gobierno tránsfuga»

«Es una ciudad preciosa. Vamos a situarla en el mapa por ser un sitio idílico para vivir» talento cultural del municipio. En las fiestas populares, bandas o miembros de bandas locales han podido actuar en nuestros escenarios. Esos fueron la puerta al resultado que después obtuvimos, fue una parte de la culpa. Y formamos parte de aquel gobierno hasta el 1 de febrero de 2023 que lo abandonamos.

#### ¿Y por qué se fueron del gobierno municipai?

Ciudadanos se empezó a diluir, a desmembrar, se fueron a otro partido. Y en ese momento, cuando entendimos que era un gobierno transfuga, nos fuimos del gobierno y estuvimos desde febrero de 2023 hasta que recuperamos la alcaldia fuera del gobierno en oposicion. Ciudadanos aquí al final, entre comilias, desapareció, al menos en el Gobierno. De los sets componentes, ya en la primera parte de la legislatura, uno abandonó, quedaron cinco y luego cuatro de esos cinco pasaron a formar parte de otra marca. Nosotros entendimos que no íbamos a participar de la descomposición o de un equipo de tránsfugas. Entonces nos furmos por una cuestión democratica, nadie habia votado a esa formación, era nueva y se iba a usar y de hecho se usó el Gobierno como altavoz de una campaña política en los últimos cuatro meses.

#### ¿Cómo se encontraron el Ayuntamiento cuando recuperaron la alcaldia?

Cuando nosotros llegamos aqui al gobierno en junio de nuevo, vimos un escenario totalmente distinto al que abandonamos, un presupuesto totalmente agotado en los primeros seis meses del año, Tu-

vimos que hacer modificaciones presupuestales y recuperar los úl timos ahorros que le quedaban al ayuntamiento para pagar nóminas o para poder terminar el año en deporte, en educación, en cultura precisamente. Porque se habian dedicado todos los esfuerzos en dary hacerfestejos y eventos de autobombo. Creo que si hubiéramos participado de esa campaña totalmente electoral, nos hubiera ido muy mai. Faltaba un millón de euros para pagar las nóminas del final de año. Al final, al haber puesto o el haber destinado los fondos que habia para Cultura, Educacion y Deporte a festejos, nos encontramos con que no podiamos



MADRID 3



finalizar el año tampoco con las ultimas actividades culturales, ni siquiera tentamos para pagar la sal de las calles cuando era época invernal. La verdad es que fue muy sufrido. Nos encontramos con una situación muy dificil, muy dura, por suerte quedaba algo de ahorros, y esos ahorros que quedaban eran porque no se habia ejecutado la ciudad del rugby de Paracuellos, el contrato que estaba todavia en vigor lo cancelamos nosotros nada más entrar, y de ese dinero que iba a ser destinado para esa infraestructura lo usamos para pagar nominas. Eso es lo que nos encontramos en los primeros meses del año. En paralelo trabajamos los

presupuestos de 2024, que aprobamos en enero, y a partir de alu es cuando para mí empieza nuestra legislatura.

## ¿Esascosasnolasvieroncuando estaban en el gobierno con ellos?

El problema es que nosotros nos vamos el 1 de febrero. Realmente, el año apenas habia comenzado, llevábamos 31 dias de ano, enton ces el gasto de eventos que se produjo, actuaciones que se empezaron a contratar después para festejos, nosotros ni lo pudimos ver ni controlar.

¿Qué representan los proyectos

## que aprobó el martes pasado?

Como vecino de aquí de siempre, siempre he sentido que hemos tenido pocos servicios, e incluso los servicios que tenemos no son adecuados o no están en infraestructuras adecuadas. Creemos además que hemos apostado también por tener una arquitectura singular y funcional, y de ahí que hava esa regeneración urbanistica de alguna manera. Y de poner esas primeras bases para que en Paracuellos los vecinos sientan orgullo, que digan» es que vivo en Paracuellos», tenemos estos servicios en Paracuellos y así Paracuellos de verdad empiece a despegar. Esta es una ciudad preciosa en la que

vivir, vamos a situar a Paracuellos en el mapa por ser un sitio idilico para vivir y a las puertas de Madrid.

## ¿Cuál es el plazo para estos 5 proyectos?

La licitación la lanzamos en diciembre de 4 de los 5 proyectos. Centro de Arte, Auditorio, el parque de Cornisas y la reforma de la plaza de la Constitución. El quinto, que es la finalización de la ciudad deportiva -pero en concreto de la construcción de la piscina cubierta-, se lanzó en febrero. Estos cuatro proyectos ya fueron adjudicados en el mes de marzo, de abril y adjudicados en mayo y

firmados ahora en este mes pasado. Al final, si todo va bien, el objetivo es que Centro de Arte y Auditorio comiencen en el primer trimestre de 2025. Ojalá se cumpla, pero es el objetivo. Para la plaza de la Constitucion el objetivo es que puedan empezar las obras en este año. Y luego, el parque, financiado con fondos de la Comunidad Madrid, necesita también la validación de la Comunidad. Y eso también nos demorarà un poco la puesta en marcha de la licitación y posterior ejecucion. Y por ultimo, tenemos la piscina cubierta, cuyo objetivo es licitar la construcción antes de que acabe este año.

4 MADRID



La plaza fue creada en el año 1869 y tuvo una segunda juventud durante la «movida madrileña».

## Ideas para renovar la plaza del Dos de Mayo

Se abre el concurso para presentar los proyectos. El Ayuntamiento espera comenzar las obras a finales

#### J. V. Echagüe, MADRID

Dentro del programa de reformas de plazas históricas de la capital, anunciado por Martinez Almeida antes de las pasadas elecciones municipales, la del Dos de Mayo es una de las más esperadas. Sobre todo por el activismo de los vecinos de esta zona del barrio de Palacio, que no ban dejado de ciamar contra el abandono y degradación de un espacio que suma más de siglo y medio de historia. De hecho, es uno de los puntos de la capital mas castigados por el vandalismo, especialmente por la proliferación de grafitis, lo que provoca que los servicios de limpieza tengan aquí una parada recurrente.

Ahora, el Ayuntamiento de la capital mueve ficha. A través del

Área de Obras y Equipamientos que preside Paloma García Romero, y en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), ha convocado el concurso de ideas para su renovación. El plazo limite de presentación de las propuestas será el próximo 30 de octubre y el fallo del jurado se producirá en un plazo maximo de cinco meses a partir de esa fecha. Así, la previsión del Ayuntamiento es que, una vez redactado y licitado el proyecto, las obras en la emblemática plaza puedan comenzar a finales del año que viene.

Creada en 1869, elongen de este entorno del distrito Centros se remonta auno de los episodios clave de la historia de Madrid Ios levan tamientos del 2 de mayo. Allí se erigia el cuartel de Monteleón, donde militares insurrectos plantaron batalla a los ocupantes franceses. De hecho, hoy se conserva en la plaza el arco que constituía la puerta de acceso al cuartel.

Un siglo después, en los años ochenta del siglo XX, este punto fue el centro neuralgico de la «movida madrileña». Una herencia cultural que se mantiene a dia de

hoy, ya que la plaza supone un atractivo para turistas y visitantes por su valor recreativo y cultural

#### **Tres premios**

El concurso contempla tres premios y un maximo de tres accesits. El primer premio estará dotado con 14.200 euros, el segundo con 9.480 euros y el tercero con 6.320 euros, mientras que los accesits estan valorados en 1.000 euros.

Entre los miembros del jurado estarán la propia delegada de Obras y Equipamientos, Paloma Garcia Romero, que será la presidenta; el decanodel COAM, Sigfrido Herráez, y arquitectos e ingenieros de prestigio como Jose Ignacio Linazasoro, Santiago Cifuentes o Juan Fisac.

Las propuestas se valorarán conforme a criterios de calidad arquitectonica del planteamiento; accesibilidad, continuidad y segundad del espacio publico; propuesta de ordenación del conjunto; racionalidad constructiva y economica; y sostenibilidad y calidad ambiental. Las bases pueden consultarse en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Madrid y en la página web del COAM.

## El Bicimad no gratuito: 4,5 millones de viajes en 6 meses

En junio se superaron los 850.000 trayectos a pesar de ser ya de pago

J. V. E. MADRID

En lo que va de año, los madrileños ya han pedaleado un total de 4.58 millones de veces. Esta es una de las conclusiones del estudio realizado por el Área de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo, presidida por Borja Carabante, sobre el uso de Bicimad por parte de los usuarios. Un analisis que sirve de baremo para ver la acogida del servicio publico de bicicletas después de que, desde el pasado 1 de febrero, dejara de ser gratuito, después de que, durante buena parte de 2023, no costara ni un euro a los usuarios.

Así, mientras en enero se superó el millón de trayectos, en febrero de 2024 se produjo un descenso considerable, cayendo a los 585.000, cifra que bajó a los 541.000 en marzo. Sin embargo, ya en abril, se sobrepasaron los 740 000 usos; en mayo, los 802.000 y, el pasado junto, los 859.000

En relacion al mes pasado, los datos muestran que, por tipo de dia, se realizaron mas viajes en dias laborables: el 70,27% (604.137, 30.207 viajes de promedio diario). Mientras, durante los sábados fueron el 14,53% (124.975, 24 995 diarios) y, en festivos, el 15,20% (130.722, 26.144 viajes diarios). El dia con mayor numero de usos fue el lunes 3 de junio: 32.503 viajes. En cuanto a las franjas horanas, las más intensas durante el mes fueron entre las 18:00 y las 18:59 horas, con 64.319 yıajes, ylade 19:00 a 19:59, con un total de 67 038.

En junio, el total de horas en las cuales se utilizó el servicio fue superior a las 225.000, con un promedio diario de 7.512 horas y una duración media de 15,73 minutos.

En ese acumulado mensual, la distancia total recornda fue de 2,49 millones de kilometros, con una media diaria de 82.657 km y una distancia media de 2,88 km. La velocidad de los viajes estuvo en torno a los 12,51 km/h.

En este «mapa» sobre el uso de Bicimad, encontramos tres distritos especialmente concurridos: Centro (18,8%), Arganzuela (9.6%) y Retiro (7,9%).

Desde el Área de Movilidad concretan que, a fecha de 30 de junio de 2024, el servicio dispone de un total de 611 estaciones. En comparación con el ulumo dia de junio de 2023 y de 2019, la cifra supone un incremento de 226 y 426 respectivamente. El promedio de estaciones operativas en el mes ha sido de 606, lo que representa un 99-18 por ciento sobre el total

#### Número de bicis

Respecto al numero de bicicletas, hay un total de 8.250 unidades. En su comparación con el mismo mes del año 2023 y 2019, hay 3.321 más que en 2023 y 6.055 bicicletas más que hace cinco años.

El 1 de febrero se acabó la gratuidad del servicio; desde abril, ha crecido todos los meses

Fue utilizado por más hombres que mujeres, con una distancia media de 2,88 kilómetros

Sobre las unidades disponibles, a dia de hoy podemos encontrar 7.526 bicicletas, con un promedio mensual de 7.491 bicicletas. Una cifra que supone 3.348 unidades más que el año pasado y 5.553 más que en 2019.

A principios de junio, durante el Día Mundial de la Bicicleta, José Luis Martínez-Almeida ya avanzo que en este 2024 tuvimos vel mejor mes de mayo» de la serie histórica de Bicimad. El coste del servicio es de 0,50 euros para la primera fracción de media hora, o a través de la tarifa plana, que incluye todos los via jes de hasta 30 minutos en una cuota mensual de 10 euros.

MADRID 5 LA RAZÓN . Lunes, 8 de julio de 2024

### La «IA sanitaria», presente en 70 servicios públicos

El Ejecutivo de Ayuso seguirá impulsando la Tarjeta Sanitaria Virtual con nuevas funcionalidades

#### J. V. Echagüe, MADRID

La estrategia de digitalización del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pasa por el sector sanitario. Actualmente, del centenar de proyectos en los que el Ejecutivo está utilizando la inteligencia artificial (1A), más de 70 se destinan al sistema autonómico de salud. Entre todos, uno con especial protagonismo: la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV).

Como explicó el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, durante un encuentro conla prensa para hacer balance del primer año de legislatura, la Tarjeta Sanitaria Virtual comenzó, tal y como pidió el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), incluyendo todos los servicios de Atención Primarla. «Ahora estamos yendo a modelos de servicios más amplios, en los que entran el seguimiento de crónicos y una serie de proyectos más ambiciosos».

Así, este mismo mes, su Consejería lanzará nuevas funcionalidades, como la actualización del calendario vacunal y otras «mejoras en la accesibilidad». En total, serán 45 servicios que «engloban más de 150 funcionalidades».

López-Valverde considera que, con esta tarjeta, «los madrileños

reciben una atención sanitaria integral, ya que pueden solicitar una cita con su médico de cabecera, realizar una videoconsulta o consultar la información sobre la medicación recetada o la farma cia abierta mas próxima», describió. Por el momento, la TSV ha logrado reunir ya a 3,2 millones de usuarios.

En lo que respecta al campo sanitario en general, el consejero valoró que la IA está ayudando a los facultativos para que cuenten con mas información a la hora de hacer sus diagnósticos, analizar imagenes medicas, predecir complicaciones, detectar riesgos o mejorar la gestion de Urgencias.

Fuera de la Santdad, la inteligencia aruficial se está utilizando en prácticamente todos los ámbitos de la Administración. Por ejemplo, en Justicia, destacó el Buscador 360°, una app con la que los profesionales pueden recopi-

lartoda la información dispersa de un expediente judicial. Por otra parte, en materia de Medio Ambiente, se está usando en modelos predictivos de distintos tipos de polen, mientras que en Empleo se aplica en «macheo» de competencias de curnculos.

#### Agencia de Ciberseguridad

Otra de las grandes apuestas, resaltó López-Valverde, es la creación de la Agencia de Ciberseguridad. Un organismo que ya trabaja con los municipios madrileños para reforzar sus sistemas, iniciando una «campaña de divulgacion a través de Ayuntamientos y redes sociales, donde se informa sobre los distintos tipos de estafas



La TSV ha logrado reunir ya a más de tres millones de usuarios

#### Inspecciones de cosechadoras para evitar incendios

#### J. V. E. MADR D

Comienza el verano y, junto a él, los riesgos de incendio. Uno de los puntos en materia de prevención más estrechamente vigilados por las autoridades forestales se encuentra en la maquinaria agricola. De ahí que la Comunidad de Madrid supervise su uso. Y, mas concretamente, el Cuerpo de Agentes Forestales, que venfica que se apliquen las medidas preventivas recogidas en el Plan Infoma (Plan

Especial de Protección Civíl de Emergencias por Incendios Forestales) del Gobierno regional

Así, del 15 de mayo al 31 de octubre, el agricultor deberá informar, antes de utilizar su cosechadora a menos de 400 metros de un terreno forestal, cualquier elemento que «pueda generar chispas, deflagración o descargas eléctricas». Por ello, deberá llamar previamente al telefono 900 720 300 e indicar el lugar y el horario estimado de la actuación.

Por otro lado, la cosechadora

deberá incorporar medios de extinción para atajar cualquier conato. Asi, son obligatorios al menos dos batefuegos, dos extintores de potvo de al menos seis kilogramos cada uno, o mochilas con agua. También se requiere que un observador vigile la actividad a una distancia prudencial, equipado con un teléfono móvil para avisar al telefono de emergencias 112 en caso necesario.

Otra recomendacion es comen zar el trabajo haciendo un recorrido perimetral a la parcela de, al menos, ocho metros. Se empezara en la parte contrana a la dirección del viento, para, posteriormente, efectuar fajas perpendiculares a su procedencia.

Ademas, los días en los que la velocidad del aire sea superior a 20 km/h, con una sequedad extrema y la superficie de trabajo sea igual o superior a 20 hectareas, el trabajador debera contar «con un tractor, apero de gradas o similar. para arar una franja de diez metros en las zonas limitrofes» a la zona arbórea.

y la manera de prevenirlos». El consejero recordó que el Ejecutivo regional ha invertido en este ultimo año 23 miliones de euros para hacer frente a los ciberdelitos. No en vano, esta modalidad se incrementó un 25 por ciento el año pasado.

La Agencia está trabajando especialmente con municipios de menos de 20.000 habitantes, los cuales «no disponen de estrategias ni medios para proteger sus sistemass.

Porulamo, López-Valverde destacó el Plan de Choque para Impulsar el empleo tecnológico en la Comunidad de Madrid, con la activación de 32 medidas con una orientación: dotar a los madrileños de las habilidades necesarias para utilizar herramientas digitales, básicas o de última generacion, tanto en el plano personal como en el profesional. Los distintos programas han supuesto una inversión superior a los 60 millones de euros.

En lo que se refiere a la simplificación de trámites para ciudadanos y empresas, López-Valverde hizo hincapié en el proyecto Innova. Un sistema en el que, proximamente, se incorporaran sistemas de voz y asistentes conversacionales «para que las aplicaciones publicas sean más accesibles a las personas con algún tipo de discapacidad visual o cog-

En esa linea, el portal iDentifica, la firma digital impulsada por el Gobierno regional, ya ha contado con más de un millon de accesos desde su puesta en marcha.

#### AYUNTAMIENTO DE SAN MARTEN DE LA VEGA

La Junta de Cobierno Local del Ayuntamiento de San Martin de la Vega en sesión celeb ada e. 19 de junio de 2024 ha admitido a tramite y aprobado nicialmente el Plan Especial de ia Paicela N de SAU A (Exp. 1708-2024) presentado a iniciativa privada mediante a incorporación de una modificación a las ondiciones pormenorizadas establecidas en la Ordenanza Zona RE 2 ENSANCHE de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal ren el Estudio de Detaile Parcela N. Sector SAU-A I aprobado por el Ayuntamiento el 26, 10 2005. con et ho de lograi, materializar la edificabilidad mediante, a aprobación y oblención de licencias correspondientes una vez presentados e) o los Proyectos de Ejerución

El Plan ha sido redactado por la sociedad Codigo Arquitectura, ScP, y promovido por amobiliaria Egido, 5 L

El objeto dei Plan especial consiste en la modificación de la ordenanza en el retranqueo y en el fondo máximo edificable de la edificación.

En la misma sesión se acordo la suspensión de actos de uso al suelo, de convinucción y edificación y esecución de actividades en ia parcela alectada (registrai nº 17095 y elerencia calastal 0319503VK5501M000015E stempre y cuando supongan la consolidación de situaciones incompanhies con la nueva determinación prevista en el Plan Especial expuesto al público, hasta la fecha de aprobación.

Se somete a información publica mediante anuncio que se publicará en el Bolebri Oficial ( de la Comunidad de Madrid y en uno de los j penódicos de mayor difusión en el ámbito de esta durante e plazo de vemte dias habiles contados a partir del siguiente ai de la publicación del oltimo de los dos anuncios

> Danid Estrada Ballesteros Secretario Acadentar 1 de juno de 2024 |

## Madrileñ@s Emilio del Río, escritor y doctor en Filología Clásica, ha publicado «Pequeña historia de la mitología clásica», con el que busca «enseñar divirtiendo»



Entrevista

## «Sin la mitología no se entiende la historia cultural de Occidente»

Santiago Cañas Bonci, MADRID

Emilio del Rio (Lograño, 1963) vino a estudiar a la Universidad Complutense en los años ochenta, en plena Movida, y ahora tiene claro que la capital española no era un destino: era un origen. Esta idea le viene de «Madrid», de Andrés Trapiello, y recuerda las palabras exactas del Inteio de la obra -- ese dia pudo parecerle a uno que Madrid era un destino, pero ahora veo claro que era un origen»-tras consultarlas en suteléfono. «Esto [el móvil] va a acabarconnuestramemona», bromea. También con su tiempo: Del Rio, que es desde 2019 el Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, aprovecha algun momento suelto de la entrevista, realizada en el cuartel del Conde-Duque, para responder correos electrónicos: «Si no vas achicando el agua, se te hunde el barco». No ha encallado esa navedesde que ocupa el cargo, el escritor y doctor en Filologia Clasica ha publicado cuatro libros de divulgación. El ultimo es «Pequena historia de la mitología clásica» (Espasa, 2023), con el que pretende «enseñar divir tiendo» y que te «ayuda a entender la historia cultural de Occidente».

Su reciente publicación recoge narraciones, en las que el autor utiliza el recurso de los diálogos,

sobre los mitos clásicos: desde los dioses olimpicos hasta las criaturas fantásticas o la Guerra de Trova. Son «historias maravillosas, fascinantes, que te atrapan porque viajas a lugares increíbles, te montas en caballos alados, luchas contra un monstruo de un solo ojo en la frente», dice del Rio, con la pasión de quien lleva dedicándose muchos anos a promulgar la cultura clasica. Desde 2019 ha publicado en Espasa cuatro libros de divulgacion: «Latin Lovers, La lengua que hablamos aunque no nos demos cuenta» (2019), «Calamares a la Romana. Somos romanos aunque no nos demos cuenta (2020), «Locos por los clasicos. Todo lo que debes saber sobre los grandes autores de Greciay Roma» (2022).

El escritor hace suyo el principio launo «docere delectando» (enseñar divirtiendo) y el libro está narrado en «clave de humor», tanto el texto como las ilustraciones de Julius (Julio Carabias Aranda). Y es que la «mitología es divertida», considera del Rio. Además, «es un libro de autoayuda, pero de autoayuda de la buena. Porque hay mucha autoayuda de charlatan de feria». Para el escritor, «los mitos te sirven para la vida porque reflejan la condición humana: la bondad y

#### Madrid, como Roma, una ciudad abierta

 Emilio del Río recuerda la película del director Roberto Rossellini «Roma, ciudad abierta» para hablar de la misma forma sobre Madrid. «Los años de la Movida fueron fantásticos, años de una libertad creativa extraordinaria, recién salido este pais de los años oscuros», cuenta Del Río. Y cree que hoy también vive una fase de creatividad notable. «Madrid está viviendo ahora mismo una época de ebullición creativa y de libertad. Madrid es libertad. Estamos en un momento extraordinario, de energía vital. Me encanta callejear por la ciudad». Sus padres fueron pastores que emigraron de Soria, pero el escritor ya se siente madrileno. «En Madrid todos tenemos doble nacionalidad», afirma el escritor.

la maldad, la generosidad y la avancia, la lealtad y la tracción». Y pone el ejemplo del mito de Midas -el Rey que pidió el deseo de que todo lo que tocaba se convirtiera en oro y que acabó arrepantiéndose-, que «te enseña que en la vida lo más importante no es acumular riquezas, sino que hay otros valores».

Este libro, para el divulgador, tiene varias utilidades. «Te ayuda a entender la historia cultural de Occidente», ya que «sin la mitologia no se entiende la literatura, el arte, la música, la pintura de hace 3.000 años», fambien, te sirve para la innovación. «¿Cómo que la mitología clásica sirve para la innovación? Ya decía Einstein que solo hay unacosa más importante que el conocimiento, la imaginación, porque el conocimiento tiene lámites y la imaginación no. Y sin imaginación no hay unnovación. Es la innovación la que

«El latín es un instrumento de libertad porque forma ciudadanos críticos»

nos ha permitido salir de las cavernas». Por eso, «es un libro que sirve para el futuro en la medida en la que despierta la imaginación».

Su camino en divulgación comenzó con la «idea loca» de la periodista Pepa Fernandez de ha cer un «espacio de latín» en Radio Nacional. El escritor hace junto con la periodista la sección «Verba Volant» [las palabras vuelan] todos los domingos por la mañana en el programa «No es un dia cualquiera». Por esto, del Río es conocido en los institutos españoles. «Miles de chavales lo escuchan todas las semanas en clases».

Por ello, cree que en España existe «demanda» pero hay «una anomalia en la oferta del fatin, del griego y de la Cultura Clásica en el Bachillerato y en la ESO». Y añade: «En los grandes países de Europa Espana lo es y, por tanto, nos tenemos que comparar con los grandes paises de Europa, como Reino Unido, Italia, Alemania o Francia, ahi se estudia más y esto es lo que hace que estos grandes países sean grandes países. Y es que del Rio considera que «el latín es un instrumento de libertad, porque forma ciudadanos con más conocimiento, y por tanto, con más capacidad de decisión, criticos y libres».

MADRID 7



Ángel Niño visita una de las aulas de La Nave, donde se celebra el campamento infantil Jugando a Innovar

#### Rodrigo Carrasco

Como en los ultimos anos, el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a ofrecer un campamento de verano unico en España. Se trata del primer campus de emprendimiento para niños, que acoge las instalaciones de La Nave. En este centro se dedican a impartir cursos de innovación y emprendimiento para todas las edades. Tras finalizar el curso académico, en Jugar a Innovar tratan de dotar les de nuevas herrarmentas para mejorar o evolucionar sus mecanismos de aprendizaje o comprensión, así como potenciar su creatividad y análisis.

El campamento cada vez acumula más solicitudes, llegando a varios centenares en esta edición, una cantidad que acaba desbordando - y hasta duplicando - los cinco grupos de 20 mños que se reparten en las aulas en junio y julio. Cada turno, de una semana de duración, finaliza con la exposición de un proyecto final. Esta tarea consiste en ideary presentar un plan o idea que mejore alguna situación social o de infraestructura que sufran en su barrio o distrito.

Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento, visitaba hace unas jornadas estas instala

## Jugando a ser el emprendedor del futuro

El Ayuntamiento de Madrid impulsa, junto a La Nave, el primer campamento de verano en el que los niños pueden innovar

ciones. «Es una buena ocasión para fomentar la creatividad, el desarrollo de ideas, el trabajo en equipo y plantear retos a los mas pequeños para despertar su capa cidad de respuesta ante la adversidad. Se trata de un campamento de verano diferente y dingido a los emprendedores del futuro», transmittó Nino a alumnos y formadores. Tanto desde La Nave como desde este área del Ayuntamiento, están convencidos de que la innovación y el emprendimiento han de comenzar a implementarse desde la formación basica. De hecho, de esta entidad tienen programas en colaboración con colegios y entidades formativas, los cuales visitan con el objetivo de integrar nuevas técnicas de aprendizaje y pensamiento en la educación convencional.

«Estos campamentos son la garantia de que el profesional del futuro tendrá mucha mayor capacidad, tanto para desarrollar su propio conocimiento como para poder aplicar su formacion empresarial a una corporación ajena», aseguran desde La Nave. Así, ellos apuestan por una formación combinada, en la que nos desprecian para nada los grados o titulos convencionales. «Aqui les enseñamos cada dialos desafios que se pueden encontrar en el futuro a la hora de poner en marcha un proyecto»,

añaden. Sin embargo, insisten en que, tanto los campamentos de verano como los cursos para adultos no van dingidos solo a los emprendedores: «La clave para que un proyecto funcione está en la combinación de talentos. A veces se necesita conocimiento en Administración y Dirección de Empresas (ADE), mientras que en otras ocasiones la demanda reside en el desarrollo e implementación de una tecnologia compleja».

Por su parte, desde el ayuntamiento local recuerdan que se trata de unos campamentos totalmente gratuitos, que no han parado de celebrarse desde 2019. «Incluso en pandemia, apostamos por adaptar las formaciones de forma telematica y cada año se va cornendo más la voz». Tanto el Avuntamiento como la Comunidad ofrecen una gran variedad de campamentos de verano publicos, para complementar la formacion escolar del resto del ano, así como facilitar la conciliación laboral y familiar de los padres.

#### Obstáculos para emprender

Los impuestos, el acceso a la financiación y los trámites burocráticos son los obstáculos que tienen en España los emprendedores, un camino profesional que, no obstante, han elegido en algun momento de su vida uno de cada cuatro españoles. Segun el informe Situación del emprendimiento en España, elaborado por CEOF y GAD3, un 60 % de los españoles no descartaría hacerlo en el futuro y solo un 14 % no ha emprendido v rechaza completamente hacerlo más adelante. Atendiendo a la edad, uno de cada cinco jóvenes decide emprender en España, un 5 % descarta hacerlo en algun momento de su vida y el resto se mantiene abierto a esta posibilidad.

Entre los motivos de la elevada tasa de indecisos o renegados de la actividad emprendedora, el estudio enumera la ausencia de una cultura empresarial arraigada, la escasez de conocimientos de gestión y capacidad financiera, y la falta de apoyo insutucional. Así, casí la mitad (48%) de los españoles encuestados coincide en que el apoyo al emprendimiento en España no es suficiente.

Los emprendedores señalan

Ángel Niño: «Es la oportunidad de fomentar la creatividad entre los más pequeños»

como principales obstáculos para desarrollar su actividad los impuestos (87%), la financiación (77%) y los tramites burocraticos (77%). Para los jovenes emprendedores, sobresalen el acceso a la financiación (79%) y la formación e información disponible para desarrollar el proyecto empresarial (67%). Pero, a pesar de las dificultades, también hay ciertos elementos favorables, siendo la tecnologia un vector crucial para todos a fin de potenciar el emprendimiento.

#### ESCUELA IDEO S. CDOP MAD. (EN LIQUIDACIÓN)

Con CIF F87134094, en Asamblea General Extraordinaria celebrada en el domicilio social de la misma, el día 7 de marzo de 2024, a las 18 15 horas, previa convocatoria al efecto con asistencia de la totalidad de los socios, se aprobó por unanimidad el balance final de inquidación, que se transcribe a continuación

Activo Total activo O€

Passvo. Total patrimonio neto y pasivo OC

Se aprobó igualmente por unanimidad el informe de gestión sobre dichas operaciones y el proyecto de distribución del haber social.

El balance final de aquidación de la cooperativa arroja un resultado de 0; por tanto, no existe distribución alguna de haber social la Sociedad no trene bienes, di acreedores, los fondos y reservas irrepartibles han sido donados a la fundación escuela ideo (Fro: 30 389,48 euros. Fep. 367,64 euros)

En Modrid, a 3 de junio de 2024 Fda. Las Liquidadores. O Juan Roul Salera Rollo, Dha. Huna de la Torre Alonso y Dha. Susana Lápet Barrosa

## MADRIDVIVA

Lunes 8 7 2024

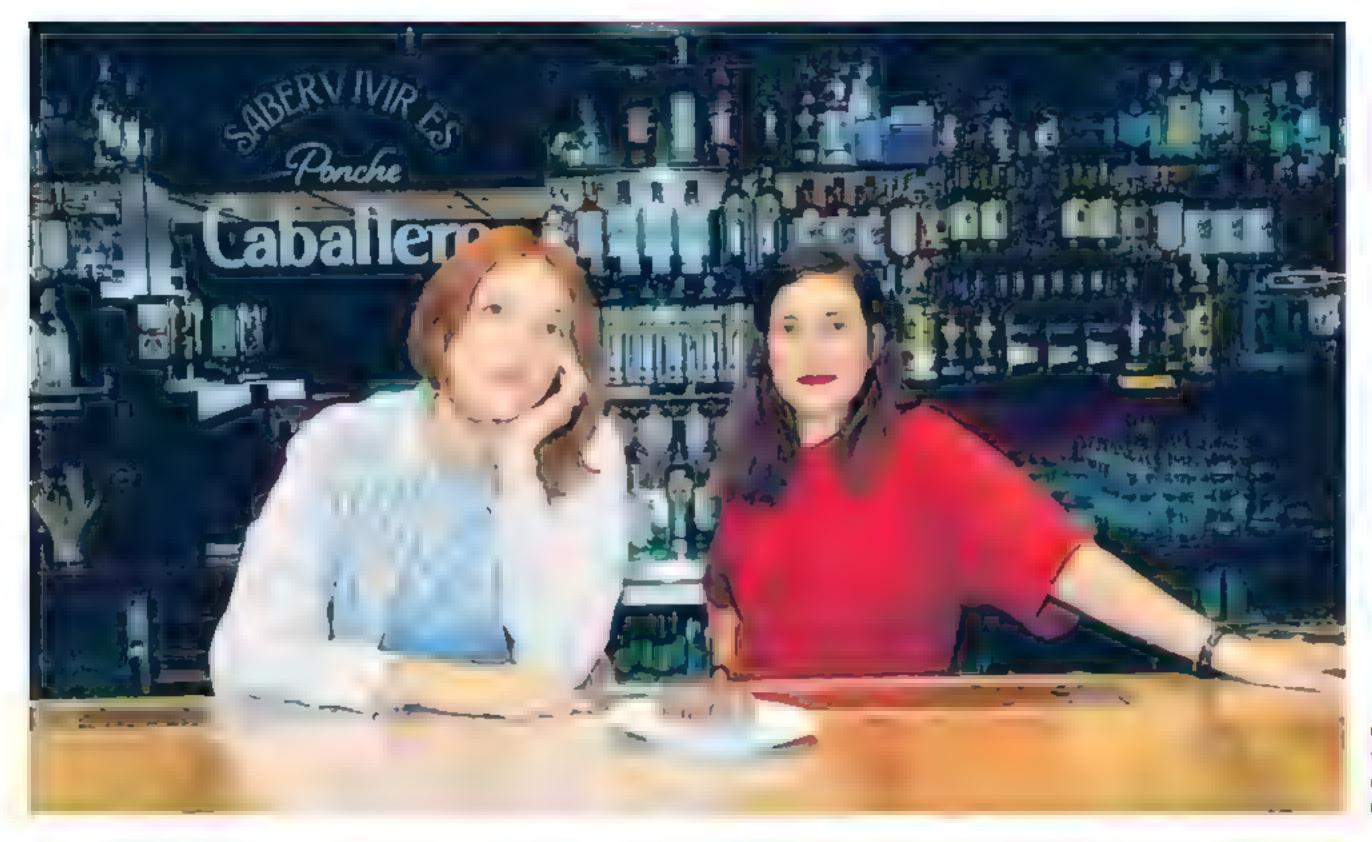

#### Cómo llegar



GILDA HAUS
Dónde: C/ San Mateo,
6. Madrid.
Precio medio:
desde 10 euros
Horario: domingo y
lunes cerrado. A partir
del martes, desde las
18. el sábado, desde
las 13. @gildahaus

Cristina y Yajaira triunfan con los conceptos de La Gildería y Gilda Haus

#### Gastronomía

## No hay verano en Gilda Haus sin el ponchetón

Las ideólogas de La Gildería dan en el clavo con Gilda Haus

Han creado con La Húngara un postre elaborado con Ponche Caballero



#### Tatiana Ferrandis, MADRID

Gilda Haus es de los pocos espacios de la capital que reúne eso que buscamos quienes queremos comery beber bien, pero tambien escuchar buena musica en un lugar con rollazo y un ambiente tal, que el reloj deja de marcar las horas y en un plis son las tres de la

mañana. Lo reconocemos, somos asiduos, porque una vez entras encuentras lo que te apetece en todo momento sin echar de menos eso que te haga cambiar de local. Que va. Les cuento esto porque, ademas de su apetecible propuesta sólida yliquida, durante un tiempo limitado es posible probar el postre creado por La Hungara y también por Cristina Bonaga y Yajaira Malavé, responsables de que el 6 de San Mateo se hava convertido en destino de peregrinación, lo mismo que las dos sedes de La Gildena. Antes de desmigar los entresijos de este baz, que no llega a club, pero si cuenta con una programación musical buenísima, les desvelo que la artista sevillana es la protagonista de la nueva cam pana de Ponche Caballero, de ahi que se haya involucrado en la creacion de «El Poncheton de La Hungara»: un bizcocho mojado en el licorespañol, que se elabora con una receta secreta de mas de 185 años de antiguedad en El Puerto de Santa Maria, relleno de crema

de naranja y vainilla, con cobertura de chocolate y banado en plata.
Lo cierto es que las ideólogas die
ron en el clavo en el diseño del
concepto, como ya lo hicieron
hace un par de años al abrir en el
17 de Calatrava, en La Latina, un
maravilloso lugar especializado
en vinagnillos con una gran variedad de gildas para disfrutar con un
buen vermut. Tal es el éxito, que
hace algo mas de dos semanas in
auguraron una sede mas grande
en Trafalgar con una propuesta

chos, entrepanes, conservas y raciones para disfrutar de un al
muerzo o de una cena gloriosa
Pero vayamos por partes: «Nuestro socio, que es el dueno de Ma
cera, nos liamó para que fueramos
a ver el local en el que desechamos
la idea de apostar por otra La Gilderia, así que desarrollamos el
proyecto segun sus posibilidades
sabiendo que habria una carta pe
quena de comida», dice Cristina.

mas amplia de vinagrillos, pin

#### Un concepto innovador

Entre semana, Gilda Haus abre a las seis de la tarde, mientras que el sabado si es posible llegar a la hora del aperitivo: «Quenamos que el hilo conductor y la protagonista fuera la gilda, pero que no fuera el unico foco, ya que no faltan otros bocados para armonizar con unos cocteles para beber al ritmo de la musica. Asi nace un proyecto que

para nosotras es hastante innova dor al ser un local que auna todos los momentos de consumo», aña de Cristina, para quien el mayor atractivo es que en él está muy diferenciado lo que puedes hacer a cualquier hora. Ya saben, la carta si breve, dos veces buena, pero ten gan claro que lo suyo es abrir apetito con una gilda, ya sea la clasica doble o la de boqueron doble con huevo de codorniz tan riquisima como la de sardina ahumada con jalapeño confitado, que armoni zan de diez con el vermut del huerto y con un bloody mary perfectamente equilibrado. Original y para repetir es la pastrami, lo mismo que la vegetal, que en nuestra inminente visita probaremos con un Gildatini. Dificil elección, así que háganos caso y pida varias para acompañar al bocatin de tomate con queso y afbahaca o al bacalao con salmorejo y togarashi. Ojo, tanto a las seis de la tarde como pasada la medianoche no se prive de compartir la vinagreta de pulpo con limon y tann, una delicia que debe anteceder y dejar hueco en la mesa a las anchoas consubrioche. «creme fraîche», polvo de mantequilla y ralladura de limón. Ya saben que uno de los puntazos es que la propuesta es la misma hasta la hora del cierre así que, si entre baile y baile, el estómago se queja, haga suyo el Kımcharrón, el mollete cristal de chicharron con mayolıma y kımchı.

#### No te pierdas Tigretón con ponche, ¿quién da más?

La carta de Gilda Haus anuncia como único postre el tigretón, así que Cristina, Yajaira y La Hungara se han inspirado en este dulce para preparar «El Ponchetón de La Hungara», que no deben de dejar de probar en su próxima visita, ya que el toque de Ponche Caballero enriquece el bocado.



AGENDA 33

El retrovisor

1987

LARAZÓN . Lunes. 8 de julio de 2024

«Enhiesto surtidor de sombra y sueño/ que acongojas el cielo con tulanza./ Chorro que a las estrellas casi alcanza/ devanado a si mismo en loco empeño./ Mastil de soledad, prodigio isteño./ flecha de fe, saeta de esperanza./ Hoy tlegó a ti, riberas del Arlanza./ peregnina al azar, mi alma sin dueño./ Cuando te vi señero, dulce, firme./ qué ansiedades

senti de dituirme/ y ascender como tú, vuelto en cristales,/ como tú, negra torre de arduos fitos,/ ejempio de detinos verticales,/ mudo ciprés en el fervor de Silos». Este soneto lo escribió Gerardo Diego, uno de los grandes de la «Generación del 27». Lo reproducimos en su recuerdo porque munó tal dia como hoy del año de 1987 POR JULIO MERINO



Madrid

Reconocimiento a Abel Hernández por su labor en defensa del medio rural La Catedra Mayor del Ateneo de Madrid ha acogido recientemente el acto de celebracion del Dia Interna cional de las Cooperativas y la entrega de los Premios ES MAD 2024, galardones que la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (Fecoma) y las instituciónes que la integran, entregan a

empresas que han destacado por su desempeño y a personalidades del espacio publico, por su apoyo a la Economía Social En esta edición, el columnista de LA RAZÓN, Abel Hernandez, fue galardonado con el Premio a la labor artistica en reconocimiento a su defensa del medio rural y su acertada visión de la Transición.

#### **Pontevedra**

#### Sabucedo mantiene la tradición de la Rapa das Bestas

La localidad pontevedresa de Sabucedo, del Ayuntamiento de La Estrada, celebra estos primeros días de julio, como cada año y a la par de otras localidades gallegas, la tradicional y espectacular labor de Rapa das Bestas, en la que se agrupa a las manadas de caballos que viven sueltos en los montes en los «curros» o rediles, para cortarles las crines, desparasitarlos y curarles las heridas, antes de volver a soltarlos.



Obituario Pino D'Angiò (1952-2024)

#### Autor del éxito «Ma quale idea»



cantante italiano Pino D'Angiò, que fijo en el imaginarlo popular el ritmo de su gran canción «Ma quale idea», lanzada en 1980, que falleció este sabado a los 71 años de edad, según ha confirmado su familia: «No hay palabras para explicar la oscuridad de este momento. Con inmenso dolor, la familia comunica que hoy Pino nos ha dejado. Has sido el regalo mas hermoso que la vida pudo darnos a las personas que tuvimos el privilegio de conocerte», reza un mensaje publicado en el perfil de lns tagram del cantautor. Y agrega: «Tu alma ha bailado con las alegrias y los dolores siempre del mismo modo, con la fuerza delicada de un león sonriente. Todo, más allá de lo imaginable, todo esto eras, eres y seguiras siendo».

AD'Angio (Pompeya, 1952), alias de Giuseppe Chierchia, «Ma quale idea» le granjeó un éxito extraordinario. Alo largo de su carrera ha trabajado como actor, doblador y productor musical, componiendo canciones para artistas como Mina. Su trayectoria a menudo se vio truncada por la enfermedad, ya que llego a sufrir varlos tumores, el ultimo de garganta por el que fue operado en seis ocasiones en 2021, según explicó el mismo. Su ultima aparición ante el publico fue el pasado febrero en el Festival de Sanremo, cantando, brevemente, su mayor éxito con el grupo Bnkr44

José Beltran, MADR D

osobisposylos religiosos españoles se sienten «engañados y ninguneados» por el Gobierno, En estas dos legislaturas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha generado no pocos roces con la Iglesia que hasta ahora se habian sorteado con «finezza» di plomática por parte de los eclesiasticos. Sin embargo, a prelados y consagrados parece habérseles agotado la paciencia. Tanto en la Conferencia Episcopal Española como en la Conferencia Española de la Religiosos (Confer), platafor mas que aglutinan a los catolicos de nuestro país, se ha instalado una sensación de decepción y enfado «engrado mayusculo» con Mondoa ante la gestion que viene realizando para hacer frente a la lacra de la pederastia. Un malestar que se concentra en la persona del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Feiix Bolaños, que atesora tambien la responsabilidad de velar por la relación con las confesiones religiosas. «El Gobierno insiste en liblizar a las victimas: pone par delante su interés político a la solución al problema», exponen desde la cúpula eclesial a LA RA-ZÓN.

¿El motivo? La estrategia que habría armado en estos ultimos dias el equipo del político socialista para deslegitimar el plan de reparación integral a las victimas de abuso que la Iglesia aprobará este martes en una Asamblea Plenaria Extraordinaria y que está previsto que se pon ga en marcha en septiembre

Li Ministerio de la Presidencia ha convocado para hoy mismo una reunión de urgencia con las asociaciones de victimas, a la vez que ha mantenido un particular intercambio epistolar desde el 27 de junio con el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, que ha desembocado en una carta de Bolaños en la que insta al arzobispo de Valladohid a que no lleve adelante la hoja de ruta prevista.

En tono amenazante, el politico socialista expone en esa misiva que «no aceptará ninguna formula unilateral» para indemnizar a las victimas de los casos prescritos que no contemple la supervisión y el control del Estado. Es el órdago que lanza ahora Moncloa, despues de que en estos ultimos meses la Iglesia. tomara las riendas de una de las mayores crisis de credibilidad que ha sufndo la institución. Precisamente, cuando diócesis y congregaciones pisan el acelerador para asumir su responsabilidad subsidiaria antelas víctimas, se topan con el muro del

▶ El ministro amenaza por carta al presidente de los obispos y convoca una reunión exprés con asociaciones para deslegitimar el plan eclesial de indemnizaciones

## La Iglesia planta a Bolaños: «Usa a las víctimas de abuso con interés político»

Gobierno.

A traves de una misiva cedida por Moncioa en exclusiva a El País y a la que posteriormente también ha tenido acceso LA RAZÓN, Bolaños remarca que solo admitirá «un único sistema de reparación» que pilote el Estado. La participación del Estado no es solo la única manera de cumplir fielmente con las citadas recomendaciones, sino que, además, supone la manera mas rapida, eficazy segura de abordar el problema social que nos ocupa», ratifica Bolanos.

Lo cierto es que tras los diferentes informes que han radiografiado el alcance de esta lacra, la Iglesia se puso a trabajar en un plan de reparación integral a las víctimas que comenzó a esbozarse en noviembre y que ahora ve la luz. La medida principal es la creación de una comisión independiente de expertos



El presidente de los obispos, Luis Argüello, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolanos

#### Un colectivo diverso, fragmentado y con alguna entidad «fantasma»

Por primera vez en una
Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal han sido
invitadas las asociaciones de
víctimas de abusos, precisamente para conocer de primera
mano el plan de reparación
integral. Cuando algunos de
sus portavoces ya tenían

prevista su asistencia, Moncloa contraprogramó con una reunión exprés que se celebrará hoy y en la que se buscará que las víctimas cuestionen la hoja de ruta de la Iglesia. Lo cierto es que, hoy por hoy, el colectivo que aglutiva a las víctimas es muy diverso y plural. Por un

lado, se encuenta la esociación infancia Robada, liderada por Juan Cuatrecasas, que ha sido diputado socialista. Bajo su paraguas se encuentran otras tres entidades: Lulacris, AVA o Justice Initiative. A ellas, especiamente críticas con el proceder del Episcopado, se les

SOCIEDAD 35

que determinarálas indemnizaciones económicas, así como la atención psicologica y espiritual que se precise para los casos prescritos o con el abasador fallecido.

Es este organismo evaluador el que habria propiciado el choque de trenes entre Moncloa y la Iglesia. Y es que, con su comisión de especialistas la Iglesia se adelantaria a un ente que también tendría previsto crear el Gobierno. Asi lo anuncio en una estrategia que presento en abril sin dar apenas detalles de cómo y cuándo se materializaria y que hoy por hoy está sin concretar. Sin embargo, ahora que los obispos se encuentran en visperas de hacer realidad su hoja de ruta, Bolaños reacciona. Y no porque la Iglesia haya estado trabajando de tapadillo en todo este tiempo.

Desde hace meses, los obispos han hecho publico que crearian la comisión y, de la misma manera, han hecho participes en diferentes reuniones alas víctimas, al Defensor del Pueblo, al Gobierno y al propio Bolaños cara a cara. De hecho, como explicó este jueves el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magan, existe una comusión técnica bilateral entre la Iglesia y Moncloa, donde se habían compartido las lineas generales de su boja de ruta. El portavoz episcopal detallo que hay «lineas paralelas entre el plan del Gobierno y lo que nosotros proponemos», «Más que excluyente, yo hablaria de una coordinación entre ambos planes», enfatizó.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora, contra reloj, cuando Moncloa reacciona con un ataque sin precedentes, segun valoran desde el Episcopado. «Una vez mas, le hemos tendido la mano al Gobiernoy, como ha sucedido en otras tantas ocasiones, sea en las inmatricula cones o en materia educativa, nos la han vuelto a jugar», relatan diferentes voces eclesiales a este diano.

No se puede confiar en quien responde al dialogo con deslealtad partidista, que aprovecha cualquier materia para presentar a la Iglesia como enemigo de la sociedad y adversano político», critican sobre el proceder de Bolaños.

Es mas, lamentan que el Ministerio de Presidencia lanzase su particular estrategia antiabusos en abril poniendo el foco unicamente en la pederastia eclesially-sin contar con la Iglesiani con el Defensor del Pueblo», mientras que tanto los obispos como los religiosos han buscado escuchar las voces de unos y de otros. En paralelo, desde la Conferencia Episcopal tachan al Gobierno de querer «asumir como monopolio la acción con las vicumas, pretender impedir la respuesta de la iglesia e imponer a la Iglesia una respuesta contraria al derecho y llena de incertidumbres».

Enestamismalinea, se critica que el mismo Gobierno que «retrasa desde el año pasado la compare-cenciadel Defensor del Pueblo para explicar su informe pretenda estar siguiendo sus recomendaciones y convoque de urgencia a las víctima», «Es una muestra clara de oportunismo», rematan desde la Conferencia Episcopal Española en conversación con LA RAZÓN

El ultimatum en forma de carta escrita por Bolanos a Arguello llega de la mano la convocatoria expres realizada para hoy por parte de la directora general de Libertad Religrosa, Mercedes Murillo, a las asociaciones de víctimas, tan solo 24 horas antes de que los obispos celebren la Asamblea Plenana Extraordinaria este martes para ratificar el plan de reparación conocido como Priva. Aunque no ha trascendido el motivo de la cita, es mas que previsible que alli se advierta al colectivo de que la comision creada por la Iglesia no tiene legitimidad ninguna. Algunas de estas asociaciones va han expresado a LA RAZÓN cierto «desconcierto» por las prisas de Moncloafrente a la nula comunicación con ellas en este tiempo.

En cualquier caso, los obispos no van a frenar su plan, a pesar de las presiones gubernamentales. Es más, pese al ataque recibido, siguen tendiendo la mano a Mondoa para colabotar de forma conjunta en este proceso restaurativo. A la par, recuerdan que, ateméndose a los acuerdos Iglesia-Estado, masallade la presión medianca que el Gobierno quiera llevar a cabo no podrían obligar bajo ningún concepto a la Iglesia a ajustarse a su protocolo.

### Asociaciones con voz, pero sin voto en las indemnizaciones

Un comité independiente de psicólogos, psiquiatras y juristas evaluará cada caso

José Beltrán, MADR D

El plan de reparación integral para las victimas de abusos de la Iglesia está en capilla. Será mañana cuando se someta a votación en una Asamblea Plenana Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Espanola a la que están llamados a participar todos los obispos en activo. Es la segunda convocatoria de estas características en menos de un año que se celebra únicamente para abordar esta lacra, amen de las Plenarias habituales donde también se ha tratado esta cuestion. Trabajado mano amano entre los prelados y la Conferencia Española de Religiosos (Confer), el liamado Priva busca ser algo más que una vía para tramitur una indemnización económica a las

«El modelo de las comisiones es el de las víctimas de ETA», aseguran desde la Iglesia

Los obispos y los religiosos aseguran que garantizarán el «resarcimiento de daños»

vícumas. De hecho, la iglesia ha insistido en este tiempo en que, si bien se asumirá cualquier pago a los supervivientes de esta lacra, se pretende que, en la medida de lo posible, se brinde el acompaña imiento necesario en forma de terapias psicológicas y atención espuritual, si así se precisara.

Y es ahi donde entra en juego la creación de una comision asesora que sería la encargada de baremar qué necesidades tiene cada victima. Segun el borrador, al que ha tenido acceso este diario y que se pondrá sobre la mesa de la Plenaria mañana, este equipo estaría compuesto pordiez personas. Por un lado, un representante de la Conferencia Episcopal Española yun representante de la Conferen

cia Española de Religiosos, a los que se sumarían cuatro junstas «de reconocido prestigio procedentes de la carrera judicial y/o fiscal, o de los altos cuerpos de juristas al servicio del Estado, o de la universidad». En el texto se matiza que «en el caso de los miembros procedentes de la carrera judicial y fiscal, no deben encontrarse en servicio activo». A ellos se sumarian dos médicos psiguiatras forenses «especialistas en la atención, tratamiento y asistencia de victimas de abusos sexuales». Cerrarían el grupo dos psicologos forenses «especialistas en la atencion, tratamiento y asistencia de víctimas de abusos sexuales».

El borrador a aprobar explicita además que cuando la comision asesora «lo estime oportuno para el buen desarrollo del procedimiento», se podrá convocar a un representante de una asociación de victimas de abusos sexuales o que tengan por finalidad la acogida, el acompanamiento y la reparación, que asistirá a la sesión en calidad de invitado. Eso es, con voz, pero sin voto.

Lo cierto es que algunas asociaciones han reclamado en estos mesesuna presencia permanente con voz y voto en este equipo. Sin embargo, tal y como explicaron ayer fuentes eclesiales a LA RA-ZÓN, se habría seguido «el modelo de otros organismos de este tipo, por ejemplo, con el terrorismo de ETA».

En cualquier caso, la comisión asesora tendra la misión de trabajar caso por caso a partir de la documentación disponible sin que sea necesario peritar a cada persona de nuevo «con el objetivo de no revictimizar». A partir de alu, se especificará la indemnización económica que se considere, junto a otras medidas. En el plan, la Iglesia no establece ni un minimo ntun maximo de dinero a la comision. Simplemente se invita a tener «en cuenta los baremos propuestosporlaleycivilyloscriterios orientadores de otras Conferencias episcopales del entorno». A partir de ahi, se establecerán «unas pautas que promuevan y ofrezcan garantías en el resarcimiento de daños».



habría sumado otra entidad, Vidas Anuladas, sobre la que no hay información publica alguna acerca de su actividad o de cuántos miembros la componen. Más allá de este bloque, hay otras asociaciones con voz propia también reconocidas por su acompañamiento a quienes han sufrido abusos en entorno eclesiales. Entre ellas se encuentran la catalana Mans
Petites y la valenciana Asociación Contra los Abusos Sexuales en la Infancia (Acasi), así
como la vasca Eshmá y la
madrileña Betania. En este
tiempo de consulta, la Iglesia
también ha contado con otras
entidades de referencia en este
campo como la fundación
ANAR, Aspasi y GSIA.

36 SOCIEDAD



C. S. Macías, MADRID

Elministro para la Transformación Digital y de la Función Publica de España, Jose Luís Escrivá, lanzo la pasada semana la «Cartera Digital Beta», la aplicación móvil que incorporará un sistema de venficación de edad para que los menores no accedan a contenidos para adultos como la pornografia. Sin embargo, el ya popularmente conocidocomo «pajaporte» y que, además, ha dado lugar a numeros os memes, no está exento de polémica.

El Partido Popular, que también apuesta por buscar formulas para evitar que los menores tengan acceso a este tipo de contenidos para adultos, considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no quiere proteger a los menores sino controlar a todos los ciudadanos».

El presidente del PP, Alberto Nunez Feijoo, tildó este sabado de «ridicula» y de «cortina de humo» la aplicación y pidió su retirada Aunque, reconoció que como padre de un miño de siete años, lo que más le preocupa son los riesgos de internet y para ello ha pedido «trabajar juntos» en busca de medidas reales que protejan a los menores. Pide figarse en «modelos de otros

## El PP cerca al Gobierno por el «pasaporte» para ver porno en internet

Presenta 21 preguntas en el Senado y advierte: «No quieren proteger a los menores sino controlar a todos los ciudadanos»

países que pueden servir de baseno solo para proteger a mños y adolescentes del porno, sino también del acoso, los abusos sexuales, la violencia y las adicciones.

El Grupo Popular cerca al Gobierno con este asunto y ha registrado hasta 21 preguntas en el Senado. En ellas, el senador Francisco Javier Marquez interpela al Gobierno, a quien pregunta por escrito si cree que bloquear el acceso a ciertos situos web es suficiente para proteger a los menores de los peligros de internet, o tiene previstas otras medidas integrales. Tambien quiere saber si cree que la aplicación para el control de acceso a servicios pomograficos es la solución para educar y proteger a los menores de los abusos del entomo digital o cómo piensa el Gobierno evaluar la efectividad y el impacto real de la aplicación de limitación a accesos pornograficos en la protección de menores, especialmente considerando las limitaciones que presenta

Sobre la manera de implementar esta nueva App, los populares preguntan al Ejecutivo cuál es el presupuesto y los recursos humanos que el Gobierno ha destinado para la creación, desarrollo y mantenimiento de la aplicación de bloqueo de acceso a contenidos inapropiados para menores, así como que medidas tiene el Gobierno para negociar con proveedores extranjeros de sitios web pornográficos y

La mayoria de las webs de adultos no se encuentran en la UE y no están sujetas a esta jurisdicción

El 88% del contenido para adultos que circula en Internet tiene un componente violento El porno en internet está a un click de todos los usuarios

lograr su cooperación en el desarrollo del sistema de verificación de edad. Y es que, este es uno de los escollos que ve el PP, va que «la mavoria de las págmas web más visttadas tienen su sede fuera de la Unión Europea y, por lo tanto, no estan sujetas a la jurisdicción española», advierte la portavoz del Senado, Alicia Garcia, Tambien, en declaraciones a LA RAZÓN indica que la App presentada por el ministro Escrivá «es una medida sin garantias para la protección de los menores en internet» y, ademas, «la protección de los menores es un tema de Estado y no se pueden hacer experimentos ni cometer fallos. El Gobierno no puede ir por libre». García recuerda que se ha creado una Ponencia de Estudio en el Senado para ver que medidas son las más eficaces y certeras para proteger a los menores. «Hay que tomar medidas integrales y consensuadas con los expertos». Resalta que «si el Gobierno de Pedro Sánchez empieza a hacer experimentos para intentar limitar una serie de derechos, no tiene efectividad ninguna y esta perjudicando los derechos de los adultos».

En la batería de preguntas dingidas al Gobierno el senador Marquez Incide en pedir explicaciones y saber en qué consiste la cibersegundad de la aplicación de bloqueo para impedir el acceso a contenidos pornograficos a menores, cuando no se han podido evitar ataques a organismos e instituciones del Estado como la Dirección General de Trafico (DGT), el SEPE o de informes de salud de militares o policias,

Con respecto a la App surgen muchas dudas. Y es que, para limitar el acceso a este tipo de web, preguntan desde el PP, «qué ciudadano, pudiendo entrar libremente en una web radicada en el extranjero, va a darle sus datos privados al Gobierno para que sepa que accede a páginas porno y, si considera que ofrecer soluciones fallidas desde el inicio da confianza a los ciudadanos de la eficacia de sus medidas en la protección de los menores».

Mientras se ponen soluciones efectivas, los psiquiatras y psicologos siguen alertando del problema que supone el acceso ilimitado de los menores al porno donde, ademas, los algoritmos están diseñados para captarles. El 88% de la pomografía que circula por Internet tiene un componente violento y esto influye más tarde en el comportamiento sexual que muestran muchos menores, alertan.

SOCIEDAD 37

Ana Abizanda, MADRID

uando era tan solo una niña. Anabel Dominguez supo que llegaria el dia en el que no podna andar por sí misma y que necesitaría la ayuda de una silla de ruedas para hacerlo, ya que la diagnosticaron distrofia muscular de cinturas, una enfermedad neurodegenerativa. Esta patología provoca una pérdida progresiva de masa muscular, que causa debilidad, pérdida de fuerza o poco egulibrio, entre otros sintomas. Esta sevillana, que tiene casi 75.000 seguidores en redes sociales, creó el movimiento Nosoylogueves, donde habla abtertamente sobre la discapacidad y que da también el título a su libro (Libros Cúpula). En sus páginas, con sinceridad, humor y optimismo, reivindica lo que somos más allá de las apanencias, y ofrece esperanza a todas aquellas personas que están en el camino de la autoaceptación Además, comparte sus secretos acerca de cómo alcanzar una vidaplena, siendo diferentes en un mundo de iguales. El objetivo fundamental para ella, normalizar lo que es normal.

## La adolescencia, que ya es un periodo complicado de por sí, vino en tu caso acompañado de los primeros síntomas de la enfermedad. ¿Qué recuerdas de esa etapa?

La adolescencia ha sido sin duda la peor etapa a la que me he enfrentado jamas. Ver que mi cuerpo cambiaba, que se cumplian todos los presagios de lo que me contaron cuando era pequeña y la falta de referentes fueron el detonante para que viviera en el hastio, el miedo y la desgana. Tengo muy pocos recuerdos de mi adolescencia, porque fue una etapa traumatica. Es como si mi mente lo hubiese olvidado todo. Cuando intento poner en orden emociones del pasado me cuesta mucho visualizartodo lo que pasé. Tenia mucho miedo a todo lo que estaba por llegar y sentí que mi vida no tenia sentido.

#### En el libro confiesas que intentaste quitarte la vida en dos ocasiones ¿Qué le dirías a una persona que haya tenido estos pensamientos?

Le diria que la vida es un fluir con la gloria y la adversidad a partes iguales. Que es normal sentirse mal, tener miedo, estar triste— y es necesario transitar todas las emociones para que entendamos quiénes somos. Solo abrazando



Anabel Dominguez Publicista e «influencer»

## «Me encanta crear contenido que ayude a desaprender cosas de la discapacidad»

En su libro «No soy lo que ves» cuenta su experiencia después de que a los cinco años le diagnosticaran distrofia muscular



Jamás pensé que aceptaría mi enfermedad y estoy segura de que nada se me podrá resistir»

«Deberíamos estar dispuestos a aprender, escuchar, y valorar todo lo que sume a esta sociedad»

todas las emociones (negativas y positivas) llegaremos a conocer quienes somos y nuestra capacidad de enfrentarnos a cualquier situacion. Todas las emociones son válidas, y transitarias es vital para que entendamos el porqué de nuestra existencia. Pero todo tiene que tener un tiempo de ser, y si no somos capaces de transitar las emociones solos tenemos que pedir ayuda.

#### ¿Consideras que la aceptación es el logro más importante que has conseguido en estos años?

Aceptar y entender la aceptación es el mayor regalo que me he podido hacer jamás. El dia que entendí que aceptar consiste en dejar de ejercer resistencia sobre las cosas que no puedes cambiar y le das a eso que te pasa el lugar que merece, la vida toma otro sentido. Jamás pense que aceptaria mienfermedad, y estoy segura de que a partir de esto nada se me podrá resistir, porque se que me tengo y me tendré por encima de todas las cosas.

#### ¿Qué le pediries a alguien que tione delante por primera vez a una persona con discapacidad?

Le diria que tiene delante a una persona. Que nada es lo que vemos a simple vista y que todos (hasta las personas que aparentemente cumplen con un estandar) estan pasando por alguna situación que desconocemos. Todos nos merecemos ademas el mismo respeto y credibilidad. Y eso va

mas allá de la apariencia.

#### La diversidad es riqueza, dices en una de las frases del libro. ¿En qué sentido?

Por suerte no existen dos personas iguales en este mundo y eso es maravilloso. El mundo está lleno de vidas e historias maravillosas que suman. Y deberíamos estar dispuestos a aprender, escuchar y valorar todo lo que sume a esta sociedad. No entiendo por que se «castiga» osenala lo diferente, porque la diversidad hace a la sociedad mas rica. Todos somos valtosos y únicos. Y me parece que querer formar parte del rebaño, que todos sigamos la misma dirección y la misma manera de pensar no solo es aburrido, sino Incompatible si queremos conseguir un mundo mejor.

#### Pese a la «demonización» actual de las redes sociales, ¿qué papel juegan para normalizar ciertas enfermedades?

Las redes sociales son un motor de cambio. Claro que tienen su parte negativa, pero tambien positiva. Vivimos en la era de la información y encontrar referentes de todo tipo, contenido didactico y de divulgación las hacen un lugar revolucionario. El dia que cree Nos oyloquevesoficial (mi perfil en redes sociales) tenía un objetivo claro: ser el referente que nunca encontré y acercar la discapacida d a todos los que no la conocen. Me encanta crear contenido que remueva conciencias y que ayude a otras personas a desaprender cosas sobre la discapacidad del unaginario colectivo. Y como mi perfil, hay muchos que se encargan de hacer del mundo un lugar mejor.

#### ¿Qué importancia tiene para ti Nosoyloqueves?

Para mí Nosoyloqueves empezó como un hobby a partir de una necesidad, y se ha convertido en lomejor que he hecho hasta el momento. Me siento muy orguliosa de la familia que he creado, de todas las personas que están en ella, que apoyan mi contenido y que me estiman sin conocerme de nada. Me parece brutal cómo se pueden establecer relaciones tan solidas a través de la pantalla. Es la razon por la que me levanto cada mañana.

#### ¿Hay algo que le pidas al día de mañana?

Sipudiera pedir un deseo sería que todos pudiésemos salir a la calle de manera libre y que nadie nos juzgara por nuestra apariencia. No hay nada más importante que la libertad de poder decidir, elegir y actuar. Sin miedo y opresión,

## La contaminación golpea a la reproducción asistida

Un estudio revela que la mala calidad del aire disminuye casi un 40% el éxito de los nacimientos por esta vía

B. Tobalina, MADRID

La mala calidad del aire provoca seis millones de partos prematuros al año a nivel mundial. Así. segun las estimaciones de riesgo, cada incremento de 10 microgramos de partículas PM 2,5 por metro cúbico en el aire llevaría a un descenso de 22 gramos de peso en el nacimiento, un 11% mas de riesgo de sufrir bajo peso al nacery un 12% más de riesgo de nacimiento prematuro. Cada minuto respiramos entre cinco y seis litros de aire. Pero, ¿qué ocurre si ese aire esta contaminado antes de la recuperación de ovocitos (óvulos) durante la fecundación in vitro?

Un estudio pionero, presentado hoy en la 40º Reunión Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriologia (Eshre) en Ámsterdam y publicado en «Human Reproduction», ha revelado que la exposición a particulas finas (PM) antes de la recuperación de óvulos durante la fecundación in vitro puede reducir las probabilidades de lograr un nacimiento vivo en casi un 40%.

Para llegar a esta conclusión, el doctor Sebastian Leathersich, autor principal del estudio, especialista en fertilidad y ginecólogo de Perth (Australia), y su equipo, analizaron la exposición a PM 10 en las dos semanas previas a la recolección de ovocitos y encontraron que las probabilidades de un nacimiento vivo disminuveron un 38% al comparar el cuartil más alto de exposición (18,63 a 35,42 µg/ m3) con el cuartil más bajo (7,08 a 12,92 μg/m3). La investigación, que se llevó a cabo durante un periodo de ocho años, analizó 3.659 transferencias de embriones congelados de 1.836 pacientes. La edad media de las mujeres en el momento de la extracción de los ovocitos era de 34,5 años y de 36,1 anos en el momento de la transferencia de los embnones. El estudio examinó las concentraciones de contaminantes del aire durante cuatro períodos de exposición

previos a la extracción de los ovocitos (24 horas, 2 semanas, 4 semanas y 3 meses). El aumento de la exposición a PM 2,5 en los 3 meses previos a la recuperación de ovocitos también se asoció con una disminución de las probabilidades de nacimiento vivo, que cayeron de 0,90 en el segundo cuartil a 0,66 en el cuarto cuartil.

Es importante destacar que se observó el impacto negativo de la contaminación del aire a pesar de la excelente calidad general del aire durante el periodo de estudio, con niveles de PM10 y PM 2,5 que excedieron las directrices de la OMS en solo el 0,4% y el 4,5% de los dias de estudio, respectivamente

• Este es el primer estudio que hautilizado cíclos de transferencia de embriones congelados para analizar por separado los efectos de la exposición a contaminantes durante el desarrollo de los óvulos y en el momento de la transferencia de embriones y en el inicio del embarazo. De este modo, pudimos evaluar si la contaminación estaba teniendo un efecto sobre

los propios óvulos o sobre las primeras etapas del embarazo», explica Leathersich, «Nuestros resultados -prosigue- revelan una asociación lineal negativa entre la exposición a particulas en suspensión durante las dos semanas y los tres meses anteriores a la recolección de ovocitos y las tasas de nacimientos vivos posteriores a parturde esos ovocitos. Esta asociación es independiente de la calidad del aire en el momento de la transferencia de embriones congelados. Estos hallazgos sugieren que la contaminación afecta negativamente a la calidad de los óvulos. no solo en las primeras etapas del embarazo, lo que es una distinción que no se había informado antenormente».

Los expertos piden que se estudie a fondo la relación entre medioambiente y salud reproductiva La contaminación del aire es uno de los mayores riesgos ambientales para la salud y se estima que causa más de 4 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. La exposición a partículas finas está asociada a una serie de condiciones de salud adversas, incluidas enfermedades cardiovasculares y respiratorias, En 2021, el 97% de la población urbana de la UE estuvo expuesta a concentraciones de PM 2,5 supenores a las directrices anuales de la OMS (5 microgramos/m3).

«El cambio climatico y la contaminación siguen siendo las mayores amenazas para la salud humana, y la reproducción humana no es inmune a ellas. Incluso en una parte del mundo donde muy pocos dias superan los limites máximos de contaminación aceptados internacionalmente, existe una fuerte correlación negativa entre la cantidad de contaminación del aire y la tasa de nacimientos vivos en los ciclos de transferencia de embriones congelados. Minimizar la exposición a los contaminantes debe ser una prioridad clave de salud publica», hace hincapié Leathersich. «Estos hallazgos enfatizan la necesidad de seguir prestando atención a los factores ambientales en la salud reproductiva», añade el Dr. Anis Feki, presidente electo de Eshre.

Opinión

Culos

Paloma Pedrero

ntes era una cues-

uón de hombre que

valora culo de mu-

jer. Abora, tanto unos como otras se miran al espejo de espaidas y con la cabeza torcida hacia atrás. Una parte significativa de jóvenes quiere poseer unas buenas nalgas. Sin embargo, esta obsesión por los culos parece venir de antano, y la periodista norteamericana Heather Radke se ha encargado de estudiarlo minuciosamente. Una de las frases estrella de su publicación coincide con mi observación inicial: «Resulta un tanto curioso que se les preste tanta atencion a los traseros cuando son una parte de nuestros cuerpos que no podemos ver. En ese sentido, el culo es más de quien lo observa que de guien lo porta», Lo de la autoobservación es algo bastante nuevo. En mi juventud apenas nos lo mirábamos, aunque todas preferiamos un culito proporcionado, elevado y sólido, pero nunca grande. De los culos de ellos ni habiabamos. pero sinceramente yo los preferia pequeños y un poco planos, lo natural. ¡Hay que verlos ahora en los gimnasios intentando sacar posaderas a lo loco! Dice Radke que la apropiación de la belleza negra ha jugado un papel importante. El cuerpo africano, más salvaje y sexual que el europeo. Pero sinos vamos acercando al presente, la mayor popularidad llega en 2014 con la portada de kım Kardashian, ola retaguardia de Meghan Trainor ¡Y surge la moda de los culazos! Y la cirugia para satisfacer la obsesión. La lipotransferencia, en la que se toma grasa de la pa ciente y se inyecta en la zona trasera, es uno de los procedimientos estéticos más peligrosos ya que causa embolismos y puede llegar a la muerte de la paciente. Hay también lmplantes (que se caen) o inyecciones (que se van diluyendo). En fin, todo un tormento de formas para lucir culos falsos. Culos que disfrutarán aquellos que los miran y no quienes los padecen. Qué penita, tanta preocupación por el culo y tan poca por el cerebro,



Imagen de archivo de Barcelona bajo una «boina» de contaminación



#### El libro del día

«Estación Damasco» David McCloskey

> 560 paginas. 21,85 euros



On este thriller debuta en la literatura un antiguo analista de la CIA. Una novela con Sina en llamas como telón de fondo. Asediado por las protestas populares en las calles, el sangumario dictador Bachar el Asad responde con una violencia cada vez mayor, que incluve, se sospecha, el uso de armas químicas. La CIA manda a su agente Sam Joseph a París con la mision de reclutar a la funcionaria Mariam Haddad, una siría que forma parte del circulo intimo del dictador. Pronto, Sam y Mariam se encuentran en Damasco para dar con el responsable de la desaparición de un espia estadounidense.



Estatuilla dorada de un cacique quimbaya, en el Museo de América

## Razones para no volver al Museo de antropología

#### Marian Benito

l señor Urtasun, a la sazón ministro de Cultura, empreza a provocarnos cansancio moral. Después de mi (mala) experiencia en el taller drag del Museo de Antropologia. que resultó ser una burda panto mima para insistir en el borrado de la mujer y la supremacía blan ca, el ministerio sigue adelante con su intención descolonizadora de museos y colonizadora de mentes. Todo va a ser tocado por la varita magica de la resignifica cion, para bochomo no solo de quienes participamos en sus talle res, sino también de quienes visi ten este museo y el de América.

Urtasun ha impulsado, segun informa « El Pais», dos comités de expertos para actualizar y descolonizar el Museo de América y el de Antropologia. La idea es elaborar un informe técnico con propuestas sobre la narrativa, los conceptos y las piezas exhibidas. Avanzan que no tendrán competencias juridicas. Es decir, no podrán plantear la devolución de los objetos que consideren controvertidos, pero sus conclusiones serán la base para que ambos museos arranquen en 2025 con una muestra permanente renovada

Sumala lectura historica recuerda a la demolición de estatuas del Black Lives Matteren Estados Unidos. Aqui se repite una majadena similar que destapa el mal ajuste de cuentas con el pasado que hace la izquierda en España. Asistimos a un autentico atropello cultural que delata la ignorancia y el limitado nivel cultural de quien lo propone. La intención de cambiar el pasado responde al deseo de imponer un pensamiento unico para llevarlo a dogma de fe o verdad inviolable. No hay nada peor, como decía el Premio Nobel Pérez Esquivel, que el monocultivo de mentes. Borrar el pasado, aunque tenga episodios deplorables, nos empobrece. Tambien la radicali dad de quienes se revuelven contra la historia cobijándose en el manto de la modernidad.

¿Quiénes serán los expertos? ¿Acudiran a fuentes cientificas? Si, como adelanta la noticia, cada comité incluye al director del museo, a dos de sus trabajadores y a otros profesionales especializados en arte racializado, feminista, colo nial y queer, ya tenemos la respuesta. Urtasun pasa por alto que no hay mejor arma que el conocimiento de la historia en sus contextos concretos, en lugar de comités endogámicos, rígidos e impermeables a todo lo que no proceda de su campo de visión.

Como quedó claro en el taller drag, estos profesionales despliegan un extraordinario relato echando mano de la miseria emocional con un lenguaje agrestvo y superficial que se expande con la fuerza de un virus biologico. Esta mos ante una manipulación psicologica que recurre a la falsedad como parte de su propaganda, como ocumo en la Primera Guerra Mundial con el bulo de las fábricas de jabón humano. Pero Urtasun tiene enfrente a la oposición, que resiste cualquier tentativa de adoctrinamiento.

¿Hablamos de otros expolios? ¿Por qué no menciona al millonano William Randolph Hearst, que compró por 500 pesetas la reja del coro de la catedral de Valladolid y arrampló con el claustro de un monasterio cisterciense? Nada de esto importa a este gobierno.

#### Cultura / Selvático animal



Javier Menéndez Flores, MADRID

stamosanteunabiblia del flamenco, un maestro absoluto de ese arte que desde que ganó, en 1956, el Concurso Nacional de Cante Hondo (hoy Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba) tiene la consideración de clasico en vida, Nacido en Puente Geníl, Córdoba, hace 92 años, ostenta el privilegio de ser el ultimo receptor de la codiciada Llave de Oro del Cante, que le fue otorgada en 2005 y que, en sus 156 años de existencia, tan sólo ha recaido en cinco artistas. La suya fue, quizá, la unica de consenso: universidades, conservatorios, peñas y diputaciones lo avalaron, algo que no se habia dado antes, aunque el le resta importancia a ese carisimo galardon: «No hay oposiciones para eso. Hay algulen por encima de ti que te reconoce unos valores y te dice "tú", te señala. Aunque, claro, yo la recibí con agradecimiento», y opina que tendrían que crear una Llave de Oro para el baile y otra para la guitarra, «pero eso -dice en un tono que casi suena a disculpa- no está en mí mano». ¿Cómo definiría el flamenco este maestro de maestros, aquello a lo que le haentregado su vida entera? «El flamenco es un sentimiento, un arte, una musicalidad que te emociona, te estremece, te engancha y te pe-Ilizca el alma. Se puede definir de muchas maneras, pero yo no tengo mucho más que decir que eso. Aparte de lo que significa en mivida, claro, porque yo empecé a cantar en mi pueblo cuando terminó la guerra, con apenas ocho años. Nací en el 32 y me tragué toda la guerra y la posguerra horrorosas, como todas las guerras. Porque en las guerras no gana nadie, pierde todo el mundo. Especialmente la gente más humilde, como era mi caso». Unos años durismos que prefiere no rememorar: «Pasaron, punto. Con todo lo que he vivido y viajado, toda mi trayectoria, no tengo tiempo para recordar ninguna amargura antigua. Y lo digo sin ningun odio a nadie nia nada, no soy rencoroso». La afición al cante le vino por via paterna. De él le viene el apodo, Fosforito, que le pusieron a su padre por sus interpretaciones de Francisco Lema « Fosforito»: «Quiso ser torero y era un cantaor que cantaba muy bien. Cuando hablamos de cantaores y de épocas gloriosas del flamenco, hablamos de cuatro, pero, en realidad, son 40, y mi padre estaba ahi, era un buen cantaor. Terminó siendo pintor de

Leyenda viva del flamenco, es uno de los cinco artistas galardonados con la Llave de Oro del Cante. En esta charla aborda, con lucidez, su vida y obra

## Fosforito: «Nunca he pretendido parecerme a nadie, siempre he querido ser yo»

brocha gorda porque muy pronto suyo, lo llamó al orden porque lo se cargó con ocho hijos [ríe] y con algo tan desagradable como es una guerra. Cuando los niños empezamos a crecer, cada uno tiró para un lado y vo me puse a cantar, que es lo que había hecho toda mi vida». A pesar de no ser muy taurino, no le ha gustado que el Ministerio de Cultura hava suprimido el Premio de Tauromaguia: Me parece mal. Los toros tienen una raíz espanola, no sólo andaluza. Desde la Edad Media se corrían toros. Cuando Góngora, en 1587, con veintitantos años, se hizo racionero de la catedral de Córdoba, un obispo, pariente

«Me parece mal que se suprima el Premio de Tauromaquia. Los toros son arte», apunta Fosforito

Opina que «el Niño de Elche es un payaso, un disparate. No tiene nada que ver con el cante»

acusaba de ser amigo de cantaores y toreros. Quiero decir que Gongora iba a la Corredera de Córdoba a ver los toros en el siglo XVI. Los toros estan unidos a nuestra vidadesde siempre, a nuestras tradiciones. Y sí, es arte».

¿Hay algún cantaor al que reconozca como su mayor influencia, a quien se quería parecer? «A mi me han interesado todos los cantaores. Pero me interesaba lo que cantabarr, no cómo lo cantaban. Nunca he pretendido parecerme a nadie, siempre he querido ser yo». Y no solo lo consiguió sino que desde muy joven se caracterizo por dominar todos los palos del flamenco, algo infrecuente: «Con 23 años fui ganador absoluto, primer premio en todas las sesiones, en el Concurso Nacional de Cante Jondo, en Córdoba. Y cuando tenia 37 años grabé una antología, con 48 cantes, con Paco de Lucia...;en una semana! Eso es una cosa insolita, ahora es inconcebible. Ahora se tarda... Yoquésé». Aquello fue tras cumplir el servicio militar, donde una anemua casi lo retira del cante para siempre: «Cuando volvi de soldado a mi pueblo, por problemillas que tuve de salud, una anemia, perdi la voz. Vivía solo, en una pensión, y

comía cuando podía y cuando me acordaba. Cuando en mi pueblo me vieron en tan malas condiciones y entendieron que ya no me podria buscar la vida como cantaor, el ayuntamiento acordó en un pleno compramme una guttarra -rie- y convencieron a un guitarrista, Manolo Santos, para que me diera clases, tha a verte por las noches, cuando el hombre cerraba su bar. y aprendi un poco, las primeras posturas, tocaba un poquito por soleá... Y, por inercia, empecé a encontrarme, hasta que recupere misfacultades.

#### Camarón y cantaores jóvenes

Los flamencos jóvenes citan siempre a Camarón como el mas grande, y aunque su talento y genio están fuera de toda duda, es como si los cantaores anteriores a el no existieran. ¿Tiene Fosforito esa sensación? «La expresion de cada uno, y sugusto, es libre. Camarón llegó en un momento dado y fue el cantaur de mucha gente joven. Eso mismo pasó conmigo 20 años antes. Camaron impactó, aporto algo nuevo. No es que inventara nada, porque en el cante todo está inventado. pero creó una forma de decir. Él le ponia algo al cante, una cosita más. Y si, claro que eso es muy importante, por eso lo recuerdan y tiene muchos seguidores. Pero también tenian muchos seguidores Caracol, la Niña de los Peines, Pepe Pinto, Marchena, Juan Valderrama, Son épocas. Y lo mismo pasa con los toreros y los futbolistas».

El cantaor cordobes está al loro de los cantaores más jóvenes, aunque dice sentirse incapaz de señalar a ninguno porque «hay gente muy buena». Le tiro entonces de la lengua dandole algunos nombres. Israel Fernández: «Un cantaor interesante, teniendo en cuenta que todavía beneun marchamo del que debe desprenderse y aparecer con algo particular. Porque mientras siga queriendo ser Camaron, que es irrepetible... Pero, poquito a poco, como pasa casi siempre, irá encontrándose a sí mismo. Tiene un gran don, es buen artista». Miguel Poveda: «Es un divo en solitano. Además de que canta muy bien flamenco, la copia la borda. Un artista maravilloso». El Nino de Elche: «Eso no tiene nada que ver con el cante, es otra historia. Eso es un payaso, un disparate. ¿Tiene talento cantando? Tiene mucha osadia. Eso tambien cuenta, sí, pero qué tendrà que vereso con un cante por soleá, o por seguiriya, o por bulerías, o por petenera. A lo mejor sabe cantarlo, pero se ha montado unos numeros que me parecen esperpenticos. No puedo enmarcar eso en el flamenco».







Antonio Fernández Díaz, más conocido como Fosforito, cantaor de Puente Genil

#### Opinión

#### Enciéndeme y verás

#### Javier Menéndez Flores

Las calles apestaban a pólvora y a miedo, y comer era siempre una fiesta. Cuántas toneladas de nada en las despensas y de gramatica parda en las aceras, Antonio. Una confusión de alientos azuzados por el lángo de la necesidad, que nunca bajaba los parpados. Fuego homicida en el verano y hondo puñal de hielo de noviembre a marzo. Y los niños rostros embadumados de una gravedad adulta, infancias sin infancia. Pero la carne de cañón nada puede hacer frente a la inoperancia de los políticos y la vesanua de los generales.

Antonio Fernández Díaz nacio millonario en un par de dones, el del oido fotografico y el de la garganta insondable. Y en cada centimetro de cada dia desde que guarda memoria, se ve a sí mismo deletreando el abecedario salvaje de lo jondo. Tema aun la

estatura de un pigmeo cuando se lanzó a cantar por las tabernas y las ferias de ganado, en la profundidad abisal de los pueblos de la serranía de Cádiz y Málaga, y actuaba en cines que parecían mausoleos para audiencias de sesenta perso-

nas como mucho, aunque él sintiera sobre si el peso de un millón de ojos.

Pero la mala alimentacion obró igual que un disparo a canon tocante y lo debilitó tanto que hizo que su voz se desvaneciera. Trató entonces de sacarle a una guitarra la misma magia que era capaz de extraer de lo más hondo del pecho, y no hubo manera. Menos mal que el solo ejercicio del instrumento le refrescó la memoria al cuello y resucitó su mas preciado tesoro, Y cuando le llegó aquella oportunidad desde Córdoba, con las cuerdas vocales en forma y las ganas hincándole fuerte sus espuelas, para alla que se fue con lo puesto, que era, aunque aun no lo supiera, todo lo que bacia falta para conquistar el mundo. Y los eruditos, los entendidos, los que controlaban de la cosa del cante le dieron su bendicion y lo distinguieron, entre otras cien fieras, con el grado de capitán general. Y ya nada volvió a ser como antes.

Han desfilado por tu vida tantos nombres en luces de neon que sería una insensatez intentar reproducirlos todos, pero no pienso callarmetres; Juan Valderrama, Paco de Lucia, Antonio Gades. El oro que recubre algunas biografias brilla tantísimo que no es posible sostenerle la mirada, del mismo modo que el sombrero que corona la cima es tan pesado o tan ligero como decide quien se encuentra alli arriba. Pero lo que no admite duda es que el traje de la maestria está confeccionado con el hilo del coraje y del hambre, y con ese gramo de genio que algunos elegidos llevan consigo desde la placenta, y de todo eso Antonio sabe un rato.

El flamenco sana, Antonio, lo puedes jurar por la memoria de fus muertos, por mas que lo jon-

«Millonario en el

oido fotográfico

y la garganta

insondable»

«Los eruditos del

cante le dieron el

grado de capitán

general»

do sea un punzón, una bomba de ra cimo, un proyectil preñado de explosivo. Porque el rito del cante, cuando la sangre se dispara y tira del alma hacia la garganta, te lleva a un lugar que no has conocido fuera de esos instantes y te hace sentir como el gla-

diador en el Colisco, solo ante el abismo pero atravesado por el rayo de la gloria.

Fosíonto es hijo de otro tiempo, de una época que nada tiene que ver con esta (aquellas ventas en mitad de la madrugada para saciar el hambre de diversion de los señoritos y aquel refugio hermano de las peñas), pero su juventud es eterna y es por ello que en este mundo de velocidades imposibles e inteligencias algorítmicas aún tiene sitto.

Le dijiste una vez a Maria Isabel que la amas desde el principio de los tiempos, antes, incluso, de que naciera. Y muchas veces, en la soledad de tus reflexiones, piensas, con sonrisa de corsario, que, aunque ya transites el último recodo del camino, si alguien te enciende verás la que se lía. Porque la antorcha que siempre has sido aun tiene mecha.

#### Cultura

Marian Benito, MADR D

rasgos faciales, la longitud de su barba o la rebeldia de su cabello, podriamos pensar que Ludovic Shmak es el último neanderial sobre nuestro planeta. Él se burla, casi hasta el sonrojo, de este tipo de apreciaciones, fruto de la arrogancia humana. ¿Qué nos hace pensar que el neanderial tuvo una apariencia similar a la nuestra, quizá más indomita? Soberbia en su estado puro o igno rancia, si es que no es lo mismo.

Paleoantropólogo de la Univer stdad de Toulouse en Francia, Slimak es un hombre de curiosidad insaciable y percepción agudisi ma, como deja patente en su último libro, «El neandertal desnudo», cuya presentación le ha traido a España. Aventurero, cronista, filosofo, historiador, antropólogo y, sobre todo, un hombre insolito. Con estilográfica de poeta y cerebro de genio, se encuentra en sus paginas cara a cara con esta emgmática especie humana extingui da hace unos 45.000 años, esbozando teorias, pero sin afan de llegar a conclusiones definitivas.

Admite que la idea de dar al neandertal un aspecto similar al nuestro, en lugar de presentario como una bestia, es seductora, pero erronea. «No es un suceda neo del Homo sapiens y los cien-Uficos deberian reconocer esa otredad perdida, en lugar de recrearla a nuestra imagen y semejanza». Es algo que venimos ha ciendogeneración trasgeneración. El ser humano ha fantaseado con el neandertal como el último salvaje desde Herodoto, padre de la historia en el mundo occidental, hasta la ciencia más reciente

Slimak desconfió desde muy joven y miró picaramente de reojo la imagen que se nos ofrecía del neandertal. Ya de pequeño, cuan do recorría la campiña francesa de la mano de su padre, guardabosques, le decía que de mayor hana agujeros en la tierra para encontrar objetos antiguos. Y lo cumplio. Tres de sus cinco décadas de vida -tiene 51 años- las ha pasado aranando sin descanso la tierra. «No unas cuevas cualesquiera, no una tierra cualquiera, sino un suelo todavía habitado por la presencia del neandertal. Veintinueve anos persiguiendo a la criatura, deslizándome en las estrechuras y las grietas donde vivió, comió, durmioysecruzó con otros humanos: de las suyos, pero también de los otros. Donde a veces murió. Y. sin embargo, después de pasarme

El hombre que araña las

cuevas en busca del neandertal

Después de tres décadas
excavando con sus propias uñas
las huellas de su «criatura», el
antropólogo francés Ludovic Slimak
nos presenta en «El neandertal
desnudo» conclusiones
sorprendentes

veintinueve años con las manos metidas en esa tierra, en el barro de esas cuevas, sigo sin lograr discernir con claridad quién fue el neandertal»

Ha extraido pruebas y las ha analizado. Incluso ha creido llegar a entender, hasta darse cuenta de que algo no encajaba. «Y sí, así es, sobre todo al principio, porque cuando uno mira a la criatura desde lejos tiene esa engañosa sensación de evidencia, de que es facil entenderla»

De lo que sí puede dar fe este antropologo francés es que, por muy románuca que nos parezca la

posibilidad, el neandertal no fue uno más entre nosotros. Empe zando por sus estructuras mentales, no puede considerarse un hermano, ni siquiera un primo. - Pero sí una humanidad, plena y entera», cuya naturaleza está aun por definir. Y así debenamos en frentamos a ella. «En cuanto a las obras que se pretenden ajenas a la duda -alegando un conocimiento bien establecido de esa humanidad exunta-, quiza lo mas pruden te sea cerrarlas y reflexionar con calma. Hace falta haber metido muy poco las manos en aquellos barros, o haberlo hecho con un entusiasmo demasiado superficial, para estar convencido de lo contrano».

Curiosamente, quienes llevan las uñas sucias de barto son los investigadores más cautelosos y los que no dejan de cavar y abrir nuevos interrogantes sobre los restos que «la criatura» -como él dice- dejó tras de sí. «Hablar de ella sin haberse enfrentado a sus espacios de vida, sin haberla perseguido durante decadas como un cazador persigue a su presa, es hablarle al aire». Puede que sea el ser más inasible e imposible que nos podamos encontrar.

#### Aprendices de brujo

Slimak la compara con el mons truo creado por el científico suizo Víctor Frankenstein, quien, tra tando de crear vida, creó a «la cosa», dotada de su propia consciencia y a la que ya no pudo controlar. Cuarenta y dos milenios despues de su desaparición del reino de los vivos, «investigadores, estudiosos y aprendices de brujo» intentan hacer hablar y devolver a la vida al neandertal

Para el autor de «El neandertal desnudo», esta criatura se ha convertido en una vieja compañera de viaje, «uno de esos colegas con los que andas pero de los que en realidad no sabes gran cosa». Está convencido de que la insistencia en moldearla siguiendo un patrón de hombre contemporaneo es una muestra más de vanidad. «La posibilidad de que una criatura cons ciente de sí misma haya podido ser esencialmente diferente de nosotros nos causa rechazo, nos repug na, nos subleva. Así que inventamosyreinventamosalneandertal». Y nos empeñamos en disfrazarlo «de forma narcisista, cierto, pero a fin de cuentas como se viste a un espantapajaros»

En 1939, una ilustración sensacional en un libro de antropologia mostraba a un hombre bien afeitado y de menllas pobladas, con sombrero de fieltro y traje, mirando con expresión de aburrimiento. Cuando se revelo que esa figura tan parecida aun humano moderno era un neandertal. la sociedad se acomodó a la idea ingenua de que las diferencias se reducian a una cuestión de cabello y ropa. Poco más. 85 años despues, seguimos asignando a las sociedades neandertales nuestros propios códigos de comportamiento. «A fuerza de ensamblar las partes de diferentes cadáveres, la criatura se nos ha acabado escapando. No tanto como realidad histórica o cienufica, sino mas bien como un egregor que posee su propia vida, que vaga por nuestras fantasias; la

de cualquiera, pero también la de los investigadores, que no se quedan al margen», corrobora Shmak. La prueba más reciente es la descripción del neandertal con adornos de conchas y garras de águila, ataviado con plumas de rapaces, tocando la flauta y pintando las paredes de las cuevas.

El antropologo francés se pregunta si realmente estamos preparados para asumir la verdad del neandertal. Ni hombre ni mono, y con sus propios ritos de la vida y de la muerte. «En Occidente, como



 Una de las teorías que postula Ludovic Slimak es que la extinción de los neandertales se pudo producir por apareamientos faltidos con los Homo sapiens debido a diferencias genéticas. En la búsqueda de ADN antiguo, de hace 45.000 a 40.000 años, se ha encontrado carga genética neandertal en todos los primeros Homo sapiens. Sin embargo, at extraer ADN de los últimos neandertales, contemporáneos de esos primeros Homo sapiens, no se ha hallado ADN proveniente de un Homo sapiens en

ninguno de ellos. El científico indica que el intercambio de genes no informa de una historia de amor, sino que funda y caracteriza la estructura de las alianzas entre ambas sociedades humanas. Podria ser una primera clave sólida sobre las relaciones, poco apasionadas, entre ellas durante el tiempo en que coincidieron y una base para saber por qué, cuando el sapiens aparece en los registros arqueológicos de cada población de Europa, el neandertal desaparece hasta la extinción total de la especie.





en toda sociedad tradicional, quien rompe un tabú es violenta mente rechazado, marginado de su grupo. Aceptar que el neandertal es una humanidad diferente de la nuestra -humano sin ser humano-nos obligaría a transgredir los más profundos tabúes de nuestra sociedad».

Su libro incita a desligamos de nuestros prejuicios para aceptar que ni el uso de herramientas ni el pensamiento ni la risa ni la em patia ni el amor ni las estructuras sociales distinguen de forma decisiva a nuestra especie de la gran variabilidad de los otros seres. «Cuanto mas avanzamos en nuestro conocimiento de la eto logia animal, más claro resulta», dice.

Es lo que él ha comprobado en sus viajes de rodullas por los recovecos de las rocas, por las orillas de los grandes nos donde quedaron congeladas, fosilizadas después de miles de años unas escenas, unas acciones, «miles de anécdotas que nos hablan de pueblos a lo lejos, tanto en el espacio

Ludovic Slimak, explorador francés y gran estudioso de los neandertales

«Aceptar que el neandertal es una humanidad diferente transgrediría los más profundos tabúes» como en el tiempo. De pueblos borrados de nuestro recuerdo irremediablemente amnésico. De pueblos para siempre extintos».

Nole cabe duda de que han existido distintos grados en la forma de estar en el mundo. «No es algo subjetivo, sino fruto de una reflexion madurada progresivamente durante casi treinta años en contacto diario con los vestigios de esas poblaciones». En su análisis final, Slimak confía en que el neandertal sea finalmente liberado y reconocido como una criatura más poética y creativa, pero mucho más frágil. «De momento, me temo que aun permanecerá atrapada un tiempo por nuestros prejuicios. Desprenderse de uno mismo no es tan sencillo»



«El neandertal desnudo» Ludovic Slimak DEBATE 240 páginas 20.80 euros

#### Cultura





#### **FESTIVAL DEGRANADA**

Obras de Bach, Haydn, Mozart y Beethoven. Piano: Andras Schiff Palacio de Carlos V, Granada. 4-VII-2024

## Un piano en la noche mágica

El ya septuagenario artista ha dictado un verdadero y resumido curso de interpretación pianistica en esta velada al aire libre. Fue explicando paso a paso cada una de las obras que iba a tocar. El problema para muchos fue que se le entendta muy mal. Las palabras, chapurreadas en castellano, inglés, francés e Italiano, con la boca pegada al micro, se entendian malamente y algunos nos quedabamos con frecuencia in albis. En todo momento, eso si, reconocimos su estilo, su sello personal, sus modos y maneras y volvimos a encontrarnos con suscaracterísticas, las que le han

convertido en un intérprete de referencia. Ese tan bien estudiado apoyo a la tecla, esa elástica actitud, de ágil gacela, ante el tinstrumento. Su sonido es ahora claro y redondo, esbelto y terso y su fraseo, minucioso, elegante y bien ligado.

i.l recital comenzó, antes de pronunciar palabra, con el aria de las «Variaciones Goldberg» de Bach, una hermosa carta de presentación, tocada casi con delectación. Seguimos con el «Capricho» del propio Bach, rematado con una fuga clarísimamente dibujada. De vez en cuando, de pie, micro en mano, explicaba alguna particulandad

de lo que tocaba, lo que con frecuencia se perdia en el aire cálido del Carlos V. Nos obsequio a continuación con la «Suite francesa nº 5», que remató con una estupenda y minuciosa Giga. Ahi pudimos apreciar la sutileza de su apoyo, la elegancia de su toque, siempre limpido.

Evidentemente uno de los secretos de su estilo reside en la pulquérrima forma de manejar el pedal (los pedales). Nunca, con el cuidado que pone en ello, se producen emborronamientos, frases confusas, pasajes enrevesados. Todo es claro como la luz del dia. Como lo fue también la soberana recreación del «Con-

#### El festival se celebra, entre otros especios, en el Palacio de Carlos V

certo italiano», que nos elevó hacia las alturas del aire de la noche. El pianista seguia hablando. A veces captabamos la logica de sus explicaciones. Fueron muy claras desde un punto de vista conceptual las que dedicó a la «Fantasía K 475» de Mozart, que se unió a las no muy conocidas «Variaciones» de Haydri. Todo manaba exquisitamente y nos sentiamos prendidos en el magico equilibrio, en la unión de las áureas sonoridades con el aire de la noche granadina. Justo y gran colofon la «Sonata Waldstein», la «nº 21» de las de Beethoven. Puede que aquí, en los fortisimos y dramáticos acordes que vertebran en buena parte el primer movimiento, echaramos en falta algomás de fulgor, de nervadura. Pero la version fue tan ricamente elaborada, que quedamos compensados y complacidos. Las palmas echaban humo y el pianista, tras casi dos horas de concierto, no dudó en regalarnos otras tres piezas: un tiempo de una Sonata de Mozart, creemos que la «nº 20», una melodia húngara de Schubert y un «Intermezzo» de Brahms, Nadie se iba del recinto. Pero el pianista, siempre sonriente, dio por finalizada la sesion.

#### **Arturo REVERTER**

Empezó el recital con una version ligera y refrescante de «Liebesbotschaft» («Mensaje de amor»). Buen comienzo. Señalamos enseguida la musitada y bien coloreada «Standchen» (la famosa «Serenata»). Estupendamente subrayada por los dos artistas la rítmica contagiosa de «Abschied» («Despedida»). Concentrada y dramatica se nos expuso «In der Ferne» («A lo lejos»). En el hed postrero de Rellstab admiramos la firme lentitud y los hábiles falsetes. De la parte mas enjundiosa, la tocante a Heme, destacamos, de nuevo, el medido recogimiento, con la potenciación del drama intenot, aplicado a «Am Meer» («Junto al mar»). Para las tres ultimas piezas, habriamos quendo un umbre más oscuro.

#### El poder de la palabra

## Falta de profesionalidad

#### Fernando Vilches

No sé si usted lo apreciara

como yo, pero cada dia hay menos profesionalidad en nuestra

sociedad. Flota un estado de

enfado, desgana y de hacer to-

das las cosas como un mero

trámite. Mi suegro, un grandísimo profesional, decia que -a veces- le daban ganas de quitarle la escoba a la persona que barma las calles para enseñarle cómo hacerlo bien. Soy de una generación a la que nuestros padresno premiaban por aprobar: «Es tu deber, hijo», y lo entendiamos. Mis profesores del Seminario de Rozas de Puerto Real me enseñaron a realizar la obra bien hecha sin esperar ni felicitaciones ni recompensas. Da igual que vayas a comprar alimentos, ropa o algún artilugio, que parece que no te lo quieren vender o que te lo regalan sin merecerlo, a pesar de los desorbitados precios que solo vemos quienes vivimos de un sueldo, dado que nos dicerique la economia va como un cohete; sin embargo, muchos pensamos que va como perro sin cabeza. Erase una vez un concesionario de coches llamado lTRA, que creó con esfuerzo y de la nada don Moises. Asi lo recordamos después de muchos años de su fallecimiento. Con él, además de su hijo, estaba José Ignacio Diez Negrillo, su director comercial. Este hombre ponía ilusión, profesionalidad, inteligencia y empatia a la hora de venderte un coche y, si te derivaba a alguien de su equipo, la situación era muy similar (ya no está en la empresa). Desde 2020, año en que lo conocí, no he dejado de comprar mis coches allí, y de recomendarlo a amigos y familiares. Esto ha sido así hasta este año. No han querido ni renovar mi «renung» ni venderme un coche nuevo: han pasado completamente de mí, pero es que ahora es Mobility Center, una empresa sin alma, a la que el cliente le importa una higa. Lástima.

#### FESTIVAL DE GIJANADA

Schubert: «Schwanengesang D 957» («El canto det cisne»). Piano: Daniel Heide. Baritono: Konstantin Krimmel. Hospital Real. Pat o de los Mármoles, Granada, 5-VII-2024

#### Schubert en la noche granadina

Este Joven barítono aleman (31 años) es un artista en claro ascenso. Y en parte este crecimiento lo hemos podido ir apreciando en nuestro pats, al que acude con cierta frecuencia. Sus dotes y su estado de forma los hemos podido corroborar ahora en este concierto granadino. Voz de barítono lírico timbrada y cálida, extensa y de emisión muy natural, sin ensombrecumientos artificiosos, sin apoyos espurios, sın gangas. Canto noble, fraseo bien cincelado. En la franja superior no existen para él problemas en el pasaje y el aire circula libremente, aunque

determinadas notas altas no queden del todo cubiertas. No importa: el sonido sale redondo, sin destemples.

Nos ha ofrecido por derecho el ciclo completo de «El canto del cisne» de Schubert, una verdadera maravilla, con siete lieder sobre poemas de Relistab, seis de Heine (los mejores y más profundos) y uno de Seidl. En esta ocasión Krimmel y su pianista han colocado entre las canciones del primero y las del tercero una especie de intermedio con la unica cancion basada en Seidl («Die Taubenpost»), que es la que habitualmente cierra el ciclo,

unida a otras tres sobre textos del mismo literato. Para cerrar en belleza con Heine. Claro que luego han alterado el orden previsto en la partitura y también el consignado en el programa de mano.

La verdad es que no ha umportado demastado dada la bondad de las interpretaciones, siempre en el fiel expresivo, siempre musicales, matizadas al maximo. Es cierto que la voz anda algo falta de peso, de enjundia, de sustancia para profundizar hasta el tuetano en algunas las canciones. Pero el resultado ha sido en conjunto más que notable.

**Arturo REVERTER** 

# LARAZON 25 IV PREMIOS BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA



BARREL



### Toros



Instante de la cornada que el sexto toro le propinó a Borja Jiménez en el momento de la suerte suprema. El sevillano cortó las dos orejas

## Triunfo con sangre de Borja Jiménez en la tarde del santo patrón

El sevillano hizo lo más importante de la tarde y cambió su triunfo por una grave cornada. Fernando Adrián obtuvo un trofeo, mientras Diego Urdiales se fue de vacío

PAMPLONA, Tercera de San Fermin, Lleno de «No hay billetes», Toros de La Palmosilla, serios y de dispar presencia. 1º y 5°, desarrollaron movilidad y nobleza, y el 6º fue repetidor y con clase Descastados los otros tres.

Diego Urdiales, de verde esmeralda y oro, pinchazo, estocada contraria y siete descabellos (silencio tras dos avisos); estocada delantera (silencia).

Fernando Adrián, de blanco y oro, pinchazo y estocada (silencio); estocada baja (oreja). Borja Jiménez, de berenjena y oro, media estocada tendida (silencio); pinchazo y estocada honda (dos orejas que paseó la cuadrilla). Sufrió una comada en el triángulo de Scarpa, que diseca la arteria femoral y penetra la parte externa del musio derecho.

#### Paco Aguado/EFE. PAMPLONA

sevillano Borja Jiménez corto las dos orejas al sexto, que le comeó de gravedaden el muslo derecho al entrar a matar al final de la corrida del dia de San Fermín.

Hasta el momento del percance, Junénez le habia hecho una faena mas animosa que asentada al que se decanto como el toro de mas clase del desigual sexteto de La Palmosilla y que, curiosamente, entró como remiendo de uno de los que corrieron el encierro. Es decir, que el unico que no hizo la carrera matinal fue el que acabó desarrollando mejor condición para la muleta, esa que el diestro sevillano manejó con afan y encimandose demasiado con el serio y cuajado animal, al que no dejó asi desplegar, por no facilitarle el largo recorndo que pedia, su clara entrega tras el engaño.

Con todo, la faena, salpicada de alardes desde que la abnó de rodi-



#### Peligro en el ruedo

Lo que no se debe hacer en un encierro

▶ Los toros de La Palmosilla protagonizaron un primer encierro masificado y limpio en los primeros tramos, luego se estiró la manada hasta partirse en dos en la catle Mercaderes, permitiendo bonitas carreras. El

peligro llegó en el ruedo. donde dos toros fueron tocados por mozos inconscientes y tardaron en entrar a los corrales, parando el cronómetro en 4:06 minutos. Hubo 6 contusionados y un comeado leve.

llas en los medios, fue muy jaleada por las peñas que veman a los tendidos por primera vez en la feria, lo que, sumado sobre todo ala impresion de la cornada producida en la suerte suprema, hizo que se pidieran esas dos orejas que el alcalde Astron, como presidente de la corrida, no tuvo reparos en conceder. Antes, Jiménez había recibido a porta gayola al tercero, el toro más terciado de la corrida, que se crecio y se rebrincó con cierta aspereza a lo largo de un trasteo porfion pero de escaso gobierno y poco reposo por parte del sevillano.

Tambien tocó pelo el debutante Fernando Adnán, no de su primero, destartalado de cabeza y bajo de hechuras, que agotó su escaso fondo de raza mediada el movido y amontonado trabajo del diestro madrileño, que tampoco mostro mucha consistencia ante el quinto, otro de los toros con claras opciones del encierro gaditano,

Ese quinto, que habia protagonizado momentos de peligro en el ruedo a la llegada del encierro, fue un cinqueno de finas y serias hechuras que rempió a embestir con entrega y movilidad cuando Adrián le citó para varios pases cambiados en los medios, y así siguió embisuendo a lo largo de un trasteo que no acabó de macizarse, por falta de mayor mando y temple, sin que el conjunto y menos aun la estocada baja justificaran el trofeo.

En realidad, el mejor toreo de la tarde de San Fermin llevó la firma de Diego Urdiales, el veterano del cartel y el unico que se fue sin premio de la plaza. No lo pudo hacer con el cuarto, un toraco feo y muy ancho de sienes que no agradecio el buen trato del riojano, pero si con el primero de la corrida, un bondisimo castaño que, aun a falta de un punto más de calidad, embistió lo suficiente.

La faena de Urdiales fue muy clásica, en tanto que se limito al toreo esencial, con solo algunos adornos, y estuvo dominada por el un acertado sentido de la medida y una tecnica precisa, en altura y trazo de los muletazos, adecuada a las condiciones de un toro al que ayudó a ir a más y a mejor, con momentos especialmente destacados por el temple, la extensión y el ajuste de sus naturales y derechazos. Solo que el mal uso de los aceros, lo dejaron todo en la nada estadística.

#### EL CARTEL DE HOY

El encierro y la corrida de este lunes correrán a cargo de los toros de Cebada Gago, que serán lidiados por Juan Leal. Román e Isaac Fonseca.

**Egos** 

Gustavo González, BARCELONA

ichael Jordan,
para muchos el
mejor jugador de
baloncesto de la
historia, ha pasado cuatro dias haciendo turismo
en la Ciudad Condal. El deportista
está realizando su propio crucero
por el Mediterraneo, acompañado
de varias parejas de amigos, sus
dos hijas gemelas, Isabel y Victoria, de nueve años, y por supuesto
su mujer, la modelo de origen cubano lvette Prieto.

La pareja se dio el «sí, quiero» el 27 de abril de 2013, varios años después de que Jordan se separa ra de su primera mujer, Juanita Vanoy. Las nupcias se celebraron en Florida y reunieron a lo más granado de la élite estadounidense, incluido Donald Trump, que por aquel entonces ní se imaginaba que llegaria a presidente.

El grupo recaló en Barcelona el pasado martes 2 de julio y abandonó el puerto el viernes 5. Antes, disfrutaron de unos dias en Mallorca, Ibiza y Formentera. Desde su llegada a Barcelona, a bordo del superyate M'Brace, con 74,5 metros de eslora Jordan y su mujer separaron sus planes durante el dia para adaptar la jornada a sus gustos y preferencias. Sus hijas pequeñas salian cada mañana acompañadas de las nuneras y los guardaes paldas, y su agenda vacacional se basó en numerosos baños en la playa y una visita a Port Aventura.

Las mujeres del grupo, encabezadas por fvette, estuvieron de compras por la ciudad y visitaron los lugares mas emblematicos, para después encontrarse con Michael y los amigos para comer y degustar la amplia y exquisita oferta gastronómica de Barcelona. Michael Jordan e Ivette ejercieron de anfitriones para sus amigos y les enseñaron los lugares más exclusivos, como una terraza con vistas a la Torre Giories y a la Sagrada Familia; o el emblematico hotel W, conocido como el Vela. Casi flotando en el Mediterráneo, este complejo de 5 estrellas ofrece una de las mejores panorámicas de la capital catalana, uno de los muchos atractivos por los que el grupo decidió cenar alli.

Jordan se repartió el tiempo entre sus amigos y sus hijas, con quienes jugó en la cubierta del barco. Justo después de flegar al yate tras una excursión con las nineras, isabel y Victoria corrieron hasta su padre para abrazarle y mostrarle los peluches que habían comprado durante su paseo por Barcelona, una estampa idilica 3. STAVO GONZALEZ

El exjugador de la NBA llegó a la Ciudad Condal en su superyate, acompañado de su familia y otros amigos

## Lujo y puros: Michael Jordan recala en Barcelona

que da buena muestra del buen momento personal que atraviesa el mito del baloncesto.

Sin duda, otra de las improntas que dejó Michael Jordan en su visita a España fue su afición por los puros habanos. El deportista retirado. Una de las personas de servicio que acompañaba algrupo en el viaje le acercaba un gran cofre, como si de un tesoro se tratara, donde Michael guarda sus puros con mimo y mantiene las condiciones de temperatura y humedad más idóneas para su conserva-

ción. Tras pasar revista a su arsenal, escoge uno y lo fuma a lo largo de casi todo el día. A sus 61 años, Michael ha triunfado en el deporte con uno de los mejores palmarés de la historia, pero también en los negocios.

#### **Gran fortuna**

Ha multiplicado su ya de por si gran fortuna, fruto de uno de los mejores sueldos en el baloncesto, gracias a su certero ojo para el «business». Ademas, ha sido imagen de prendas deportivas y hasta se lanzaron una Zapatillas que llevan su nombre. También adquino los derechos de una de las franquicias de la mejor liga de baloncesto del mundo para multiplicar su valor en pocos años, pero a pesar de su apoyo, los Hornets fracasaron en las temporadas que estuvieron bajo el auspicio de Michael. El pasado año dejó sus intereses profesionales en la NBA tras vender sus acciones del equipo por 2,700 millones de dolares, y teniendo en cuenta que pago por su participación mayoritaria 275 millones, el negocio le salió redondo.

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

#### Que medie el Turronero

#### Jesús Amilibia

Leo: «Más tension entre Yolanda Diazyla patronal CEOE. La vicepresidenta segunda intenta arrinconar a la patronal para la reducción de jornada». Aqui tenemos, en la pista central del circo, una gran transformación en directo, y no me refiero tansolo a que, según Monedero, la Yoliya sea un zombi, no, que a Él no parece importarle mucho eso siempre que no muerda en el Consejo de Ministros. Fijense: ha pasado en un pispas de hacer manitas con Garamendi y vivir con él una acaramelada luna de miel, a arrinconarlo entre sus ex acariciados, y lo que es aun peor, a situarlo en la extrema derecha, como si, furiosa y despechada no se sabe por qué, lo mandara ahora a toquetearse con Marine Le Pen o a compartir gimnasio con Abascal.

Garamendi denunció los malos tratos de la vicetiple con una suave y muy discreta queja de ex toqueteado dolondo: «Diaz ha pasado del diálogo al monologo». Pero ni siguiera triunfa como monologuista, quizá por no asesorarse de Eva Hache. Leo más: «Las pymes estallan contra las tesis comunistas». O sea, que estallan mayormente contra las tesis de la Yoli, comunista rubia de haute coiffure. Imparable en su racha de errores, ya no se conforma con la reducción de la jornada laboral; cuentan que además exige o quiere exi gir que los trabajadores del sector de hostelena que trabajan en las zonas costeras puedan practicar surf, windsurf y kitesurf en su tiempo de descanso y con el material deportivo y profesores a cargo de las empresas. Garamendi ofreció cubos y palas para hacer castilios de arena, pero a la Yoli le pareció poco y no tragó.

Deberían nombrar mediadora lose Luis López, El Turronero, que ha hecho posible la paz entre Bertin y Gabriela. Y eso que ahí habia un niño de por medio.



#### Geografía mítica

## Fuentes mágicas del norte de España

David Hernández de la Fuente. MADRID

Ili donde hay fuentes, hay transmisión, hay lugares de paso y criaturas fantasticas femeninas del umbral, como dice Joseph Campbell, a la hora de establecer el cruce al mundo extraordinario, siempre fundamental en la aventura heroica. El agua estancada suele ser transmisora para lugares peligrosos, y se ve en lagunas lienas de hadas célticas y dragones inquietantes. En cambio, las aguas corrientes y que bullen de los manantiales, fuentes y rios se asocian más bien a nintas juveniles. y beneficas que son capaces de dispensar sus dones a los seres humanos, pero que a veces tambien son ambivalentes, seducen a un incauto pastor y se lo llevan al mundo extraordinario para siempre. En la geografia mítica de España estas criaturas y estas fuentes se ven sobre todo en el norte y hoy me gustaría reunir algunos ejemplos de Asturias, Cantabria, Galicia y el norte de Castilla.

En primer lugar tenemos la tradición de la fuente y de la cueva de Covadonga. La Santina, la virgen de Covadonga, que se aparece a don Pelayo en el campo de batalla para despeñar a los árabes y ayudar a la fundación del nucleo de resistencia cristiana, según la historiografía mitica, no deja de ser una Asturias, Cantabria, Galicia y el norte de Castilla son lugares donde predominan las leyendas alrededor de aguas y ríos, unas corrientes míticas que simbolizan historias heroicas o incluso religiosas

mujer poderosa sobrenatural, que ganará la batalla y a la que don Pelayo no dudará en atribuir la victoria de sus huestes. La cueva, donde se habian refugiado los cristianos y donde tiene la devocion esta virgen, aliada sobrenatural de los ejercitos, esta bañada por la fuente de los siete caños que también brota en honor a ella. Covadonga, qué duda cabe, es un lugar de poder y de paso, un enclave maravilloso de las montañas. La leyenda dice que la Fuente de los Stete Canos es magica y otorga el enamoramiento a quienes la beben. Segun la leyenda popular si alguien bebe de la fuente en un año se casará, pero no hay que respirar hasta haber bebido de todos los caños. Hay coplas populares que lo recuerdan: «Al llegar a Covadonga / no bebas agua, morena, / si, como dijiste ayer, prefieres vivir soltera», «La virgen de Covadonga / tiene una fuente muy clara; / la nina que de ella bebe dentro del año se casa».

Pasemos ahora a Cantabria, donde una antigua noticia de época romana nos habla de las famosas fuentes Tamáricas, tres fuentes en la zona de Cantabria, que cita el gran naturalista, geógrafo e historiador romano Plinio el Viejo, fallecido en la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era. Plinio refiere la maravilla de estas antiguas fuentes de Cantabria con estas palabras: «Las Fuentes Tamáricas en Cantabria sirven de augurio. Son tres, a la distancia de ocho pies. Se juntan en un solo lecho, llevando cada una un gran caudal. Suelen estar en seco durante doce días y, a veces, hasta veinte, sin dejar ninguna señal de agua, mientras que otra fuente contigua sigue manando sin interrupción y en abundancia. Es de mal aguero intentar verlas cuando no corren, como le sucedió poco ha al legado Larcio Licinio, quien, despues de su pretura, fue a verlas cuando no corrían, y murió a los siete dias». (Naturalis historia, XXXI, 23).

#### Lugares de ensueño

Muchos han buscado, despues de esta noticia de Plinio, el emplazamiento de las fabulosas tres fuentes: es la geografia real en pos de la mítica, de esas fuentes donde los pueblos prerromanos y los his-

> panorromanos posteriores sabian leer el futuro gracias a las criaturas divinas del lugar. Desde el siglo XVIII algunos eruditos y geógrafos locales las han querido localizar en varios lugares. Uno de ellos es la Fuentona de Ruente, que se encuentra en el parque del mismo nombre en el vaile cántabro del Saja, y es un manantial único por su orografia cavernosa. La fuente surge de un curso subterráneo seguramente en red que bebe de las ricas aguas freáticas de la zona y también presenta una cavidad sobre la cual, obviamente, han cundido las leyendas de este tipo. Pero hay otras noticias sobre su identificación, que comentaremos más adelante. Son incesantemente recordadas las le yendas sobre estos lugares de ensueño, sobre las que seguiremos la próxima semana.



La llamada Fuente del Matrimonio o de los Siete Caños, bajo la cueva de la Santina de Covadonga EL RIVAL

Deschamps no resuelve los problemas de Francia con el gol Pág. 51



PICKFORD, SAKA...

Inglaterra acaba con su pasado en las tandas de penaltis Pág. 52









Jesus Navas, en el entrenamiento de la selección

## El último reto para Jesús Navas

Contra Francia tendrá que ocupar el lateral derecho ante la ausencia por sanción de Carvajal. Han pasado casi quince años de su estreno con la Roja

Domingo García. Alexandre

l'estadio en el que Jesus Navas debutó con la selección va no existe. Han pasado casi 15 años y el Vicente Calderon está en camino de convertirse en una zona residencial sín más restos de su pasado futbolero que una placa en recuerdo de que un dia aquello fue la casa del Atlético y, de vez en cuando, de la selección.

Aquel futbolista que se llamaba Jesús Navas tampoco existe ya. Ahora es un jugador distinto y no solo por que esté cerca de cumplir los 38. Después de ganar el Mun-

dial en 2010 y la Eurocopa 2012, desapareció durante cinco años de la convocatoria de la Roja. Del Bosque no lo llamó para el Mundial 2014 en Brasil y Luis Enrique lo recuperó en 2019. Habia dejado de ser ya el extremo desequilibrante al que recurna Vicente para cambiar los partidos que se hacían espesos y se habia convertido en lateral derecho.

Desde ahí intentará ayudar a España a llegar a la final de la Eurocopa para ganar un título que sería el cuarto para la Roja en este tomeo. Sería la segunda Eurocopa para Navas que, ademas, se converuria en el jugador con más titulos con la selección española. Ya es el unico que ha ganado todo lo que se puede ganar ahora, Mundial, Eurocopa y Liga de Naciones. Está empatado con otros futbolistas como Casillas, Sergio Ramos, Xavi, Iniesta, Torres y alguno mas con tres titulos, pero ellos tienen dos Eurocopas, que pesan más que su Liga de Naciones.

 Le he visto y pienso que todavia estoy en la selección, Sigue viniendo, el tio no se baja del autobus. Eso es bueno porque es muy buen chico. Lo conocisiendo más joven, pero sigue disfrutando del futbol yesun ejemplo para todos los chavales, que tienen que mirarse en un jugador así, que con todo lo que ha conseguido y todo lo que ha ganado con la selección quiere seguir estando aquí y apoyando a



Estuvo cinco años sin jugar con la selección y cuando regresó se había transformado en otro futbolista

«Sigue disfrutando del fútbol y es un ejemplo para todos los chavales», dice **Iker Casillas** 

los companeros», decía lker Casillas hace unos dias, cuando visitó a los internacionales antes de jugar contra Alemania.

Hasta ahora Navas se ha dedicado a hacer grupo y a ejercer de consejero de los mas jóvenes más ailá de dar descanso a Carvajal en el partido contra Albania, en el que lució el brazalete de capitan. Contra Francia le tocará ser titular v puede que intentar frenar a Mbappé, aunque el nuevo jugador del Real Madrid está moviéndose más por el centro en esta Eurocopa,

Navas y otros futbolistas como Rodri y Morata son responsables del buen ambiente que se ha generado en la concentración de la Roja y que explica Cucurella. «He-



#### «El sueño continúa», el mensaje de Pedri

▶ Pedri ha escrito un mensaje de ánimo para sus compañeros y para la afición en su cuenta de Twitter. El jugador conoció el sábado que no podrá volver a jugar en la Eurocopa, pero continúa en la concentración y su ambición sigue siendo la misma. «Vine a Alemania a por la Euro2024 y aquí sigo, hasta el final. Porque el sueño, no lo duden. continua. Esta semana toca animar y aportar de otra manera a esta gran familia que es la selección. Su apoyo y el de todos ustedes está siendo increíble. Ha pasado lo más duro y empieza el camino de vuelta, para estar a tope con el Barcelona», dice. Y añade otro mensaje para Kroos: «Gracias. Toni por tu mensaje. Esto es futbol y estas cosas pasan. Tu carrera y tu palmarés quedan para siempre», añade. «Solo quiero decir una cosa más, ¡Vamos, España», concluye el mensaje.

mos creado un grupo muy bueno, tenemos una mezcla de jugadores más veteranos con jugadores más jóvenes. Eso hace el dia a día muy ameno porque tenemos las tipicas cosas de los mños y tenemos otras cosas con los veteranos. En este tipo de tomeos vale más tener un gran equipo que tener estrellas y creo que lo estamos demostrando», dice el lateral izquierdo de la selección.

A Cucurella, aunque es zurdo, le preguntaron si estaría dispuesto a cambiar de banda contra los franceses para cubrir la ausencia de Carvajal. «El míster es el que tiene que tomar la decisión. Intentaré dar lo mejor de mi en la izquierda, en la derecha o donde sea. Hemos demostrado que todos los que estamos aquí somos grandes jugadores, hemos demostrado que estar aquí no es un regalo, que te lo tienes que haber currado y dar el nivel», dice Cucurella, más por no salirse de lo políticamente correcto que porque realmente piensen en jugar con él como lateral derecho.

De la Fuente ya avisó antes de

jugar contra Albania que no era amigo de hacer experimentos. Entonces le preguntaban por la posicion de central, pero sirve también para el lateral derecho. «Ese puesto lo tenemos muy bien cubierto con los jugadores especificos. No soy de hacer inventos. Si hay una emergencia sí, pero si puedo utilizaremos los jugadores especificos para cada puesto», decia el seleccionador entonces.

Y el jugador especifico para el lateral derecho es Jesus Navas. Uno de esos futbolistas de confianza del seleccionador. Muchos de los internacionales llevan desde hace diez años en la selección con Luis de la Fuente. Algunos ganaron ya con él el Europeo sub' 19, otros se sumaron para ganar el mismo título con la sub'21 Pero la relación entre el seleccionador y Navas comenzó mucho antes, cuando De la Fuente trabajaba en las divisiones inferiores del Sevilla. «Hay jugadores que nacen para competir y es uno de ellos», dice el seleccionador, «Yodisfruto el dia a dia», dice Navas. Y quiere seguir disfrutando.

## Un problema con el gol

Deschamps da vueltas al ataque para solucionar los problemas de Francia. El único indiscutible es Mbappé, el líder del equipo

José Aguado, MADRID

Hasta Inglaterra, que lleva cinco tantos, ha marcado más goles que Francia, que se ha plantado en las semifinales de la Eurocopa con tres goles, uno de penalti y dos marcados por los rivales en propia meia. Sin embargo, es el tercer equipo que más veces ha rematado en la competición. El problema, por tanto, es que la selección de Deschamps no encuentra buenos lanzamientos, le cuesta generar huecos, romper la defensa rival. Le cuesta, en fin, elaborar para conseguir remates claros. «Nos falta eficiencia, esoes seguro. Pero el máximo goleador de la competición tiene tres goles, hay muchos goles en propia meta», aseguraba ayer Kolo Muani, uno de los delanteros que haempleado Didier Deschamps, con el mismo éxito (ninguno) que con el resto.

Mbappé es el único fijo, aun que está muy lejos de su mejor forma. Tras el choque de octavos, kylian, capitán de Francia y voz de la selección para todo (iambien asuntos políticos y de actualidad), reconoció que estaba cansado y que por eso, mas el golpe en la nariz, pidio el cambio.

Hizo una temporada enorme, conmas de 45 goles», le defendio ayer su compañero. « De pende de nosotros empujarlo hacia arri-

ba, pero aún quedan dos partidos», continuaba Muam

La jerarquia de Mbappé en el vestuario es indudable. No pudo tirar penalus, pero en Francia se ha hablado mucho de sus palabras a los compañeros: «Es un gesto técnico», les dijo: «Para nada es una cuestión del azar. Chicos, no olvideis que es un gesto técnico. Lo hemos trabajado, es un gesto tecnico. Ignorad todo lo demás. Sois tú y el portero. Es una jugada técnica, jvamos a por ella! Pase lo que pase, estamos todos juntos».

«Mbappé es el jugador que se enfrentó tres veces al portero en la final del Mundial Por eso, cuando habla de penalus antes de una tanda, le escuchamos»,

3

tantos ha marcado Francia en la Eurocopa, dos se los hizo el rival y otro, de penalti

89

remates suma Francia, el tercer equipo, junto a Portugal, que más ba tirado explicaba aver Fofana sobre el papel de Kylian.

Poreso Mhappé es titular siempre y decide si tiene que ser sustitudo, pero el resto se va alternando. Thuram empezó como titular, al igual que Griezmann. Ambos han perdido su sitio en alguno de los partidos de Francia. Kolo Muani fue titular en los cuartos, mientras que Dembelé va y viene, algo habitual en su carrera, sin que Deschamps tenga muy claro qué puede esperar de un futbolista tan irregular, sin duda el mejor del equipo en el ultimo encuentro: cambió el ritmo y dio algo de vida a un grupo que siempre juega con el mismo tono. Dembelé es uno de los que más equipo hace en el vestuario: «No quiero decir que sea un payaso, no está aquí para entretener a la galería. Pero en cuanto abre la boca, todos se ríen. Es una persona muy unificadora, es importante tenerlo en el grupo», desenbia aver Fofana.

Sin embargo, esa alegría de Dembelé y el buen rollo que se desprende del vestuario, no se refleja en el campo. Pero el vestuario está convencido de lo que hacer « Nos faita presencia de cara a la porteria. Pero los centros que hacemos llegan a la zona correcta. Los atacantes deben estar más presentes y los centrocampistas deben venir a apoyamos», continuaba Kolo Muani.



Kolo Muani es uno de los futbolistas que ha empleado Deschamps



#### El ojeador

De niño a veces se perdía los partidos por ir a la iglesia, donde tocaba la batería y su padre era el pastor. Aprendió de Makelele y Paulo Ferreira en el Chelsea



#### Su ficha Edad: 23 años. Trayectoria como jugador:

En la escuela del Chelsea desde los 8 años, debuto en el primer equipo, Cedido al Swansea, ahora juega en el C. Palace. Con

#### Inglaterra:

Internacional desde la sub 16. Con la absoluta. 15 partidos

## El arte de parecer invisible

Francisco Martínez, MADR D.

Gareth Southgate tuvo que tomar la dificil decisión de dejar fuera de la Eurocopa a Harry Maguire. El discutido central del Manchester United, en su momento el defensa por el que más dinero se pagó en la historia del futbol (87 millones, superados por los 90 que invirtio el Manchester City en Gvardiol), ha sido objeto de memes en ocasiones con sus errores, pero para el seleccionador inglés es un fijo y si no estuvo en la lista es porque llegaba justo por una lesión en el gemelo. Su ausencia, en cierto sentido, ha facilitado la labor del técnico, que ya estaba tentado de romper la habitual dupla Maguire-Stones, por la irrupción de otro joven defensa. Marc Guéhi.

Es quizá el futbolista menos conocido de Inglaterra, pero en Alemania habia disputado los cuatro primeros partidos completos hasta que una sanción por cumplir ciclo de amarillas le impidió participar en los cuartos contra Suiza. Pese a ello, está segundo en la estadistica de balones recuperados, con 37, solo uno menos que Rudiger, que ha disputado un encuentro más. El defensa tiene numeros asi medio en silencio, siguiendo su filosofía futbolística: «Creo que Maldini dijo algo como que si tienes que hacer una entrada es por que no estabas en la posición correcta desde el principio. Si un defensor parece que no está haciendo absolutamente nada en un partido es porque está haciendo absolutamente todo bien. Hay momentos en los que el partido te obliga a hacer esa entrada, pero, por muy loco que parezca, si nadie se da cuenta de mi presencia significa que estoy haciendo nu trabajo», opina.

I so en cuanto a lo futbolistico. Su filosofia de vida gira alrededor de Dios, heredado de su familia. Su padre es pastor de una iglesia de Lewisham, a la que él acudia todos los domingos. Cuando era más pequeño, a veces incluso se perdia los partidos por ir a rezar, pero llegado un punto en el que ya apuntaba maneras, sus padres siempre le apoyaron en su camino con la pelota. En la iglesia, por cierto, tocaba la bateria, instrumento que le sigue acompanando.

Marc Guehi se mudó a Inglaterra cuando tema un año desde Abiyan, capital economica de Costa de Marfil. Su trayectoria como futbolista podría considerarse como la ideal: empezó en el Cray Wanderers, club semiprofesional que le dio acceso a la escuela del Chelsea cuando tenia ocho años. Llego a debutar en el primer equipo en 2019, para después jugar como cedido en el Swansea y acabar en el Crystal Palace en 2021. En tan poco tiempo, ha sido ya capitán, aunque al principio lo rechazó por respeto a los veteranos. «No mucha gente lo sabe, pero fue duro para mi en Swansea. No he hablado de ello, todo el mundo piensa que fue pan comido. Jugué los primeros cuatro partidos y luego va no lo hice más hasta después del confinamiento (era 2020, el año de la pandemia). Eso me hizo duro mentalmente», admite un futbolista que no es demasiado alto (1,82) para ser central.

Con la selección, pasó por todas las categorías inferiores desde la sub 16 hasta la absoluta. Con la sub 17 fue campeón del mundo en 2017: Inglaterra derrotó en la final con clandad (5-2, uno de los goles de Guéhi) a una España en la que habia futbolistas como Ferran Torres y Miranda. Esta Eurocopa esta siendo el primer gran campeonato de un defensa que aprendió en el Chelsea de Makelele o el portugués Paulo Ferreira. Tras el paréntesis de Suiza, volverá al equipo para enfrentarse a Paises Bajos por un puesto en la final

#### Inglaterra entierra sus traumas en los penaltis

R. D. MADRID

Las tragedias de Inglaterra en las tandas de penalti ya son historia. Todavía hay capitulos recientes trágicos, como la que dejó al combinado británico sin Eurocopa en la final de hace tres años ante Italia. Pero nada es como antes, cuando llegó a acumular seis eliminaciones desde los once metros entre el Mundial de Italia 1990 y la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012. La tendencia ha cambiado y no es casualidad. Hay un trabajo detrás

Desde que llegó Gareth Southgate al cargo, Inglaterra se ha enfrentado a cuatro tandas de penalti y ha ganado tres. Perdió la mas importante, la que le podría haber dado un titulo a su pais desde el Mundial de 1966. Donnarumma, en Wembley, se hizo enorme v suya fue parte de culpa del trofeo que ganó Italia. Pero antes, el conjunto ingles superó gracias a su aciento desde los pepalus a Colombia en los octa vos del Mundial de Rusia 2018 y a Suiza en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Liga de Naciones en 2019.

Y fue Suiza de nuevo y en los cuartos de final de la Eurocopa su victima. Pero al contrario que en Wembley ante Italia, Southgate no dejó nada al azar. Preparó meticulosamente los penalus, que no ha dejado de ensayar durante los entrena mientos, y fue el quien decidió el nombre de los elegidos. Al contrarto que tres años atrás, no buscó voluntarios. En esta ocasión, el tecnico ingles sentencio que tenian que ser Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney y Frent Alexander-Arnold

Todos siguieron un patrón semejante. No hubo ninguna precipitación. Después de cada pitido de Daniele Orsato, dejaron pasar unos segundos interminables para meditar su lanzamiento y asegurar su precisión. La parada de Jordan Pickford, que llevabauna chuleta pegada a la botella que tema en la porteria con informacion sobre los lanzadores de Suiza, hizo el resto.

### El entrenador que creía hablar con adultos

▶ La fuerza de Países Bajos, la menos favorita de los semifinalistas, reside en el carisma de Ronald Koeman

a España de Luis de la Fuente es la selección, entre las cuatro semifinalistas de la Eurocopa, que mejor juega o, más precisamente, la única que practica un futbol potable. Francia e Inglaterra, por el contrario, basan su candidatura al título en el pedigrí de sus futbolistas a pesar de que Didier Deschamps y Gareth Southgate erigen en cada partido un monumento al feismo. ¿Y Paises Bajos? La vieja Holanda, madre que parió a la modernidad balompedica en el magin de Rinus Michels y con los pies de Johan Cruyff, completa el póker a la chita callando y con total solvencia.

Los neerlandeses aventajan en frescura a todos sus rivales, ya que han sido los unicos en plantarse en la penultima ronda sin disputar una sola prorroga. Terceros de su grupo, transitan por la parte mas despejada del cuadro a la imagen de Portugal en 2016 y tienen en Ronald Koeman a un lider experto y ganador. El unico gran titulo de los Oranje, tantas veces decrotados en los partidos decisivos, fue en la pasada Eurocopa alemana, la de 1988, cuando el hoy seleccionador equilibraba desde la posición de líbero la exuberancia atacante de Gullit, Van Basten y com

Lucas Haurie



En España, está infravalorado porque no es simpático ni se adhiere a la corriente de cursilería general pañía. Como entrenador, a «Tintin» lo minusvaloramos en España porque ni es simpatico ni considera que el oficio de colocar a once futbolistas sobre una hectarea y media de hierba conlleve un máster en petulancia u obligue a una permanente exhibición de retórica cursi.

Ronald Koeman, tanto en Valencia como en Barcelona, dirigió a plantullas de entreguerras con mucha dignidad. Ganó una Copa con los levanunos, que no volvieron a tocar pelo hasta un decenio más tarde, y recogió el testigo de Ernesto Valverde en el Barça, donde fue el mejor padrino para Ansu Fati y dio una alternativa precocisima a Gavi o Pedri. Hace diecinueve meses, en Qatar, pretendíamos ser campeones del mundo con esa tropúla modelada por su desacomplejada confianza en los jovenes. Lo penalizó, en la realidad paralela de la Cataluna hodierna, proclamar verdades tan evidentes como aquel «esto es lo que hay» que admina su inferioridad frente al Real Madrid. En una sociedad infanti lizada hasta el ridiculo y con un presidente «Peter Pan» Laporta, hablar como si los escuchantes fuesen adultos es un pecado mortal. Cuidado con los Paises Bajos porque tienen a un pedazo de entrenador



#### La recomendación del día

«La vida que pensamos», los mejores goles de Eduardo Sacheri

▶ Eduardo Sacheri escribe de fútbol, aunque no escriba de futbol. Fue en «La mirada de sus ojos», el libro que se llevó al cine como «El secreto de sus ojos», donde dejó la famosa sentencia que dice que un tipo puede cambiar de todo menos de pasión. Y las pasiones

de Sacheri son el fútbol e Independiente, puede que no por ese orden, lo que se refleja en toda su literatura. En este libro recoge todos sus relatos intencionadamente futboleros, esos que comenzó a publicar buscándose la vida casi como un espontáneo,

enviando cuentos cada semana para que Alejandro, periodista deportivo muy conocido en Argentina, los leyera en su programa. Cuando Sacheri escuchó por primera vez un relato suyo debió de ser como un gol. Y sus mejores goles están aqui.



«LA VIDA QUE PENSAMOS» EDUARDO SACHERI (ALFAGUARA)



## Hamilton reina en el caos de la lluvia

El inglés vence en una carrera épica con condiciones muy cambiantes. Verstappen fue segundo por delante de Norris, del que se esperaba más. Sainz, quinto y Alonso, décimo

Fran Castro, MADRID

El Gran Premio de Inglaterra mostró que pilotos tienen talento, cuá les pueden llegar a ser geniales y a quiénes les faltan muchas carreras y muchos kilometros para serio, si es que alguna vez llegan a esa categoria... Silverstone, un circuito rapido y stempre complicado, ofreció una carrera llena de alternativas e incertidumbre que unos pocos supieron gestionar y que otros equivocaron de principio a fin. En el grupo de los elegidos estuvieron Hamilton, Verstappen, Sainz e incluso Hulkenberg. En el segundo, en el conjunto que perdió una gran oportunidad, se colaron Norris, Piastri, Leclerc y Pérez. Gente que conduce buenos monoplazas, pero que no están a la altura de las circunstancias. Al menos cuando las cosas se ponen exigentes

La carrera empezó con Russell, Hamilton y Norris en los primeros lugares siempre con la amenaza de Verstappen y Piastri, aunque el



Sainz-Leclerc o cuando las cosas se ponen serias Silverstone fue una de esas carreras donde la pista pone en su sitio a muchos pilotos. Las tremendas condiciones del asfalto, la lluvia, rodar en el trazado casi mojado, pero con ruedas de seco...Todo muy complicado para cualquiera, pero el escenario donde salen a relucir las

diferencias. El duelo que libran los pilotos de Ferrari es un claro reflejo. Leclerc, que salía undécimo, no estuvo a la altura y acabó décimo cuarto. Sainz, quinto. Con una carrera menos por la apendicitis, el madrileño está a solo cuatro puntos del monegasco, que ayer fue un desastre. El piloto británico no subía a lo más alto del podío desde 2021 en Arabia Saudi

de Red Bull no tenía el mismo ritmo que sus rivales. Está claro que el coche energético ha perdido facultades, pero es cierto que su piloto echa el resto para mantener el nivel. Y lo hace con toda la genialidad y agresividad posibles. Las primeras vueltas fueron tranquilas. Los pilotos y los ingenieros esperaban la lluvia tal y como avanzaban los radares y todos esperaban el gran baile de boxes y estrategia para lanzar los ataques. Los McLaren decidieron no esperar tanto y enseguida tomaron la delantera, sobre todo, cuando aparecieron las primeras gotas. Hasta ahi todo bien. Pero aqui llegó el primer error estrategico de McLaren, Mientras Mercedes decidia meter a sus dos pilotos a la vez para cambiar a intermedios, el rival decidió hacerlo en vueltas consecutivas. Ahí se cargaron la carrera de Piastri. Norris sobrevivió, pero luego llegó su gran error, repartido a partes iguales entre piloto y equipo.

La pista se secó a faita de 15 vueltas para el final y tanto Hamilton como Verstappen pasaron antes por boxes. El primero puso blandos y el segundo, duros. Una vuel ta despues lo hizo Norris, que se equivocó al parar en su zona del pit lane. Se pasó un palmo de la posición cuadrada de todo su ejército de mecánicos, les obligó a desplazarse unos centímetros para llevar a cabo la operación de cambiar las ruedas y eso le costo hacer una parada de 4,5 segundos. cuando lo normal es hacerlo en 2,5. Lse tlempo fue lo justo para perder el primer puesto a favor de Hamilton, Desde ahi fue todo en contra de Norris, porque, además, poco despues también fue superado por Verstappen, que se fue a por Hamilton, aunque ya no pudo hacer nada. Desde 2021 no subia a lo más alto del podro el Inglés. Sainz fue quinto tras hacer otra gran carrera y Alonso, que salió decimo, acabó octavo, aunque por detrás de su compañero Stroll.

#### Formula Uno

| Displace to Control                    |            |
|----------------------------------------|------------|
| I. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) 1     | 22 27059   |
| 2 Max Verstappen (Ned/Red Bull)        | m 1.465    |
| 3. Lando Norres (Gbr 'McLaren)         | n 7.547    |
| 4 Oscar Prostn (Aus/Mouairen)          | a 12 429   |
| 5 Carlos Sainz (Esp/Ferrari)           | ±47318     |
| E. Nico Hulkenberg "Ale/Haes)          | a 55,722   |
| 7 Lance Stroll (Carl Aston Martin)     | a 56 569   |
| E. Fernando Alomio (Esp. Aston Martin) | a 63.577   |
| Asi ya et Mundial                      |            |
| Max Verstapper (Ned Red Bull)          | 255 puntos |
| 2 Lando Noms (Gbr. McLaren)            | 171        |
| 3 Charles Leciero (Moniferrari)        | 150        |
| 4 Carlos Sainz (Esp/Ferrari)           | 146        |
| 5 Oscar Rastni (Aus: Mouaren)          | 124        |
| 6. Sergio Perez (Mex/Red Bull)         | 118        |
| 7. George Russell (Gbr/Mercedes)       | 111        |
| 9 Fernando Alongo (EsprAston Martin)   | 45         |
| Proxima carrera: GP Hungrin, 20 y 2    | 21 julio   |
| 15:00 (Duzn)                           |            |



Marc Márquez besa a su hermano Álex en el podio de Sachsenring

## Festival de los Márquez

Marc remonta del 13° al 2° y Álex es tercero para firmar el primer podio de dos hermanos en la clase reina desde los Aoki en 1997

#### José Manuel Martin, MADRIO

La musica retumbaba ayer por la tarde en el hospitality del equipo Gresim. Prosecco volando por los aires, el altavoz a todo volumen y felicidad extrema por terminar de la mejor manera un fin de semana complicado. «Gracias, Sachsenring», decia feliz Marc Marquez después de remontar hasta la se-

gunda posicion desde el puesto trece en su circuito preferido. No le dio para ganar, pero aseguraba que no cambiaba la victoria por tener a su hermano al lado en el podio, algo histórico que los de Cervera no habian conseguido nunca en su carrera deportiva y que en la clase reina lograron en 1997 los hermanos Aoki, Nobuat su y Takuma, en el Gran Premio de Imola. Un día histórico para los Marquez, porque es el primer cajón del curso para el hermano pequeño y porque el mayor se va con buenas sensaciones al paron después de un fin de semana en el que todo lo que habia podido salır mal le salıó fatal.

Supo darle la vuelta en una ca-

#### GP de Alemania

| GP de Alemania                         |             |
|----------------------------------------|-------------|
| MotoGP                                 |             |
| I Pecco Bagnaia (ha/Ducat Lenovo)      | 40:40.063   |
| 2 Marc Marquez (Esp/Gresini Racing)    | 8.3.804     |
| 3. Alex Marquez (Esp/Gresini Racing)   | s 4,334     |
| 4. Enea Bostianini (Ita/Decat, Lanovo) | a 5.317     |
| Assve el Mundini (9 de 20 citas)       |             |
| L Pecco Bagness (tta)                  | 222 puntos  |
| 2. Jorga Martin (Esp)                  | 212 (-10)   |
| 2. More Márquay (Esp)                  | 186 (-58)   |
| Moto2                                  |             |
| I. Fermin Aldeguer (Esp/F SpeedUp)     | 35:07:384   |
| 2 Jake Dragn (Gb) 'CFMOTO Polarcube)   | a 2 (59     |
| 3 Ai Ogura Jap/MT Helmets MSI)         | a 4.4.8     |
| Ass ve al Mundial (9 de 20 citas)      |             |
| 1. Sergio Garcin (Esp)                 | 147 puntos  |
| 2. At Ogura (fap)                      | 140 (-7)    |
| 3. Fermin Aldeguer (Esp)               | 108 (-39)   |
|                                        |             |
| Li David Alonso (Col 'CFMOTO Gavieta)  | 33 02 956   |
| 2 Taiyo Furusate (Jap/Honda Team Asia  | i) a 0.187  |
| 3. fran Ortola (Esp/MT Helmets, MSI)   | a 0.339     |
| Au ve el Mundiel (9 de 20 ortas)       |             |
|                                        | 179 puntos  |
| 2. Iván Ortolá (Esp)                   | 121 (-58)   |
| 3. Dani Helgado (Esp)                  | 120 (-59)   |
| Pròxima cita: GP de Gran Breteña (2-4  | tie agosto) |

rrera en la que fue remontando sın prisasy mucha paciencia hasta el toque con Morbidelli, que le rompió parte de la cúpula y le hizo saltar el airbag. Ahí apareció el Marc de siempre, al ataque; recuperò la distancia con el italiano y le quitó las pegatinas en el mejor adelantamiento del día. Desde ahtse fue a por el podio, que tenía su hermano en ese momento, lo adelantó sin pensar, pero justo entonces se cara Jorge Martin delante y dejaba hueco para los dos en el cajón. « Ellos (Jorge y Pecco) van más rapido, tienen un puntito más y lo lógico es que nos saquen mas puntos de aquí al final de temporada», confesaba Marc cuando le preguntaban en Dazn si se sentia candidato al título. Está a 56 puntos con once citas por disputar, y ahora mismo no lo ve claro.

#### Cambio de líder

El desastre total fue para Martín, lider hasta ayer y que lo perdio todo a falta de poco para el final. Tenia la victoria en su mano y la posibilidad de aumentar su ventaja en el liderato hasta los 20 puntos. Pero apretaba Bagnaia por detrás y lo llevó a cometer un error imperdonable, que le desaloja de la primera posición antes de las vacaciones.

Para Pecco, que se va a casar en este paron de verano, era la cuarta victoria consecutiva en domin go y ya está en lo más alto de MotoGP con diez puntos de margen. Un buen regalo de preboda para el después de una primera parte de temporada en la que Jorge habia sido muy sóbdo. Justo antes de irse a la playa le llego un bofetón duro a Martin que pagó con la parte trasera de su box, que casi demba de una patada.

## Alcaraz resuelve un jeroglífico

Carlitos se deshizo del francés Humbert para alcanzar los cuartos en Wimbledon

El paso por

octavos tuvo dos

sets impecables y

un tramo final

tortuoso

M. Ruiz Diez, MADR D

El francés Ugo Humbert ya forma parte del listado de víctimas de Alcaraz. Carlitos se impuso por 6-3, 6-4, 1-6 y 7-5 en dos horas y 58 minutos para alcanzar los cuartos de final en la segunda semana en Londres. Fueron dos primeros sets impecables y luego tocó resistir el empuje de un jugador muy complicado en

hierba. Humbert creció en el cuarto parcial y cuando amenazaba con llevar el partido al quinto reapareció el defensor del titulo. Fue el Alcaraz que

mezclasolidezy brillantez a partes iguales y ante ese cóctel pocos se mantienen en pie.

Humbert no quiso conceder ritmo en ningún momento y Carlitos tuvo la paciencia suficiente para no caer en el tenis vertiginoso que buscaba el frances. Centradisimo, sin cometer apenas errores y aprovechando perfectamente las oportunidades de break que tuvo, cuajó dos sets sobresalientes. No hubo un apartado en el que flaqueara. Aprovechó el 90 por ciento de las aproximaciones a la red y en errores no forzados acumulo apenas la mitad que el frances. Y eso que Humbert en el guinto

juego del segundo parcial pudo alterar la dinamica del choque porque dispuso de cuatro bolas de break. Las salvó el de El Palmar y luego resolvió un 40-40 en el septimo juego con una variedad de golpes que desestabiliza a cualquiera. Salvadas las dos situaciones complicadas, Alcaraz no desaprovechó su única oportunidad de rotura. Devolvio un saque durísimo a la «T», respondió a dos golpes ganadores

> del frances con un resbalon inchuidoy corriendo de lado a lado de la Central. Humbert se encontró con una volea sencilla para resolver el punto, pero la

mando fuera.

Pese a los dos sets en contra y a la forma en que cedió el segundo parcial, Humbert se repuso. Salvó un 0-30 en el segundo juego del tercero que podia haber sido definitivo. A partir de ahí el partido se convirtió en un monologo del frances. Recortada la desventaja, el choque enloqueció hasta que Alcaraz consiguio asentarse en el tramo final del cuarto parcial despues de salvar cuatro bolas de break en el octavo juego. Ese fue el punto de inflexion y el momento en que el francés de jó de crecez Alcaraz se rehizo y firmó el pase a cuartos tras otra jornada muy exigente.



Alcaraz celebra su victoria ante Humbert



Alex Aranburu, escapado junto a Romo en uno de los tramos de tierra de la etapa de ayer

## Sin premio para Movistar

Victor Martin, MADRID

l'an cerca. Tan lejos. Como cualquier deporte, el ciclismotambien tiene una parte ingrata. Muchas veces se hace todo bien o, al menos, como hay que hacerlo para conseguir el éxito, pero éste no llega. Y eso fue lo que le ocurrio al equipo Movistar en la etapa de Troyes que cerraba la primera semana del Tour.

La escuadra telefonica lo hizo todo bien. Se metió en la escapada en un dia muy señalado, con el sterrato» como protagonista. Además, fue colocando corredores hasta converturse en el equipo mayoritario. Ventaja numerica. Llegaron a ser hasta tres en un grupo de once: Oier Lazkano, Alex Aranburu y Javi Romo, Además, la etapa fue de un nivel brutal. Una persecución constante, como si fuera una clásica dentro de una vuelta. Y los tres ciclistas azules demostraron que están en condiciones y tienen la calidad necesaria para cazar victorias de etapa.

Sin embargo, a veces no es suficiente. Así de simple. La fuga era de tal lustre, que un peloton que fue a machete durante toda la etapano pudo quitarles lo que cogieron, Lutsenko, Snryven, Pidcock,

Aranburu y Javi Romo hicieron una gran etapa en la jornada del

«sterrato», pero se fueron de vacío

4h19:43

muy bien. Lograron secar todos los ataques que intentaron salir, a excepción de uno de Jasper Stuyven, pero la colaboración de todos logró darle caza en el ultimo kilömetro.

Turgis... rodadores, clasicómanos

y hasta un ciclocrossista que cual-

Aranburuy Romo, los que llega-

ron mas lejos, se compenetraron

quier equipo querría.

Con Romo ya reventado, todavia pudo Aranburu echar abajo a Lutsenko en el esprint final, pero Turgis -probablemente el más lento en cuanto a velocidad punta, pero el que llegó más fuerte-arrancó por el centro y fue imbauble Alexse tuvo que conformar con ser cuarto, y Movistar se quedó sin premio. Quedó el buen trabajo realizado como senda para volver a intentarlo.

La general llega al dia de descanso exactamente igual que estaba, pero perfectamente pudo haber saltado por los aires. Pogacar, se esperaba, intentó de nuevo hacer camino, aunque esta vez Vingegaard se apoyó muy bien en su equipo, Un Visma, por cierto, mas ofensivo que en el resto de la semana. Sufrieron Roglicy Evenepoel, pero salvaron los muebles y todo queda igual antes del primer dia de descanso.

#### Clasificaciones

9' etape: Troyes Troyes (199 kilometros)

1. Anthony Turgis (Fra/TotalEnergies)

2. Tom Pidcock (Ing/Ineos-Grenadiers) Derek Gee (Can/Israe) PremierTecht.

| Alex Aranburu (Esp Wonstar Yeam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ers.t      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ben Healy (Int/EF Education First)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Tadej Pogacar (Es/UAE Emirates)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35642 42"  |
| Remod Evenepoet (Bet/Soudat-QuickS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tepl a 33" |
| Jonas Yingeganti (Din/Visma-Lease a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B1 #115"   |
| Primaz Rague (Est/RedBull-Born)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a 1:361    |
| Jean Ayese (Esp/UAE Emirates)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a 216"     |
| Joan Almeida (Por/UAE Emirates)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a217"      |
| Cartes Rodriguez Esp/Indos Granadio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rsl #231"  |
| Mikel Landa Esp/Soudat-QuickStepl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.3.15"    |
| 3. Fabro Jakobsen (Ned DSM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 2012:441 |
| and the second s |            |
| Birnam Girmay (En/Intermarché)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 224 puntos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Jonas Abrahamsen (Nor/Uno X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 puntos  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Remoo Evenepoel (Bell Soudal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35h4345    |
| quipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| UAE Emirates (UAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 907H3.3E   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

## Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



#### Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica

#### **Domingos**

Fiel a tu cita de siempre, la revista Diez Minutos

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Cananas, Melilla, Navarra, Pais Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con



## París espera a España y a Rudy

La selección derrotó a Bahamas en la final del Preolímpico. El capitán estará en sus sextos Juegos. El equipo de Scariolo mostró su aspecto más consistente para ganar a los caribeños

| Espsãs                                                                   |                       | 8                                                                       | 6                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| E Bahama:                                                                | i .                   | 7                                                                       | 8                 |
| Brown (18)<br>Liult (7)<br>L. Arostegui (2)<br>A dama (12)<br>Witty (15) | 8<br>6<br>7<br>7      | Narm (0)<br>Gordon (15)<br>Hield (19)<br>Munnings (10)<br>D. Ayton (17) | 57777             |
| Oraz (0)<br>Br zwele (9)<br>Garuba (10)<br>Rudy (9)<br>Prad Ta (4)       | 5<br>7<br>8<br>7<br>6 | Edgécombe (12<br>M /er (0)<br>Hunter (0)<br>Butrows (2)<br>Smith (3)    | 7.5<br>7.5<br>7.5 |

**Árbitros:** Koz ovskis (Let) Batista Purl y Krejic (Est) Sin eliminados, Técnica al banquillo de España Incidencias: 7 200 espaciadores en La

Fonte(a "Valencia) Parcel es: 17-17 25-17 23-22 y 21 88

#### Mariano Rulz Diez, MADR D

España estará en París y Rudy, que no pudo evitar las lagrimas, podrapresumir de sextos Juegos Olimpicos. La seleccion derrotó a Ba hamas en la final del Preolimpico con el partido más consistente de un grupo al que no se le pueden pedir milagros dentro de tres semanas, pero al que sí cabia exigir meterse en la cita olímpica en un torneo en el que estaban, recorde mos, Angola, Libano, Polonia, Finlandia y Bahamas. Enfrente en la final se encontraba el equipo can beño al que los chicos de Scariolo consiguieron plantear un partido incómodo. La defensa fue consistente y un combinado que promediaba más de 90 puntos por partido se quedó en 78. Será la décimo cuarta presencia olimpica de la selección masculina que no falla en los Juegos desde Atlanta'96.

Sergio Scariolo lanzaba una advertencia antes de empezar: «Nos hemos guardado algo y todas nuestras grandes victorias se han caracterizado por una gran prestación defensiva. Cuando todo el mundo ha dado un paso adelante y se ha alcanzado un nivel al menos correcto en defensa ha sido cuando hemos logrado cosas», Y Espana fue capaz de dejar a Bahamas en 17 puntos en cada uno de los dos primeros cuartos y en 22 en el tercero. Eric Gordon, Buddy Hield y DeAndre Ayton son tres jugadores con nombre en la NBA, pero tampoco se trata de que enfrente estuvieran la mejor versión de Stephen Curry, LeBron James y Kevin Durant. España tuvo con-



Rudy Fernández disfruta junto a sus compañeros del billete para Paris

#### España, en el grupo de Australia, Canadá y Grecia

Sergio Scariolo ofrecerá hoy la lista definitiva para los Juegos Olímpicos y todo apunta a
que recuperará a Álex Abrines, básico en los
planes en el juego exterior, y será baja Juan
Núñez. Juancho Hernangómez no debería
tener ningún problema para llegar a Paris
pese a no haber podido participar en la mayoría de partidos del Preolímpico. La victoría en
el torneo ha incluido a España en el Grupo A

junto a Australia, Canadá y Grecia, que superó a Croacia en el Preolímpico de Atenas. En el Grupo B estarán Francia, Alemania, Japón y Brasil y en el Grupo C, Estados Unidos, Serbia, Sudán del Sur y el ganador del Lituania-Puerto Rico. Los dos primeros equipos de cada grupo y los dos mejores terceros se clasificarán para cuartos de final.

troladas a las estrellas caríbeñas y cuando pudo correr descubrió la mejor forma de hacerles daño.

Buenaparte de culpa de ese descubrimiento la tuvo Usman Garuba. El pívot, que sigue pendiente de encontrar equipo para la próxima temporada, imprime un nivel de energía que el equipo agradece porque le permite dar contra otra forma de jugar más aliá del talento de Willyy Aldama. Garuba mando por dentro, corrió, fue agresivo y se encargó de cambiar la dinámica del choque cuando Bahamas dominaba (17-23). Al trabajo atrás y la velocidad se sumó bien avanzado el segundo cuarto Lorenzo Brown, El «de Albacete» no empe-20 bien. Falló sus cuatro primeros lanzamientos de dos, tiros sencillos, pero cuando volvió a pista se desató. Anotó tres triples sin fallo en 94 segundos. A su puntería se sumó una de las mandarinas de Llull y Bahamas se encontró en una situación inédita en todo el Preolimpico (42-31).

El nivel de intensidad de España no bajó con los titulares y la producción ofensiva se mantuvo. Eso

Será la décimo cuarta presencia olímpica de España. El equipo no falla desde Atlanta'96

Los sextos Juegos del capitán merecían un partido como el que jugó la selección ante Bahamas

significaba que el peso del trío anotador de los caribeños seguía sin resultar determinante y en el equipo nacional todos aportaban Por eso las diferencias se fueron por encima de los diez puntos (61-47). Y así se mantuvieron durante el tramo final, porque España siempre encontraba alguien en ataque. Brown, Llull, Aldama, Brizuela, Garuba... la anotacion estu vo repartidisima a diferencia de lo que sucedió ante Finlandia. La defensa estuvo al nivel de la de hace dos años en el Eurobasket y con un trabajo así atras era imposible que tres jugadores de la clase media de la NBA pudieran derribar a un equipo pese al desesperado arreón final. El biliete para los Juegos Olimpicos era un hecho. A partir del dia 27 en París ya sera otra historia. Alli, en la primera fase, esperan Australia, Canadá y Grecia. Nada que ver con lo vivido en Valencia.

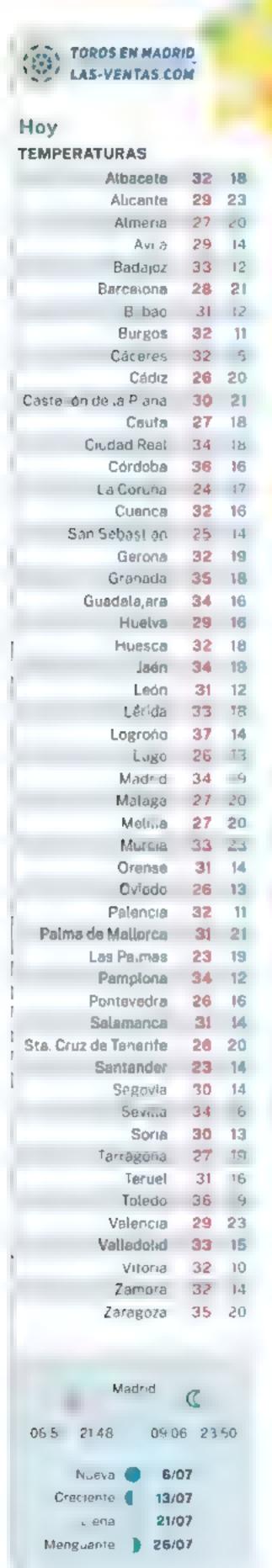

**Embalses** 

Tato

Ébro

Duero

Jucar

Segura

Miño Sil

Guadalete-Bar

Med. Andaluza

Galicia Costa

Cataluña Int

Cantábrico Occ.

Tinto, Odiel y P.

Cantábrico Or.

P Vasco Int.

Guadiana

Guadalquivir





| Po      | len        |              |
|---------|------------|--------------|
|         | URT-CACEAS | GRAM NE AS   |
| and the | - XII      | 0            |
| N. CR   | -          | 1 1          |
| 0       |            |              |
| ENTH    |            |              |
| 3       |            |              |
|         |            |              |
| 5R      |            | -            |
|         |            |              |
|         |            | LENTHO NJRTE |

### El hombre del tiempo

Normalidad veraniega\_

#### Roberto Brasero

oy suben de nuevo las temperaturas, subiran sobre todo en 🚣 el norte aunque las más altas, las tendremos en el sur. Pero podiamos decir que este lunes y en general esta semana se instala una normalidad veranie ga de calor y ausencia de lluvias en casi toda España. Una excepción va ser el oeste de Galicia, por ahí va a entrar un frente que nos dejará lluvias a partir de esta tarde. Otra excepción, las sierras del noreste y sobre todo Pirineos. Y también algunas nieblas costeras que vemos en puntos del Mediterraneo. En el resto sol y calor. La máxima más alta prevista para hoy es en Córdoba con 36º, despues Toledo y Zaragoza con 35º, y en Logroño 34º, porque en zonas del norte hoy hará másculor: Vitoria llegará a 33º y en Bilbao y Soria a 30°. Mas suaves las de Pontevedra y Oviedo con 26º. Mañana el frente avanzará con Iluvias en Galicia y Asturias, y hara mas calor. Y el resto de la semana, nubes y temperaturas suaves en el Cantábrico y el calor propio de estas fechas en el resto de España.

#### A tener en cuenta

No sentirnos parte de la 
1, natura eza dos está levando a degrada la hasta el punto de poner a vy ponernos) en per gro, segun el biológio marino Manu Sa. Fét x i der de la iniciativa que busha plot iger por ley el 30% det Medi or angolantes de 2030.

El Ayuntamiento de Alcobendas ha aprobado la instalación de pictogramas y otras medidas techniciparias en los parques intentiles de la ciudad para que puedan ser ulizados por todos os niños y sin imitaciones" sin restricciones para quienes tengan autismo o discapacidad.



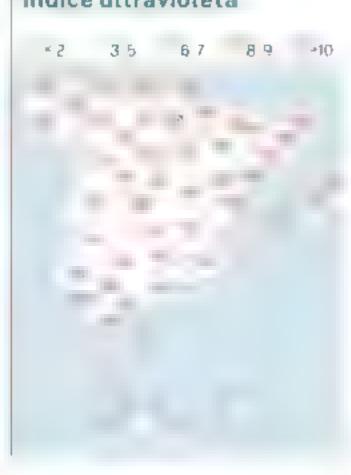

# 

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado



#### Sopa de letras

A B D K A A M Ñ O A Q R S A S H E F C A G L A N A P U A T F A I H A T J T A I L A N D I A O R F O N I Q I C A O Ñ A N G S I D I E C Ñ O K P A K I S T A N J I O A H U A C J A S R K P F T A F P X I F A O A I B Ñ A U A I E I Q A N A G R H A P A Q E G M A L R V A U T E C A M S R I P E F I T A U F A P A U E Z A Y S A I N D I A U P S M R I A F A C S E A L E A V I V A L S L A J M O A P A R S T N T D F R T R M A N T I F A U F A P A K A N J A P O N K S T G V S U Z O E E K E C E O A E I S G A V A V L X A Y A A E I O J L A F A A M F N A N P Q R A S T A U G U H R I S C A C S E A L E A V F N

Ocho paises de Asia

#### Cruzado mágico

#### Escalera



Pongalias letras que faltan para completar las palabras

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave. Calesa, granero, carpeta, corona, astro, clara, abismo

#### Enredo

| A | E | 0 | R | L | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | N | 1 | C | 0 | ٧ | 1 |
| A | 1 | ٧ | C | Ţ | 1 | M |
| M | A | E | A | R | Ţ | 1 |
| Α | P | U | T |   | R | N |

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra Gave en las casilias de color

Áquila, Colomano, Gliceria,

Landrada y Pancracio.

ALFONSO RUEDA

**CARLOS HERRERA** 

**CANCO RODRÍGUEZ** 

**ANJELICA HUSTON** 

actriz y directora (73)

Galicia (56)

actor (47).

presidente de la Xunta de

periodista y comunicador (67)

Santoral

Cumpleaños

Grupo Affil

#### Autodefinido

Crucigrama

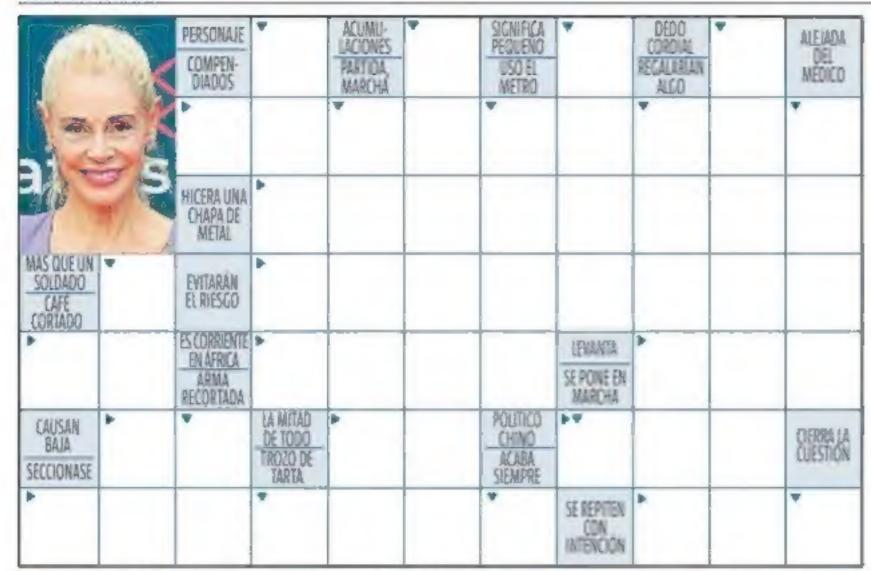

#### Sudoku

| Medio |   |   | 5 |   |   | 1 | 9 |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       | 7 | 8 |   |   | 5 |   |   |   | 6 |
|       |   |   |   | 8 | 9 |   |   |   |   |
|       | 1 |   |   | 3 |   |   |   | 6 | 9 |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 9 | 5 |   |   |   | 4 |   |   | 3 |
|       |   |   |   |   | 6 | 2 |   |   |   |
|       | 4 |   |   | 1 | 8 |   |   | 5 | 2 |
|       |   |   | 2 | a |   |   | 1 |   |   |

| L |   |        | - | - |   |   |   |
|---|---|--------|---|---|---|---|---|
|   |   | 9      |   | 7 | 6 |   | 3 |
|   | 5 |        |   |   |   |   | 8 |
|   |   | 5      |   |   |   |   | 9 |
|   |   | 5<br>8 |   | 1 | 5 | 6 |   |
|   | 9 |        |   |   |   | 8 |   |
|   | 7 |        |   |   |   |   | 4 |
|   | 2 |        |   | 5 | 7 | 9 |   |

Radioteléfono

#### Loterias

| ONCE                | MONCE       |
|---------------------|-------------|
| Domingo, 7 de julio |             |
| Número premiado     | S:034 74439 |
| Sabado, 6           | S:005 81156 |
| Viernes, 5          | S:025 68352 |
| Jugyes 4            | S:033 20436 |
| Miércoles, 3        | S:017 18463 |
| Martes, 2           | 5:050 80692 |
| Lunes, 1            | S:036 76534 |

#### BONOLOTO

| Dominga, 7 de julia | 22       |
|---------------------|----------|
| Números             | T-alaci  |
| 05-07-21-35-36-44   | C-01/R-7 |
| Aciertos            | 00[05    |
| 6                   | 0        |
| 5-C                 | 0        |
| 5                   | 2,485,83 |

20,61

01-E1

0

#### **LOTERÍA NACIONAL**

(fp) Sábado, 6 de julio. Número premiado 0-4-9 91034

#### **EUROMILLONES**

0 Viernes, 5 de julio Números 11-13-29-31-47

#### LA PRIMITIVA

Números estrella

Sábado, 6 de julio

Números

05-06-19-30-35-40 C-09/R-3 Aciertos euros

0 27.825.66

2,386.61

13-14-19-20-37

Numeros

**EL GORDO** Domingo, 7 de julio

**Ajedrez** 

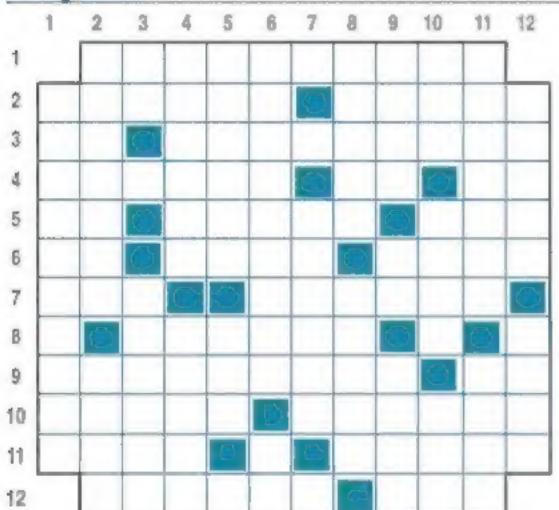

Horizontales: 1. Hormonales, glandulares. - 2. Contribuye con algo a una causa. Hijos de burro y yegua. - 3. Escasa colaboración. Objeto volador. -4. Humillar, tener en poco. Mar ya no está con Maria. Artículo de Elda. - 5. Hacen pensar. Terror. Utilizo la cuerda. - 6. Expresión de lamento. Cuerno. Cosas favorables de un asunto. - 7. Igualado al borde. Jornadas deportivas. - 8. Realizar actos curativos con ayuda de instrumentos. - 9. Permite poner cada cosa en su sitio. Hacen seda. - 10. Nombre de mujer. Flojos y descuidados. - Tl. Formaré parte. Cercano, allegado. - 12. Ojo que sobresale más de lo regular. Una buena parte de Aragón.

Verticales: 1. Juntases una buena cantidad de cosas. - 2. Conjunto de hechos gloriosos dignos de ser cantados. Se juntan con Celestino. - 3. Media nota, Especialista en sopas. - 4. Antigua unidad monetaria de Grecia. Pieza plana cuadrangular de grandes dimensiones. - 5. Miráis el horizonte. Espacio largo de tiempo. - 6. Vía de circulación. Medio coco. - 7. Fechado. - 8. Falto de piedad. Buen olor. - 9. Ley sin ningún efecto. Partido político. Composición en verso, del género lírico. - 10. El dólar no tiene límites. ¡Cómo se ha puesto Sara! Caballero inglés. — 11. Composiciones poéticas que constan de catorce versos endecasilabos. Cuerda gruesa. - 12. Sin compañía. Moneda de Colombia.

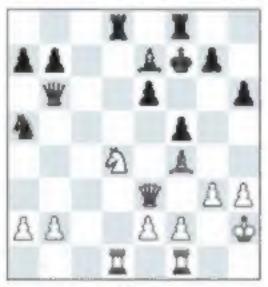

Juegan blancas

#### Jeroglífico



¿Cuándo mene?

#### Ocho diferencias





547 82 00

www.rttm.es • www.pidetaxi.es







81T+8p0 X 8sR 4"" DPE 2" CHILL+ RIS 6. CR6+ Dxe6+ Re8 3, Dg6+ TI7 4, Ce6 AJEDREZ: 1. ACP 1... DNC7 2.

MEDIODIA, Al, medio dia JEROGLI FICO: AL



610203040

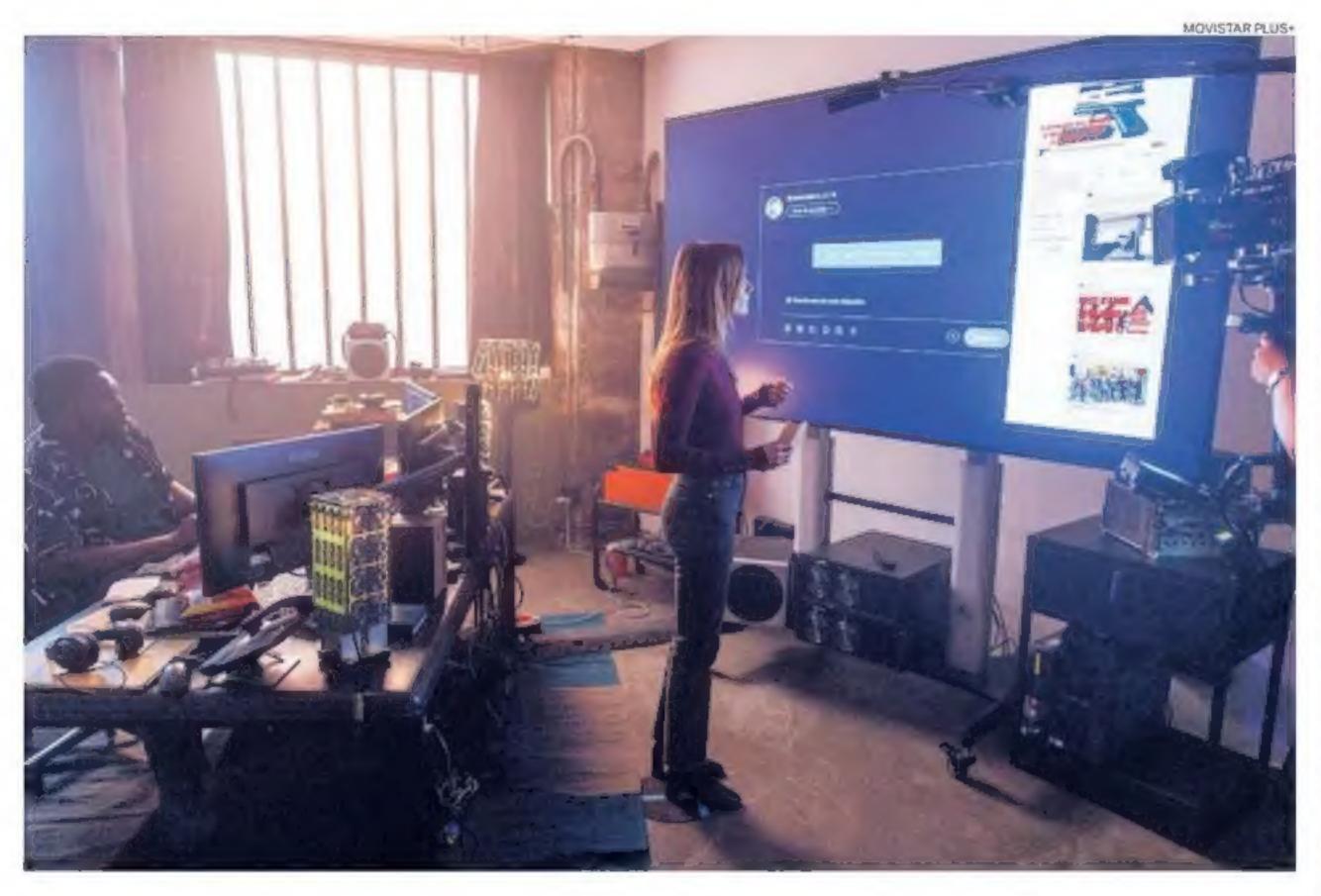

Javier Corpas, MADRID

l 8 de julio de 2015, Canal Plus dio un paso al lado en nuestro país para dar lugar a Movistar Plus+, que continuó con honores el legado de la cadena de pago francesa, que llegó a España a mediados de 1990. En el noveno aniversario de la plataforma, Movistar Plus+ nos sigue deleitando con grandes obras audiovisuales de nuestro país vecino y desde hoy está disponible la serie «La Fiebre», la nueva miniserie de Eric Benzekri. guionista francés que nació en Sartrouville, a 17 kilómetros de París y que en 2016 presentó al mundo su primera gran obra maestra, la serie «Baron Noir», que consta de dieciséis episodios divididos en dos temporadas y que cogió mucha fama en nuestro país al tratarse de uno de los pocos nexos de unión que hubo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y eso que en su momento fueron Presidente y Vicepresidente de nuestro Gobierno. Normal que el líder socialista no pudiera dormir tranquilo en Moncloa, ya que tenía pocas cosas en común con el antiguo jefe de la formación morada. Como en «Baron Noir» con la política territorial, «La Fiebre» hace un chequeo fidedigno con la

El éxito francés que llega a Movistar Plus+

# **«La Fiebre»** y la lucha comunicativa de una sociedad fragmentada

Hoy 8 de julio llega al catálogo de la plataforma el primer episodio de los seis que completan esta nueva ficción gala

sociedad actual francesa, que se encuentra totalmente fragmentada y cualquier minimo roce puede desencadenar una guerra interna que no sería fácil de subsanar. Además, utilizando un elemento tan universal y pasional como es el fútbol, tanto Eric Benzekri como su equipo de guionistas consiguen crear una historia tan verosimil que los tintes de realidad presentes envuelven de crudeza este argumento tan conseguido, a pesar de estar sumido en una enorme materia gris que abarca la comunicación y cómo se usa para manejar a la población.

Imaginaos por un momento que en la próxima gala del Fútbol Francés, Kylian Mbappé discutiera con su entrenador en la selec-



Una historia tan verosímil que los tintes de realidad envuelven de crudeza este argumento»

ción francesa, Didier Deschamps, y acto seguido el jugador le propinara al entrenador un cabezazo digno del gran Zinedine Zidane y le acuse de ser un racista en público, siendo esta situación aprovechada por los seguidores de Marine Le Pen para sacar tajada y aumentar la popularidad de los discursos de extrema derecha en el país galo. Este es el punto de partida de la nueva serie de Eric Benzekri y aunque los nombres, jugadores y equipos son ficticios, el problema que te intentan mostrar es tan cercano a nuestra realidad que el conflicto que te presentala serie puede llegar a ocurrir en cualquier momento.

Toubab es una palabra de origen senegalés que tiene como significado hombre blanco, pero su connotación es peyorativa, concretamente es utilizada para señalar a una persona racista. Fodé Thiam, interpretado por Alassane Diong, es la estrella del fútbol galo y protagonista de la gala anual del balompié francés, que queda manchada cuando este último le propina un cabezazo a su entrenador en mitad del evento y sale de este al grito de «¡Toubab!». Al ver la reciente crisis que se le avecina, el presidente de su club, François Marens (Benjamin Biolay) decide contratar a un equipo de expertos comunicativos comandados por Xabier Robic que interpreta al jefe de comunicación Tristan Javier, en cuyo equipo de expertos se encuentra la verdadera protagonista de esta ficción francesa, Sam Berger, a quien le da vida Nina Meurisse. Ella junto a Ana Girardot, quien interpreta a la influencer de extrema derecha Marie Kinsky, sobresalen por encima de esta admisible trama de seis horas, repartidas en seis capítulos de sesenta minutos de duración cada uno. Erik Benzekri disecciona con esta serie la realidad de la sociedad francesa, como ya hiciera anteriormente con la clase política. La crispación en la población gala es más que palpable y las secuelas de este continuo descontento han ocasionado un crecimiento exponencial de la extrema derecha. como se ejemplifica en los dos últimos comicios celebrados en Francia, además de centenares de revueltas sociales (chalecos amarillos, por ejemplo) con las que mandaron un mensaje claro a la clase de poder francesa: el pueblo llano está descontento y en la historia del territorio francés hay grandes ejemplos que harían perder la cabeza a cualquiera que tenga el poder. La serie nos ejemplifica cómo es la guerra de hoy en día, basada en la instantaneidad que te otorgan las redes sociales y que ganar pequeñas batallas comunicativas te harán ganar la guerra. Cuando estalla el problema, la primera decisión que toma el presidente es llamar a un equipo de comunicación y Erik Benzekri te muestra con anterioridad cómo funciona este equipo para dejar claro que la comunicación es la bomba nuclear del siglo XXI y quién la domine será capaz de ganar el terreno necesario para hacerse victorioso de esta guerra. Un ejemploficticio que tienes que ver, de cómo sería una posible guerra civil interna en Francia, condicionado por el constante crecimiento de la extrema derecha, envuelto todo en el universal ambiente del deporte rey, el fútbol.



#### «HERMANOS»: DESPEDIDAS, ORGULLO Y SECRETOS INCONFESABLES



Antena 3 estrena esta noche, a las 22:45 horas, un nuevo capítulo de la exitosa serie

«Hermanos», disponible en atresplayer. En el capitulo de hoy, los familiares de Sengül van a su funeral, conmocionados tras sufrir una pérdida tan repentina. Sus hijos están

devastados. Ömer va a participar en las olimpiadas de matemáticas en Ankar, y Suzan se siente muy orgullosa de su hijo, mientras Süsen le ayuda a estudiar y practicar. Suzan se entera de que la mujer del sicario que mató a Ahmet tiene relación con Sevval y se queda muy extrañada.

Sevval, a su vez, descubre los antecedentes penales de Gökhan, el padre de Berk, y le despide. Por último, Gökhan quiere montar su propio negocio y piensa en pedirle el dinero a su hijo. «Hermanos» narra la emocionante historia de tres hermanos que viven una vida feliz.

#### LA1

07:15 Vive San Fermin. 08:00 La hora de La 1. 10:40 Mananeros. 14:00 Informativo territorial. 14:10 Ahora o nunca verano. 15:00 Telediario 1. 15:50 Informativo territorial. 16:15 El tiempo. 16:30 Salón de té La Moderna. 17:30 La Promesa. 18:30 El cazador stars. 19:30 El cazador. 20:30 Aquille Tierra. 21:00 Telediario 2 22:00 El Grand Prix del verano. 00:25 Vuelvo a empezar. 01:20 La noche en 24 horas.

#### LA2

12:20 Las rutas de Verónica. 13.15 Mañanas de cine. «Adiós, Texas. 14:45 Verano azul. 15:45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documentales. 18.10 Documenta2. 19.00 El Paraiso de las Señoras. 20:20 La 2 express. 20.30 Diario de un nómada. Las huellas de Gengis Khan. 21:30 Cifras y letras. 22.00 Días de cine clásico. «La primera sirena». 23:50 Cine. «Kubrick por Kubrick».

#### TELEMADRID

15.30 Cine de sobremesa. «El regreso de los tres mosqueteros». 17.15 Cine de tarde, «Fieste». 19:30 Madrid directo. 20:30 Telenoticias. 21:15 Deportes. 21:30 El tiempo. 21:35 Juntos. 22:30 Cine. «Más veloz que la muerte».

#### **ANTENA 3**

08:55 Espejo público. Con Susanna Griso, Con la colaboración de Lorena García, Victoria Arnáu, Miquel Valls y Gema López 13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge

Fernández. 15:00 Antena 3 Noticias 1. 15:30 Deportes.

15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad. 17:00 Pecado original. 18:00 Yahora Sonsoles.

20:00 Pasapalabra. 21:00 Antena 3 Noticias 2. 21:30 Deportes. 21:35 El tiempo.

21:45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. Con la colaboración de Marron, Nuria Roca, Juan del Val. Tamara Falco, Leo Harlem, Pilar Rubio, Miguel Lago, Cristina Pardo, Luis Piedrahita, Marta Jiménez y El

Monaguillo. 22.45 Hermanos. 02:30 The Game Show.

03:15 La tienda de Galería del Coleccionista.

TRECE

14.50 Sesión doble. «El halcón y la flecha». 16.30 Sesión doble. «El temible burlón». 18.30 Western Sitting Bull. casta de guerreros». 20:30 Trece noticias 20:30. 21:05 Treca al dia.

21:55 El tiempo en Trece.

00:30 El Partidazo de Cope.

22:00 El cascabel.

#### **LA SEXTA**

06:30 Ventaprime. 07:00 Previo Aruser®s. 09:00 Aruser®s. 11:00 Al rojo vivo. 14:30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> edición. 15:10 Jugones. 15:30 La Sexta meteo. 15:45 Zapeando 17:15 Más vale tarde. 20:00 La Sexta noticias 2\* edición.

21:00 La Sexta Clave. 21:20 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes.

21:30 El intermedio Summertime. 22.30 El taquillazo. «Fast &

Forious, Hobbs & Shaws. Desde que se cruzaron los caminos del imponente agente Hobbs, un leal miembro de los servicios de seguridad del cuerpo diplomático estadounidense, y del solitario mercenario Shaw, exmiembro de un cuerpo de élite del ejército británico, los insultos, golpes y burlas no han cesado entre ellos para ver cuál de los dos

cae antes. 01:30 Cine. «Megalodon».

13:46 Leo talks.

#### **MOVISTAR PLUS+**

14:30 Wimbledon. 17:20 Cine. «El piloto». 19:02 Cine. «30 dias para ganar. 20:30 Ilustres ignorantes. 21:00 Putin y Occidente: la guerra de Ucrania. 22:00 Perrea, perrea. 23:05 El consultorio de Berto. 23.35 El otro lado.

#### NEOX

07.00 VeraNeox Kidz. 10.30 El principe de Bel Air. Will, un joven de Philadelphia. se traslada a vivir con sus ricos parientes al acomodado barrio de Bel-Air, en California. 12.45 Los Simpson.

16.25 The Big Bang Theory. 19.45 9-1-1: Lone Star. 02:35 Jokerbet idamos juegol

#### NOVA

10.40 Caso abierto. 14:30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 15:00 Esposa joven.

16:20 La viuda de blanco. 17:50 A que no me dejas. 19:25 Corazón guerrero. 21:30 Guerra de rosas.

22.55 Cine Supernova, «Una canción ir andesa». 00:50 Rumbo al paraiso.

#### MEGA

07.00 Nazi Megaestructuras. 10.00 Crimenes imperfectos. 14.30 Vida bajo cero.

19.05 Cazatesoros. 21.50 ¿Quién da más? 23:45 El Chiringuito: la cuenta

00:00 El Chiringuito de Jugones. Con Josep Pedrerol.

#### STAR CHANNEL

16:19 Cine. «Jurassic World: El reino caido». 18:13 ACI: Alta Capacidad

Intelectual. 19.15 El cuerpo del delito. 22:00 9-1-1.

«Todo se derrumba». 22:54 Cine. «Los Vengadores». 00.15 El cuerpo del delito. 03:00 9:1-1.

04.10 The Walking Dead.

#### **CUATRO**

08.20 Callejeros viajeros. 10:20 Viaieros Cuatro. 11:30 En boca de todos. Con Nacho Abad 14:00 Noticias Cuatro.

14:55 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño. 15:10 El tiempo.

15:30 Todo es mentira. 18:30 Tiempo al tiempo. 19:55 Noticias Cuatro.

20:45 ElDesmarque Cuatro. 21:00 El tiempo. 21.10 First Dates

23:30 100% únicos... Con Guillermo Fesser. 01:10 Planeta Calleja. 02:45 The Game Show.

#### TELECINCO

10:30 Vamos a ver. 15:00 Informativos Telecinco. 15:30 ElDesmarque Telecinco.

15:45 El tiempo. 15:50 Asi es la vida.

17:00 TardaAR. 20:00 Reacción en cadena. 21:00 Informativos Telecinco.

21:35 ElDesmarque Telecinco. 21:50 El tiempo.

22:00 Supervivientes All Stars: Tierra de nadie.

01:55 Casino Gran Madrid Online Show.

#### **WARNER TV**

07:35 Friends. 07.56 The Rookie.

11.10 The Big Bang Theory. 15:39 Cine. «Jarhead, el infierno espera»

17:38 Cine. Jarhead It. tormenta de fuego».

19.20 FBL

22:01 Whiskey Cavalier 22:57 Cine. - Canguro Jack». 00:25 Cine. «Acto de valor».



Travesía La Mar 12 - Colindres

## ANCHOAS

DESDE 1956 ARTESANÍA DEL CANTÁBRICO

anchoaslindaplaya.com







8 430742 009115

lunes, 8 de julio de 2024

o sucedido en Francia ha sido una gran sorpresa, pero que confirma que la propaganda es un arma muy poderosa. Al igual que hace Sánchez, la izquierda política y mediática francesa se ha movilizado al grito de «No pasarán», por utilizar el símil guerracivilista que tan grato resulta para los comunistas y los antisistema. Los medios de comunicación y los periodistas han sido, son y seguirán siendo muy importantes en la información política en contra de lo que creen formaciones como la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, Trump o Vox. El resultado de la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas ha demostrado la utilidad del apoyo mediático al Frente Popular, que fue un Invento inspirado por la Unión Soviética en los años treinta para destruir las democracias. El dilema es elegir entre la izquierda radical de Mélenchon y el partido de la derecha radical que lidera Le Pen. Por supuesto, la clave para alcanzar el éxito era provocar el miedo ante un gobierno de la ultraderecha y que sería la primera vez que esto se produciría desde el gobierno títere de Vichy liderado por Pétain y Laval.

Sin Perdón

## El cordón sanitario contra Le Pen



Francisco Marhuenda

«Macron ha conseguido cerrar el paso a Le Pen, pero tendrá que gobernar con Mélenchon que es un político radical, demagogo y masón» El remontarse a la ocupación nazi tiene sus ventajas.

Macron ha conseguido cerrar el paso a Le Pen, pero tendrá que gobernar con Mélenchon que es un político radical, demagogo y masón. No tendrá a la extrema derecha al frente del gobierno, pero a cambio ya ha tenido que escuchar al líder de la payasada de la Francia Insumisa exigirle que «debe inclinarse y aceptar su derrota». Un aspecto positivo es que su partido ha quedado segundo superando a Le Pen. Otra realidad es que ninguno de los candidatos tiene formación, experiencia y categoría para ser primer ministro. La continuidad de Attal, que es una especie de miniMacron, resultaba ridícula y patética. Su único mérito conocido es tener una ilimitada devoción al líder. Mélenchon es una auténtica catástrofe, aunque es uno de esos populistas que sirven de inspiración a Sánchez y que encaja a la perfección en los modelos de la izquierda radical iberoamericana. Por supuesto, el irrelevante y mediocre Bardella sonaba a cachondeo. Su única formación a los 28 años es haber sido estudiante de Geografía en la Sorbona, aunque abandonó para emprender una exitosa carrera en el partido de Le Pen.



os estrategas de Moncloa lo tenían claro desde el principio: cualquier cambio sustancial o cualquier decisión polarizadora desemboça en el Tribunal Constitucional. Por tanto, contrólese. Y a fe que lo hacen.

La doctrina es de una practicidad inmisericorde: olviden los estúpidos intentos de reformar la Constitución para adaptarla a los intereses particulares de un presidente concreto. Eso es inviable, dada la correlación de fuerzas vigente. Pero sí es factible hacer una relectura creativa del texto constitucional, de manera que donde dice algo que note gusta, tú puedas hacer una interpretación que se adapte a tus necesidades.

Así, en el fraude de los ERE del PSOE andaluz, que es un evidente caso de corrupción masiva, el Tribunal Constitucional deconstruye las sentencias para transformar a quienes cometieron la fechoría en héroes de la clase obrera, castigados injustamente por el fascismo judicial. Y el argumentario añade que a nadie debe importarle que la condena fuera establecida y reiterada por una veintena de jueces en la Audiencia Provincial del Sevilla y del Tribunal Supremo,

La situación

#### La relectura del Constitucional



Vicente Vallés

«El TC deconstruye las sentencias para transformar a quienes cometieron la fechoría en héroes de la clase obrera»

Telef 954 86,77,000\*

y que ahora esté siendo deshilachada por, entre otros, un exministro de Pedro Sánchez (Juan Carlos Campo) y una antigua directora general del ministro Félix Bolaños (Laura Díez), con despacho en Moncloa. Parafraseando aquella famosa máxima referida a la corrupción, el poder se ejerce, y el poder absoluto se ejerce absolutamente. La siguiente meta volante será la ley de amnistía y las decisiones del Tribunal Supremo contrarias a su aplicación. Todo eso acabará en el Constitucional y todo se resolverá a favor de las tesis del Gobierno. Igual que el CIS del sanchismo se recordará como «el CIS de Tezanos», así el TC del sanchismo será recordado como «el TC de Conde-Pumpido».

Consuélense al saber que episodios como estos no los tenemos en exclusividad. En Estados Unidos, la Corte Suprema, controlada por una mayoría de magistrados conservadores o directamente trumpistas, ha decidido que Donald Trump era impune para cualquier decisión que adoptase mientras ejercía la presidencia. Como ya dijo Richard Nixon sobre el caso Watergate, «si el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal». Prepárense para lo peor.

CONJUNEUS WALENCIANIS: Calle Colon 22, 79H.4500.4

Valencia, Telet. 963 52 49 77